# EIL PAIS

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17,060

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Madrid 2.00 euros Viernes 12 de abril de 2024

#### **Pompeya**



Desvelados frescos de la guerra de Troya en un salón de banquetes -P42



Una multitud arropa la gabarra del Athletic. Cientos de miles de aficionados siguieron ayer en Bilbao el recorrido de la embarcación, donde los jugadores portaban la Copa del Rey ganada el sábado pasado ante el Mallorca en Sevilla. GARIGARAIALDE (SETTY) - #34

#### Ucrania amplía el reclutamiento forzoso para resistir frente a Rusia

#### CRISTIAN SEGURA Kiev, enviado especial

La Rada, el Parlamento de Ucrania, aprobó ayer la polémica ley de movilización de civiles que el ejército pedía para resistir el avance de Rusia. La norma incorpora cientos de miles de reclutas, sanciona a quienes evitan alistarse y no resuelve el retorno a la vida civil de los combatientes.

# España ultima un pacto político con el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar

Las partes tratan de rematar hoy los aspectos más delicados del compromiso: las fronteras, el aeropuerto y las pensiones

#### M. GONZÁLEZ / J. A. CAÑAS Madrid / Cádlz

Ocho años después del referéndum del Brexit, el acuerdo político sobre el estatus de Gibraltar en la UE está cerca. Los ministros de Exteriores de España y el Rei-

no Unido, José Manuel Albares y David Cameron, se reunirán hoy en Bruselas con el vicepresidente comunitario Maros Sefcovic para rematar el pacto. A esa cumbre asistirá también el ministro principal gibraltareño, Fabian Picar-

do. Tras ese acuerdo político, España y Reino Unido tendrán que plasmar posteriormente la fórmula definitiva acerca del Peñón. tras unas semanas en las que los aspectos más conflictivos se han limado notablemente.

EE UU teme la venganza por el ataque en Damasco, pero a Teherán no le conviene una guerra directa

## Irán mide su represalia contra Israel

#### A. PITA / T. DEIROS BRONTE Jerusalén

Irán prometió venganza por el ataque israelí a su embajada en Damasco. La escalada es por ahora verbal, pero EE UU se la toma muy en serio. Y la alemana Lufthansa, la única compañía euro-

pea que vuela a Teherán, suspendió sus operaciones. Los expertos creen que Irán tiene capacidad militar para llevar a cabo un ataque directo contra Israel. Pero añaden que al régimen de la República Islámica no le conviene una guerra directa. -P4 Y 5



#### El Gobierno facilitará las licencias rápidas para construir viviendas

Sánchez debate con el sector cómo elevar la oferta de pisos

#### J. L. ARANDA / A. MAQUEDA

El Gobierno prepara medidas para agilizar la construcción de viviendas, entre ellas la modificación de una orden sobre tasación de activos que facilitará las licencias rápidas para iniciar promociones. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo anunció ayer tras un encuentro de Pedro Sánchez con el sector para estudiar cómo fomentar la inversión en construcción y aumentar la oferta de viviendas.

#### Al menos 7 de los 12 investigados por Tsunami están fuera de España

#### BERNAT COLL

Barcelona

Otros dos investigados por la causa de Tsunami Democràtic se han trasladado a Suiza: el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó, que denuncian "instrumentalización" del Poder Judicial para boicotear la amnistía. Se suman a otros 5 de los 12 imputados por terrorismo por el juez Manuel Garcia-Castellón. Todos se instalaron en Suiza, menos Carles Puigdemont, ahora en el sur de Francia.

#### **Estados Unidos**

Muere O. J. Simpson, astro del deporte condenado y absuelto de matar a su exesposa -P45

#### Sociedad

Solo 1.400 mujeres se acogen a la baja por menstruación en 10 meses -P30



El encargado de un centro de reclutamiento en Kiev atendia el miércoles a un voluntario que se alistaba. LUIS ALVES (GETTY IMAGES)

# Ucrania amplía el reclutamiento forzoso con una ley que impone más sanciones

El Gobierno de Kiev y sus aliados consideraban imprescindibles las nuevas medidas para resistir las embestidas de Rusia después de más de dos años de invasión

x.com/byncomelegeen

CRISTIAN SEGURA Kiev, enviado especial

Ucrania ya tiene la ley que el ejército pedía con urgencia para asegurar que cuenta con tropas suficientes para resistir a la ofensiva rusa. La nueva ley de movilización de civiles para servir en las Fuerzas Armadas fue aprobada ayer por la Rada, el Parlamento ucranio. 283 diputados votaron a favor, 43 se abstuvieron y solo uno votó en contra. La norma empezó a debatirse en diciembre y tanto la cúpula militar como los aliados en la OTAN presionaban a Kiev para que fuera una realidad lo antes posible. Con esta ley, que aumenta la presión sobre los civiles y endurece las sanciones para quienes se resistan a incorporarse a filas, el ejército espera cientos de miles de nuevos reclutas. Como novedad, las autoridades podrán retirar el permiso de conducir o el pasaporte a quienes desolgan el llamamiento a ser reclutados.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, Informó en diciembre de que las Fuerzas Armadas Ucranias esperaban poder reclutar con la ley a cerca de 500.000 nuevos soldados, aunque el comandante en jefe del ejército, Oleksander Sirskii, apuntó en marzo que el número sería finalmente "significativamente menor". La cifra, según analis-

tas consultados por EL PAÍS, podria oscilar entre los 300.000 y los 400.000.

La ley ya causó polémica el texto no incorporaria el retorno a la vida civil de los soldados que llevan tres años combatiendo. Segun organizaciones de veteranos poder a las oficinas de reclutade guerra consultadas la semana pasada por EL PAIS, 200.000 militares podrían ser desmovilizados este año si se aplica el límite de tres años.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de militares criticando que se dejara para un futuro indeterminado la posibilidad de regresar a la vida civil. "La ofensiva rusa continua en todo el frente. En estos momentos es imposible debilitar nuestras defensas",

argumentó el portavoz del Ministerio de Defensa, Dmitro Lazutkin, en la televisión estatal. Este ministerio estima que la propuesmartes, cuando se supo que el uta para retornar a veteranos a la vida civil se afrontarà a principios de 2025.

> La nueva normativa da más miento y a la policía para identificar a las personas que desoyen las citaciones militares. A estos se les aplica un nuevo sistema de sanciones. Un juez puede retirar el permiso de conducir. A los hombres en edad de servir en el ejército residentes en el extranjero, si no se registran en la embajada del país de residencia, se les negará la asistencia consular; tambien, la tramitación del pasaporte. El número de hombres que ha

abandonado Ucrania se ha disparado desde 2023. Si a principios de 2022, cuando estalló la guerra, los varones adultos representaban el 17% de los refugiados en la Unión Europea, ahora son el 34%, según la Oficina Europea de Estadistica (Eurostat).

Se debatieron más de 4.200 enmiendas en los dos últimos meses en la Rada para elaborar el texto final. La razón de ello es que es una ley impopular porque solo un 35% de los ucranios con edad para ser movilizados estarian hoy dispuestos a alistarse, según una estadística aportada el miércoles a este diario por Oleksii Garan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Kyiv-Mohyla. La ley está ahora pendiente de ser firmada por Zelenski. Tras ello,

en un mes entraría en vigor. Garan explicó que el presidente ha cedido el protagonismo púbilco sobre la ley a la Rada, algo inusual durante la guerra, para evitar un empeoramiento de su popularidad. El partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, ostenta la mayoría absoluta parlamentaria. Una encuesta del centro Razumkov presentada esta semana indica que el mandatario sufre una seria caída en aprobación ciudadana: un 26% confía en la figura del presidente. La misma encuesta en octubre de 2023 indicaba un 56% de confianza en él.

#### Presos al frente

Las enmiendas han permitido retirar algunas de las sanciones más severas propuestas por el Gobierno, como las penas de prisión o el embargo de bienes y cuentas bancarlas. Sí se ha mantenido una escala de multas (ya existen ahora) que oscilan entre los 400 y los 1.500 euros. También se limita el número de sectores profesionales considerados estratégicos y que, por ello, evitan ser movilizados. En el ámbito de la prensa, la ley estima que solo 700 periodistas son imprescindibles en tareas de información esenciales. Otra novedad de la lev es que regula el reclutamiento de personas que cumplen condenas de cárcel, aunque las personas que han sido sentenciadas por delitos de sangre, abuso de menores o violencia sexual no serán movilizadas.

La ley también incluye elementos para incentivar el alistamiento, aunque no suponen un gran cambio respecto a la situación actual. Quienes acudan por iniciativa propia podrán elegir la unidad en la que quieren servir: los militares tendrán subsidios para la adquisición de vehículos y beneficios para pagar créditos. El Gobierno también ha insistido en que la ley debe servir para garantizar que cada uno asuma una posición en las Fuerzas Armadas adecuada a su perfil y formación.

Tres generales estadounidenses subrayaron a finales de marzo en el Foro de Seguridad de Kiev que, para frenar a Rusia, tan importante como el suministro de armamento occidental era que Ucrania tuviera una nueva ley de reclutamiento. "El futuro de la guerra dependerá de las decisiones que se tomen sobre la ayuda a Ucrania, pero también depende de la ley de movilización. Es muy importante que esta cuestión se solucione rápido", afirmó el general y exdirector de la CIA David Petraeus.

"Llamo a los ucranios a dejar de un lado sus emociones", dijo en un comunicado del 8 de abril el jefe del Ejército de Tierra, Oleksander Pavliuk. "Tenemos que asumir que nadie podrá quedarse de brazos cruzados. Lo que está en juego es el destino de la nación". "Cuantos más ucranios se alisten", subrayó Pavliuk, "menos opciones tendrá Rusia de llevar a cabo sus planes sangrientos y antes volverà la paz".

#### Alistamiento desde los 25 años

La incertidumbre sobre el tiempo que uno debe servir en el ejército es una de las razones por las que una mayoría de los ucranios evita el alistamiento. Pero la guerra necesita de nuevas incorporaciones, tanto para suplir heridos y fallecidos, como para dar descansos a los militares en activo tras más de dos años de invasión por parte de Rusia. Por eso, la semana pasada, Zelenski

firmó la ley que reduce la edad obligatoria para servir en el ejército de los 27 a los 25 años. Esta ley fue aprobada por la Rada en mayo de 2023, pero el presidente había evitado hasta ahora darle el visto bueno final. La edad media en las Fuerzas Armadas Ucranias es de 42 años, la más elevada en los ejércitos de Europa, según militares consultados por el medio ucranio TSN.

Ucrania cuenta con cerca de 900.000 hombres y mujeres -estas representan un 8% del totalparticipando en la defensa dei pais. El diputado Yaroslav Zhelezniak avanzó ayer que la Rada también había aprobado una resolución para exigir al Gobierno que encuentre una fórmula para establecer un programa que permita rotar por lo menos a 70.000 soldados en el frente.

# Frontex alcanza el máximo de retornos de inmigrantes en situación irregular

La agencia devolvió a casi 40.000 personas en 2023, un 36% de todas las expulsiones de la UE

#### MARÍA MARTÍN / LOLA HIERRO Madrid

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) devolvió en 2023 más inmigrantes en situación irregular que nunca. Según un informe interno al que ha tenido acceso El PAÍS, 39.239 personas fueron expulsadas ese año, una cantidad sin precedentes que ha ido aumentando al menos desde 2015 y que supone un 58% más que en 2022. Esta elfra, sin embargo, tiene matices: la mayoría de ellos, en torno al 55%, regresó a sus países de forma voluntaria, mientras que el resto lo hizo de manera forzosa. "El aumento sostenido y constante del número de retornos financiados por la agencia demuestra que los Estados miembros consideran a Frontex como un socio eficaz y

Los datos

79

millones de euros para deportar en 2022. La agencia cree que la implicación de los Estados ha de ir acompañada de un "crecimiento estable de los recursos financieros".

## 10.000

agentes de Frontex en
2027. Hoy cuenta con 2.000,
que trabajan en las operaciones
desplegadas para supervisar
los 500 millones de cruces que
registra cada año la UE.

fiable en la ejecución de todo tipo de retornos", celebra el documento. En los últimos años, la agencia ha identificado la expulsión de migrantes sin derecho a asilo como una de sus labores principales en un contexto de creciente endurecimiento de la política migratoria de la UE. Esas lineas han quedado consolidadas en el pacto migratorio europeo que aprobó aver la Eurocámara.

A pesar de encadenar cifras récord, Frontex está aún lejos de alcanzar ese objetivo de convertirse en uno de los agentes más relevantes en el capítulo de devoluciones: en 2023 todos los Estados miembros en conjunto dictaron 430.650 órdenes de abandonar el país y apenas 109.085 personas fueron efectivamente devueltas, alrededor del 25%. Si se tiene en cuenta que Frontex ejecutó otros 39.239 retornos, se trata de un 36% del total de expulsiones; el resto fueron llevadas a cabo por los propios Estados miembros.

Los datos del último semestre indican que los países más activos fueron Alemania, Chipre y Francia. Juntos concentraron el 60% de todos los retornos en los que participó la agencia. El hecho de que Alemania encabece la clasificación coincide con el endurecimiento de sus leyes para acelerar las expulsiones, de igual manera que ocurre con Francia y su reciente nueva ley de inmigración. España, con 506 devoluciones en colaboración con la agencia, se mantiene entre los menos activos.

Del 45% de las devoluciones que realizó de manera forzosa en el segundo semestre de 2023, en torno al 60% fue en vuelos chárter fletados por Frontex. "El uso de vuelos chárter se prioriza principalmente por razones de seguridad, por ejemplo en casos de mayor riesgo en los que no pueden ser retornados fácilmente en vuelos regulares", se lee en el informe. Mientras, en los vuelos regulares prevalecen los que retornan voluntariamente.

A pesar de que este organismo lleva aumentando sus cifras de retornos desde su creación en 2004, muestra prudencia en sus previsiones para los próximos semestres, aunque sugiere que necesita más dinero. El informe mantiene que para que el aumento sea "sostenlble", la implicación de los Estados miembros "debería ir acompañada de un crecimiento estable de los recursos financieros a disposición de la agencia lo largo de los años". El gasto de Frontex para ejecutar deportaciones de 2022 fue de 79 millones de euros, casi cuatro veces más que en 2020. Pero, además, dispone de un presupuesto de 40 millones de euros para el periodo 2023-2027 destinado exclusivamente a la compra de aviones fletados que permitan realizar las devoluciones forzosas, según su Plan de Adquisiciones de 2023.

Una de las muestras del crecimiento de Frontex es su progresivo despliegue de personal y actuaciones de control fronterizo.



Agentes griegos patrullaban en abril de 2023 junto a la frontera con Turquía en el rio Evros. N. E. IGETTY)

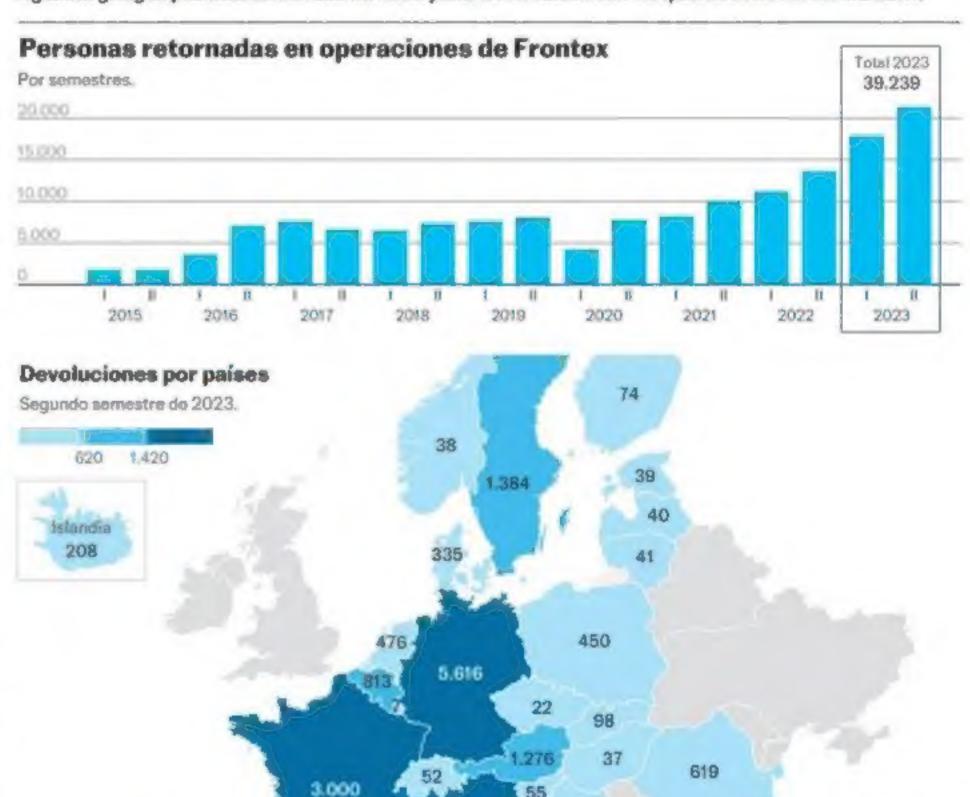

Fuente Frontes.

En la actualidad, la agencia dirige 19 operaciones dentro y fuera de los limites de la UE para tratar de supervisar los 500 millones de cruces que registra la UE anualmente, con más de 2.000 agentes desplegados, una cifra que se pretende ampliar hasta los 10.000 uniformados para 2027. Frontex es la agencia europea que más crece, según se lee en su propia web. y el aumento de sus partidas presupuestarias lo atestigua: han pasado de recibir apenas seis mi-

506

llones en 2005, tras su nacimiento, a los más de 845 millones concedidos para 2023.

1.420

Frontex avanza así en el objetivo de convertirse en una herramienta esencial de la UE para devolver a extranjeros a sus países de origen, una meta enmarcada en la política migratoria que tiene entre sus prioridades acelerar y multiplicar las expulsiones. La Eurocamara acaba de aprobar el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que pretende homogeneizar la legislación europea en materia de inmigración. Sus detractores alertan, entre otras cosas, de que multiplicará los procesos de devolución, una previsión con la que también cuenta Bruselas. "Creo que durante el próximo mandato veremos duplicarse la tasa de devoluciones. Hemos hecho mucho durante este mandato y ahora estamos mejor preparados", afirmó este martes la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, en Bruselas, informa Silvia Ayuso.

EL PAÍS

4.198



Netanyahu, en su visita a la base aérea de Tel Nof, al sudeste de Tel Aviv, con un cazabombardero F-15 al fondo, en una imagen facilitada por su gabinete. «Del GIDEON

# Biden reafirma su apoyo a Israel frente a Teherán

Ante la anunciada respuesta militar de Irán, Netanyahu advierte: "Haremos daño a quien nos lo haga"

#### ANTONIO PITA Jerusalén

Con la aerolinea alemana Lufthansa sin volar a Irán por motivos de seguridad y Rusia exhortando a sus ciudadanos a no viajar a Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos. Joe Biden, quiso reafirmar ayer su apoyo "inquebrantable" a Israel frente a Teherán y sus aliados, pese a sus diferencias con el primer ministro, Benjamin Netanyahu sobre la gestión de la guerra en Gaza. Lo hizo de cara a la respuesta militar, prometida horas antes por el líder supremo irani. Alí Jamenei, al asesinato por Isrnel de 13 personas -- entre ellas un importante mando militarla semana pasada en un bombardeo contra un edificio consular en Damasco.

"Como dije al primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel ante estas amenazas de Irán y sus aliados es inquebrantable. Vamos a hacer todo lo que podamos para proteger la seguridad de Israel", aseguró Biden después de que Irán y el Estado judio se cruzasen advertencias durante la jornada, elevando el temor a una guerra regional. El ayatolá Jamenei insistió en que "el régimen sionista [...] debe ser castigado, y será castigado" porque "atacar un consulado iraní en Siria es como si hubiese atacado suelo iraní". Y el ministro de Exteriores del país aludido, Israel Katz, escribió en inglés, hebreo y persa: "Si Irán ataca desde su territorio, Israel responderá y atacará Irán".

El primer ministro israeli, Benjamín Netanyahu, se sumó ayer al coro de amenazas. Menos con las palabras —similares a las de declaraciones anteriores -. y más con la coreografía. Se hizo grabar durante una visita a la base aérea de Tel Nof. al sudeste de Tel Aviv, con un cazabombardero F-15 de fondo. Es la principal arma de la flota israeli para ataques a objetivos lejanos. En un video difundido por su oficina, se dirige a los integrantes del escuadrón que opera los F-15 para subrayar un "principio básico: haremos daño a quien nos lo haga", sentenció. "Estamos preparados para cubrir todas las necesidades de seguridad de Estado de Israel, tanto en defensa como en ataque. Yo y el pueblo de Israel confiamos en vosotros. Que tengamos todos un gran éxito", apostilló.

En este contexto, el jefe del

Comando Central de Estados Unidos, Michael Kurilla, aterrizó ayer en Tel Aviv, en una visita no programada para reunirse con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Y otro de los principales aliados de Israel, Alemania, pidió "contención y moderación" a "todos los actores en la región", Estas fueron las palabras de su ministra de Exteriores. Annalena Baerbock, tras hablar por teléfono con su homólogo franí. Hossein Amir Abdollahian. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se pronunció en un sentido similar.

La representación diplomática de Irán en Naciones Unidas
culpó parcialmente de la situación al Consejo de Seguridad. Si
hubiese acordado una resolución
de condena a Israel (que solo ha
sugerido su autoría del bombardeo en Damasco, sin reconocerla abiertamente, como hace en
casos similares desde hace décadas), su país no estaría ahora
"obligado" a "castigar a ese régimen canalla", justificó.

A la espera de los acontecimientos, Lufthansa prorrogó al menos hasta el sábado la suspensión de sus vuelos con Irán como origen o destino. "Estamos evaluando constantemente la situación en Oriente Próximo y en estrecho contacto con las autoridades. La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación es la máxima prioridad de Lufthansa", subrayó la aerolínea. Es la única occidental que vuela a Irán, junto con su filial Austrian Airlines. Esta mantiene la ruta, que cubren sels vuelos por semana, pero va a reestructurar los horarios para evitar que su personal tenga que dormir alli, igual que hizo Lufthansa el fin de semana.

Fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos citadas por la agencia Bloomberg apuntan a que Irán o alguno de sus aliados (como Hezbolá, en Libano; los huties, en Yemen; o milicias en Irak o en Siria) atacaran de forma inminente con un misil de alta precisión o con drones objetivos militares o gubernamentales israelies. Las fuentes apuntan que el plan no consiste en dirigirlos contra civiles y que las dudas ya residen en el cuándo. no en si sucederá. El temor es que la respuesta iraní genere, por su parte, una represalia israeli y la región entre en un conflicto más amplio. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar a Oriente Próximo, principalmente a Israel, Palestina y Líbano.

Hace unos días, la aviación militar israelí hizo unas maniobras conjuntas con sus socios chipriotas simulando un ataque en un objetivo lejano, como sería el caso de Irán, según informó ayer la radio militar israelí. Galei Tsahal. Son unas maniobras inéditas en los últimos meses, en los que la Fuerza Aérea se ha centrado en bombardear Gaza y Líbano. Un

"El régimen sionista debe ser castigado y será castigado", avisó el ayatolá Jamenei

Rusia recomienda a sus ciudadanos que no viajen a Oriente Próximo

La aerolínea alemana Lufthansa deja de volar a Irán por motivos de seguridad alto mando de la fuerza señaló a la radio la importancia de que la aviación tenga "capacidades autónomas", sin "contar con nadie", en alusión al nivel de implicación que asumiría Washington en un amplio conflicto regional en defensa de su gran aliado.

De madrugada, la agencia de noticias irani Mehr anunció en su cuenta oficial en la red social X el cierre del espacio aéreo de la capital para "ejercicios militares". Luego lo borró y posteriormente negó haberlo publicado, informa la agencia Reuters.

#### Ayuda humanitaria

Mientras el riesgo de guerra con lrán centra los temores, la responsable del departamento de ayuda humanitaria de Estados Unidos (Usaid), Samantha Power, abordó la situación en Gaza en una comparecencia en el Congreso. Power fue el primer alto cargo de la Administración en asegurar que había comenzado una hambruna en el norte de Gaza, la zona más desnutrida y donde se calcula que quedan unas 300.000 personas.

El miercoles, en la Cámara, Power calificó de "creible" la conclusión del informe de marzo de la principal herramienta de análisis de la seguridad alimentaria y la nutrición (Clasificación Integrada de las Fases, en la que participan organizaciones de la ONU) de que el desarrollo de una hambruna en el norte era "inminente", para el mes de mayo a más tardar. "Entonces, ¿ya hay una hambruna allí?", le preguntó un congresista. "Eso es, sí", respondió. Ayer, Usaid matizó que Power no basó su respuesta en nuevos datos, sino que extrapoló los del informe, que predecían el inicio de la hambruna en el norte entre mediados de marzo y mayo.

# Irán calibra una respuesta contra Netanyahu que evite una guerra abierta en la zona

Los indicios de que un ataque directo desataría una represalia rotunda de Biden y Netanyahu disuaden a Teherán, según los expertos

#### TRINIDAD DEIRÓS BRONTE Jerusalén, enviada especial

La guerra en la sombra que desde hace años mantienen Israel e Irán, con ataques mutuos sin reivindicar en países como Siria, Líbano e Irak, abandonó la ambigüedad el 1 de abril cuando un bombardeo israeli mató a uno de los mandos militares más destacados de Irán en Siria, Mohammad Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria, y a otros seis miembros de ese cuerpo en la residencia de su Embajada en Damasco. Un ataque por el que Irán ha prometido venganza.

Irán tiene capacidad militar para llevar a cabo ese ataque, que incluso uno de sus aliados, Rusia, parece temer. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, llamó ayer a la "máxima contención". "La capacidad misilística de Irán es muy importante. Podría perfectamente llegar a Israel", resalta el profesor del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Oatar Luciano Zaccara. Otra cosa es que ese ataque interese al régimen. El experto cree "muy dificil que Irán vaya a atacar directamente [a Israel] porque sabe que si lo hace y lo reivindica, la represalia israeli y de su aliado, EE UU, va a ser muy grande".

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, tuiteó el miércoles en la red social X, en hebreo y en persa: "Si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán". Katz



Jamenei, el miércoles en el rezo de final del Ramadán, en Teherán, en una foto cedida por su Gobierno.

etiquetó la cuenta del líder irani, el ayatolá Ali Jamenei. Poco antes, Jamenei había dicho: Israel "debe ser castigado y lo será",

El profesor Zaccara ve en todo esto "un juego de disuasión entre dos Estados que mantienen una guerra hace ya mucho tiempo. Israel ha cometido más de 40 acciones contra intereses iranies". Irán tiene "menos capacidad de disuasión que Israel. No tiene a EE UU detrás y tecnológicamente no está tan avanzado. No creo que vaya a lanzar misiles desde su territorio, porque la respuesta [israeli] va a ser también alli", asevera.

Mohammad Reza Zahedi, el militar de más alto rango asesinado el 1 de abril en Damasco, era el comandante de la Fuerza Al Quds (Jerusalén) de la Guardia Revolucionaria, el ejército paralelo cuyo cometido es defender al régimen islámico irani. Esa fuerza es la ejecutora de la política regional de Irán, que ha aplicado apoyando a actores no estatales como el partido milicia chii Hezbolá en Libano y los huties en Yemen. También respalda a Hamás, con quien una delegación israelí negocia una tregua en El Cairo desde el lunes, que ha quedado opacada por la amenaza irani.

El atentado en Damasco ha puesto al régimen irani ante la tesitura de responder de alguna manera para satisfacer a la poderosa Guardia Revolucionaria, peNetanyahu necesita mantener la presión para no asumir responsabilidades

Biden había expresado su hartazgo, pero ha vuelto a cerrar filas ro también a su base de apoyo en la población, muy hostil a Israel.

"Hay razones de peso para que algunas personas en Teherán piensen que es necesario [responder al ataque de Israel], pero creo que hay razones también de peso para que ese ataque no llegue a producirse. La primera es que las represalias de Israel, muy probablemente con ayuda de EE UU, serían desproporcionadas. Irán tiene más que perder que ganar con un ataque de represalia. Otra razón es que, si Irán ataca, desviará la atención de la guerra en Gaza, que es un problema para Israel. Cuanta más atención se preste a esa guerra, eso irá más en detrimento de Israel y más en beneficio de Irán", explica Rouzbeh Parsi, jefe del programa de Oriente Medio y Norte de África del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales.

Irán vive además una grave crisis económica, con una inflación del 56%. El descontento popular no ha hecho además sino aumentar a causa de la represión de las manifestaciones por la muerte bajo custodia policial de la joven Yina Mahsa Amini, acusada de llevar mal colocado el velo, en 2022. En esa represión murieron al menos 500 personas, más de 22.000 fueron detenidas y hasta ahora nueve hombres han sido ahoreados. En las últimas legislativas, solo votó el 41%. Rouzbeh Parsi considera que "lo más simbólicamente lógico" sería que la represalia Iraní "se limitara a un ataque en un edificio diplomático israelí en algun lugar. Un ojo por ojo", afirma. "Si se analiza cuál de estos dos países está realmente interesado en una guerra, en este momento es Israel", subraya. "Netanyahu necesita mantener esa olla hirviendo porque cuando las cosas se calmen, tendrá que asumir responsabilidades". De momento, Israel ya ha conseguido que Washington vuelva a cerrar filas con él. Tras el ataque contra la ONG World Central Kitchen (WCK), EE UU habia dado muestras de irritación hacia el Gobierno de Netanyahu. Ayer, Biden reafirmó su apoyo "inquebrantable".



Con la nueva PAC

# apostamos por lo nuestro

Daniel Castiñeiras, agricultor



Infórmate en: www.mapa.gob.es #UnaPACparaTodos





## El Ejecutivo golpista de Malí cancela la actividad de los partidos políticos

La decisión de la Junta militar llega tras la masiva exigencia de elecciones

JOSÉ NARANJO

El Gobierno de Malí, bajo el mando del coronel Assimi Goïta, aprobó este miércoles un decreto que establece "la suspensión hasta nueva orden y en todo el territorio nacional de las actividades de los partidos políticos y de las asociaciones de carácter político". El Ejecutivo justifica dicha decisión por razones de seguridad y "de orden público" y la adopta apenas diez días después de que más de 80 partidos y colectivos de la sociedad civil reclamaran la celebración de elecciones presidenciales "en el plazo más breve posible", algo que las autoridades malienses, que llegaron al ponos de los rebeldes tuaregs. Sin embargo, el incumplimiento de su promesa de organizar unas elecciones libres y transparentes, cuyo plazo expiró el pasado 26 de marzo, y el recorte generalizado de derechos y libertades han comenzado a erosionar este sostén y cada vez más voces se elevan para reclamar unos comicios.

Uno de los opositores más peligrosos para la junta militar es el influvente imam salafista Mahmoud Dicko, uno de los artifices de la movilización popular que en agosto de 2020 provocó la caida del entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita y la subida al poder de los militares. Sin embargo, hoy su ruptura con Goïta es total. Tanto Dicko, que vive en Argelia desde diciembre, como sus seguidores se han lanzado desde a una campaña de denuncia de "la corrupción, el nepotismo y el mal gobierno" de la junta militar que ha "confiscado" el po-



El coronel Goîta, en Bamako en 2021. AMADOU KEITA (REUTERS)

der mediante un golpe de Estado en 2020, rechazan de plano.

El decreto fue anunciado a la opinión pública en rueda de prensa por el ministro de Administración Territorial y portavoz del Gobierno, el coronel Abdoulaye Maiga, quien acusó a la clase política de "debates estériles" y de llevar a cabo "acciones de subversión". Por todo ello, añadió, en un momento de desafios en materia de seguridad por la actividad de grupos armados yihadistas e independentistas tuaregs, es necesario instaurar "un clima de serenidad" a la espera de la apertura de un "diálogo nacional".

Los militares malienses ilegaron al poder aupados por una gran movilización popular que se vio incluso reforzada por sus victorias militares con el apoyo de Rusia, su nuevo aliado internacional, como la toma de Kidal el pasado noviembre de mader. En respuesta, el Gobierno ilegalizó el pasado 6 de marzo a la Coordinadora de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes de Dicko (CMAS), mientras que la actividad del colectivo Sinergia de Acción por Malí, formado por unos 30 partidos bajo el manto del imam, fue prohibida en Bamako. Pero no están solos y a los más de 80 partidos que exigen elecciones se han unido jueces y fiscales.

La situación en los países vecinos no es mucho mejor. En Burkina Faso son moneda corriente las detenciones de activistas de derechos humanos y miembros de partidos politicos críticos con el poder. En Níger, el depuesto presidente Mohamed Bazoum continúa retenido por los militares y, en ambos países, la actividad de colectivos de la sociedad civil y periodistas es sometida a un fuerte control.



Luis Montenegro presentaba ayer su programa en la Asamblea de la República. PEDRO NUNES (REUTERS)

# El nuevo Gobierno portugués asume 32 medidas socialistas

La oposición acusa al Gabinete conservador de falta de diálogo al elegir sus políticas

TEREIXA CONSTENLA Lisboa

Luis Montenegro, el nuevo primer ministro de Portugal, sigue haciendo funambulismo político para mostrar su nueva autoridad y al mismo tiempo ofrecer diálogo a la oposición. Sin esta, su Gobierno de centroderecha no podrá sacar adelante ninguna medida que requiera tramitación parlamentaria, dado que la coalición electoral que encabezó tiene solo dos diputados más que el Partido Socialista. Para mostrar voluntad de pacto, el Gobierno ha escogido 60 medidas incluidas por los distintos partidos de la oposición en sus programas electorales, 32 de ellas de los socialistas, para añadirlas al programa de gobierno que comenzó a debatirse ayer en la Asamblea de la República. "Sin prejuicios ideológicos ni arrogancia", subrayó Montenegro.

No lo juzga así la oposición. La nueva presidenta del grupo parlamentario socialista, Alexandra Leitão, ironizó la noche anterior: "Está muy bien que incorporen medidas de los programas de la oposición, pero que no llamen diálogo a eso porque no lo es". Ayer, el líder del PS, Pedro Nuno Santos, abundó: "No hubo diálogo ninguno. Diálogo implica diálogo. No escuchó a nadie, escogió 60 medidas y espera que los demás los apoyen. Así no se construyen mayorías ni estabilidades". El socialista recordó que fue el mismo patrón desplegado durante la votación de la presidencia de la Asamblea, lo que acabó generando un bloqueo y cuatro votaciones. Solo el acuerdo entre Montenegro y Santos para rotar la presidencia de la Cámara entre ambos partidos permitió sacar adelante la elección de la mesa.

Con la incorporación de esas 60 propuestas, el Gobierno pretende facilitar la aprobación de su programa de gestión en el Parlamento, un requisito previo para iniciar el mandato, aunque no parece que vaya a cambiar la orientación de los votos de cada grupo. Una vez conocidas las principales medidas del PSD —que incluyen bajadas de impuestos, el fin del tope al alquiler y la supresión de la tasa sobre pisos turísticos-, el Bloco de Esquerda anunció que presentará una moción de rechazo, que se suma a la que anticipó el Partido Comunista Portugués (PCP), antes incluso de conocer la hoja de ruta, "El programa de Gobierno promueve la transferencia de riqueza de la gente que trabaja a los que tienen más", censuró Mariana Mortágua, líder del Bloco.

El programa incluye la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros en 2028

El primer ministro prefiere acercarse al PS antes que a los ultras de Chega

Montenegro no está cómodo con los requerimientos de la extrema derecha de Chega para entenderse y busca la complicidad socialista. A su vez, el PS, que ha tenido algunos gestos institucionales como desbloquear la elección del presidente de la Asamblea o el anuncio de que se abstendrá en las mociones de rechazo que presentarán el Bloco y el PCP, está a disgusto con los guiños que recibe del centroderecha, "Prometió el cambio y barrer el socialismo del país, dijo que el país había girado a la derecha y ahora quiere que el Partido Socialista sostenga un Gobierno que quiere cambiar las políticas socialistas. Nadie lo comprende", ironizó Pedro Nuno Santos.

Entre las políticas del anterior Ejecutivo suprimidas figuran iniciativas del programa Más Vivienda, que incluían una tasa a los pisos turísticos, el tope en la subida de alquileres o el arrendamiento forzoso de pisos vacíos durante dos años. El Gobierno también quiere reducciones fiscales significativas, como bajar la tributación de las empresas al 15% en tres años y de las rentas más bajas. En opinión de Iniciativa Liberal, el cuarto grupo de la Câmara al que Montenegro ve como potencial aliado, son medidas insuficientes.

El programa incluye la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en 2028 y una nueva prestación, el suplemento solidario, para los parados que encuentran ocupaciones con remuneraciones inferiores a la prestación de desempleo. El objetivo es incentivar la búsqueda de trabajo. EL PAÍS, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

INTERNACIONAL

# China acusa a EE UU y Japón de violar las normas internacionales con su reforzado pacto

Pekín cree que la alianza interfiere en su política sobre Taiwán y los conflictos marítimos

#### GUILLERMO ABRIL Pekin

China mostró ayer un enérgico rechazo al pacto alcanzado el miércoles entre Estados Unidos y Japón, que supone el mayor re-fuerzo en seis décadas de alianza militar entre Tokio y Washington. El mensaje fue contundente: "A pesar de las serias preocupaclones de China, Estados Unidos y Japón han atacado y difamado a China sobre la cuestión de Tulwan y los asuntos maritimos, Interferido groseramente en los asuntos internos de China y violado las normas básicas de las relaciones internacionales", dijo la portavoz de Exteriores Mao Ning en una conferencia rutinaria. "China lo deplora y se opone a ello, y ha realizado serias gestiones ante las partes pertinentes", añadió, sin especificar cuáles.

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón, rubricado en Washington durante la visita oficial del primer ministro japonés, Fumio Kishida, es "la mayor modernización de la alianza desde que se estableció", en 1960, según el presidente Joe Biden. El remozado de la asociación busca hacer frente, entre otros, a "los desafios en torno a China", según explicó el nipón. Ambos países darán pasos para modernizar sus estructuras de mando conjunto y de intercambio de información, así como en la colaboración en el desarrollo de nuevas tecnologías. Para Pekin se trata de un pacto teledirigido, que interpreta como un paso más en una línea de



Fumio Kishida pronunciaba ayer un discurso en el Congreso de Estados Unidos . SHAWN THEW (EFE)

puntos en la que se suceden las sanciones y restricciones tecnológicas y comerciales de Washington, el Aukus (la alianza estratégica militar entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos), la inclusión del gigante asiático en el último Concepto Estratégico de la OTAN y el estrechamiento de los lazos de la Alianza Atlántica con las democracias del Pacifico. "Las relaciones entre EE UU y Japón no deben apuntar a otros países al perjudicar sus intereses, ni deben socavar la paz y la estabilidad regionales", subrayó Mao Ning. China, añadió, "se opone firmemente a la práctica de aferrarse a la mentalidad de

la Guerra Fría y de participar en la política de pequeños grupos, y se opone firmemente a las palabras y los hechos que crean e intensifican conflictos y perjudican la seguridad estratégica y los intereses de otros países".

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, fue el martes bastante explicito durante una comparecencia al término de un encuentro con su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov, en Pekín. Mostró su oposición a la formación
de "cualquier pequeño circulo"
en la región de Asia-Pacifico. "La
OTAN no debe llegar a nuestra
casa común", enfatizó. La prensa estatal, muy pendiente del

Washington y Tokio han cerrado el mayor refuerzo en 64 años de alianza militar

"La OTAN no debe llegar a nuestra casa común", dice un ministro de Xi Jinping desarrollo de los acontecimientos en Washington, también ha mostrado su oposición. El grupo "inestable", formado por Estados Unidos, Japón y también Filipinas, "fomenta el conflicto y la confrontación", señala un editorial publicado el miércoles por el diario oficialista Global Times.

Kishida y Biden tenían previsto reunirse ayer en la Casa Bianca con el presidente filipino, Ferdinand Marcos hijo, y expresar el respaldo de Washington y Tokio al archipiélago frente a la presión de Pekín a Manila en el mar del Sur de China, donde ambos gobiernos mantienen una disputa territorial.

#### Incidente

China acusa a Estados Unidos de respaldar las "provocaciones" filipinas; Washington suele replicar que el tratado de defensa mutua firmado en 1951 con Manila "se extiende a los ataques armados contra las Fuerzas Armadas, buques públicos y aeronaves filipinos - Incluidos los de su Guardia Costera- en cualquier parte del mar del Sur de China". La portavoz Mao Ning aseguró ayer que "China tiene una soberanía indiscutible sobre las Islas del mar Meridional de China y sus aguas advacentes".

Buques de guerra y aviones de Australia, Japón, Filipinas y Estados Unidos realizaron el domingo maniobras conjuntas cerca de las costas filipinas. Fue el primer ejercicio a gran escala en el que participan los cuatro países para demostrar su "compromiso colectivo" y "en apoyo de un Indo-Pacifico libre y abierto". según una declaración conjunta. China replicó con patrullas navales y aéreas en la zona. Pekín también anunció ayer sanciones contra dos compañías estadounidenses, General Atomics Aeronautical Systems y General Dynamics Land Systems, al considerar que están vinculadas a la venta de armamento a Taiwán, la isla autogobernada que Pekin considera una parte irrenunciable de su territorio.

## La oposición surcoreana gana las legislativas y complica aún más la gestión del presidente Yoon

INMA BONET BAILÉN Pekin

El Partido del Poder Popular (PPP) de Corea del Sur, actualmente en el Gobierno, sufrió una clara derrota en las elecciones parlamentarias celebradas el miércoles, lo que representa un desafío para que el presidente, Yoon Suk-yeol, pueda sacar adelante su agenda en los tres años que le restan de mandato. Ayer,

Yoon se comprometió a "reformar la Administración" y hacer "todo lo posible para estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población", según indica la oficina presidencial y recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Su formación, el PPP, de corte conservador, obtuvo 108 de los 300 asientos de la Asamblea Nacional, muy por detrás de la oposición, el Partido Democrático (PD, centroizquier-

da), que se aseguró una cómoda mayoria con 175 escaños.

"Aceptaré con humildad la voluntad del pueblo expresada en las elecciones generales", aseguró Yoon. El primer ministro (cargo que equivale a una vicepresidencia), Han Duck-soo, el jefe del gabinete presidencial, Lee Kwanseop, y otros dos altos asesores del mandatario se han ofrecido a dimitir para asumir así su responsabilidad por la derrota electoral, informa la agencia Yonhap. Quien si renunció tras la debacle fue Han Dong-hoon, el hasta ahora lider del PPP y una figura muy cercana al presidente.

Los analistas consideraban los comicios legislativos un referendum sobre la gestión de la Administración de Yoon, cuya popularidad ha caído en picado en los últimos meses —apenas un 35% le daba un aprobado— debido a la ausencia de progresos tangibles en politicas sociales y económicas. Corea del Sur se enfrenta a diversos problemas de indole financiera y social, desde una economía que pierde fuelle, precios de la vivienda desbocados y el aumento de la inflación, hasta el rápido envejecimiento de la población y una enorme brecha de género. A todo se ha sumado una huelga de médicos desde febrero.

La participación fue del 67%, la más alta en 32 años, por lo que muchos expertos opinan que los votantes han querido castigar en las urnas al Gobierno. De acuerdo con el último recuento de la Comisión Nacional Electoral, las fuerzas opositoras (con el PD a la cabeza) han renovado su mayoría en el Parlamento, y han logrado 19 parlamentarios más que en las legislativas de 2020. No obstan-

te, sus 175 escaños no suman una supermayoría que podría haber abierto la puerta a proponer la destitución del presidente.

Yoon, quien asumió el cargo en mayo de 2022, es el primer líder de la democracia surcoreana que no ha contado con el control de la Asamblea Nacional en ningún momento de su mandato. Ahora, su partido ha quedado incluso más debilitado en la Cámara que en el primer tramo de legislatura, lo cual no solo socava la autoridad de Yoon dentro del Parlamento, sino que, además, podría disminuir su Influencia sobre los legisladores de su propio partido.

No obstante, el PPP conserva escaños suficientes para imponer vetos presidenciales, un mecanismo que Yoon ha usado en nueve ocasiones en menos de dos años. INTERNACIONAL EL PAÍS, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024



Andrés Manuel López Obrador y la ministra de Exteriores, Alicia Bárcena, ayer en rueda de prensa en México. José MÉNDEZ (EFE)

# México denuncia a Ecuador ante el Tribunal de La Haya

La violenta incursión en la embajada de Quito despierta la solidaridad internacional

GEORGINA ZEREGA México

México lleva a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador demandó ayer al país sudamericano por el violento asalto a la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril, cuando la policía irrumpió

en la sede diplomática bajo órdenes del presidente Daniel Noboa, maltrató al personal diplomático y se llevó por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas. "La violenta agresión es lo que estamos llevando ante la corte internacional", dijo aver la canciller, Alicia Bárcena. El Ejecutivo ha solicitado que se juzgue lo sucedido aquel dia y ha pedido que se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La demanda incluye la petición de expulsarlo del organismo si se comprueba que se violaron los principios establecidos por la carta fundacional de Naciones Unidas.

"El sistema multilateral debe de estar a la altura y debemos exigir que la justicia internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad", afirmó Bárcena. México llevaba días anticipando que preparaba la demanda para presentarla ante la iusticia internacional. En el camino, buscó el apoyo de otros países y recibió el respaldo de los dos órganos diplomáticos de mayor peso en la región: la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). México consiguió también que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea apoyaran la demanda presentada en La Haya.

La petición de suspensión temporal de Ecuador como miembro de la ONU se mantendrá hasta que Ecuador emita una disculpa pública, detalló el Gobierno mexicano. La iniciativa busca, además, "establecer el precedente de que cualquier

López Obrador exige la salida temporal de la ONU del país sudamericano

El correismo califica ci cerco judicial a Jorge Glas de persecución política

Estado que actúe como lo hizo Ecuador sea expulsado de las Naciones Unidas", explicó.

Las imágenes del asalto a la Embajada quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la legación y fueron difundidas por López Obrador esta semana, La grabación muestra a una docena de policias con armas largas ingresando en la sede, saltando los muros y derribando la puerta de acceso. Una vez dentro, se les puede ver maltratando y apuntando con armas a los funcionarios mexicanos mientras sacan a rastras a Glas. La brutalidad de la irrupción incluso hizo cambiar la posición tibia que había mantenido Estados Unidos hacía el asalto. De hecho, el marte el Gobierno de Joe Biden condenó lo sucedido.

"Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que ocurrió", dijo ayer el presidente López Obrador. El consultor jurídico de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, explicó que otro de los objetivos que buscan en la justicia internacional es que Ecuador garantice la seguridad en la Embajada de Quito, que quedó abandonada tras la salida de la misión diplomática del país el pasado fin de semana, y todos los bienes y archivos que aún siguen en el sitio.

Vicepresidente durante los Gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno, Jorge Glas se refugió en la embajada mexicana en diciembre pasado. Le acorralaba la justicia y, después de pasar unos cinco años preso por un caso de corrupción, optó por buscar una satida y pidió entonces asilo político a México. Pesan sobre él dos condenas, por asociación ilícita para delinquir y por cohecho, esta última de ocho años e impuesta en 2020. El correismo ha calificado el cerco judicial impuesto a Glas como una persecución política.

La actitud del Gobierno de Noboa fue duramente condenada por casi toda América Latina y múltiples países en todo el mundo. Las embajadas resultan lugares casi sagrados para la politica internacional y hay pocos precedentes en la historia de la diplomacia global de un hecho como el sucedido. Además de la irrupción, la violencia con la que se trató a la comitiva diplomática es uno de los hechos que más ha molestado a México. La imagen del jefe de Cancillería intentando detener la aprehensión de Glas, y que acabó con el funcionario sometido en el suelo, no ha dejado de reproducirse estos días y formará parte del expediente presentado por el Gobierno de López Obrador.

# El partido del presidente Milei sufre su primera fractura en el Congreso

JOSÉ PABLO CRIALES Buenos Aires

El partido del presidente Javier Milei ha expuesto sus primeras fracturas en el Congreso argentino. Mientras los diputados se preparan para volver a votar la gran ley de desguace del Estado que impulsa el Gobierno y analizan su decreto de desregulación de la economía, La Libertad Avanza (LLA), el partido del mandatario, apartó este miércoles al lider de su bloque en la Cámara baja, Oscar Zago. En un confuso episodio, que comenzó con una reunión presidida por Zago

y luego cancelada, los diputados de su propio grupo votaron a última hora por apartarie. Zago afirmó ayer que se mantendrá fiel a Milei, pero amenazó con formar su propio grupo con un par de diputados libertarios.

El escándalo se desató en una sesión rutinaria del Congreso en la que se pretendía nombrar la presidencia de la comisión encargada de canalizar cualquier intento de juicio político al mandatario. Zago tenía el consenso y la aprobación de Milei para nombrar a una diputada del bloque, Marcela Pagano, como presidenta de la comisión.

Zago, un antiguo diputado del partido del expresidente Mauricio Macri que volvió al Congreso para liderar al bloque de diputados fieles a Milei, afirmó que el presiente de la Camara, el también libertario Marin Menem, le llamó un minuto antes de la reunión para informarle de que la votación se iba a suspender. "Milei deseaba que yo fuera presidente del bloque y que hiciéramos una alianza con Pro [el partido del expresidente Macri que se ha convertido en el gran aliado de los de Milei en el Congresol, pero hay diputados a los que no les interesa que Pro venga", ex-



Javier Milei.

plicó ayer Zago. "Algunos se oponen, pero lo expresan por debajo. Eso es ir en contra del presidente y yo nunca voy a ir en contra de el".

Menem, diputado de LLA por la provincia de La Rioja y elegido como presidente de la Cámara por Milei tras su victoria presidencial de diciembre, tiene desde hace meses una tensa relación con Zago.

Tras su expulsión de la presidencia del bioque, que votaron la mayoría de los 40 diputados fieles a Milei, Zago aseguró que armará su propio grupo. Probablemente, no le queden más de un par diputados fieles, pero la ruptura complica al partido del Gobierno mientras vuelve por la revancha de sus reformas en el Congreso. Esta semana, el Gobierno envió un nuevo borrador de su ley refundacional tras semanas buscando construir consensos con la oposición más amigable. Lejos de la mayoría de 129 escaños sobre el total de 257, no tiene margen para perder fuerzas en la negociación que se prevé para la próxima semana.

EL PAÍS, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

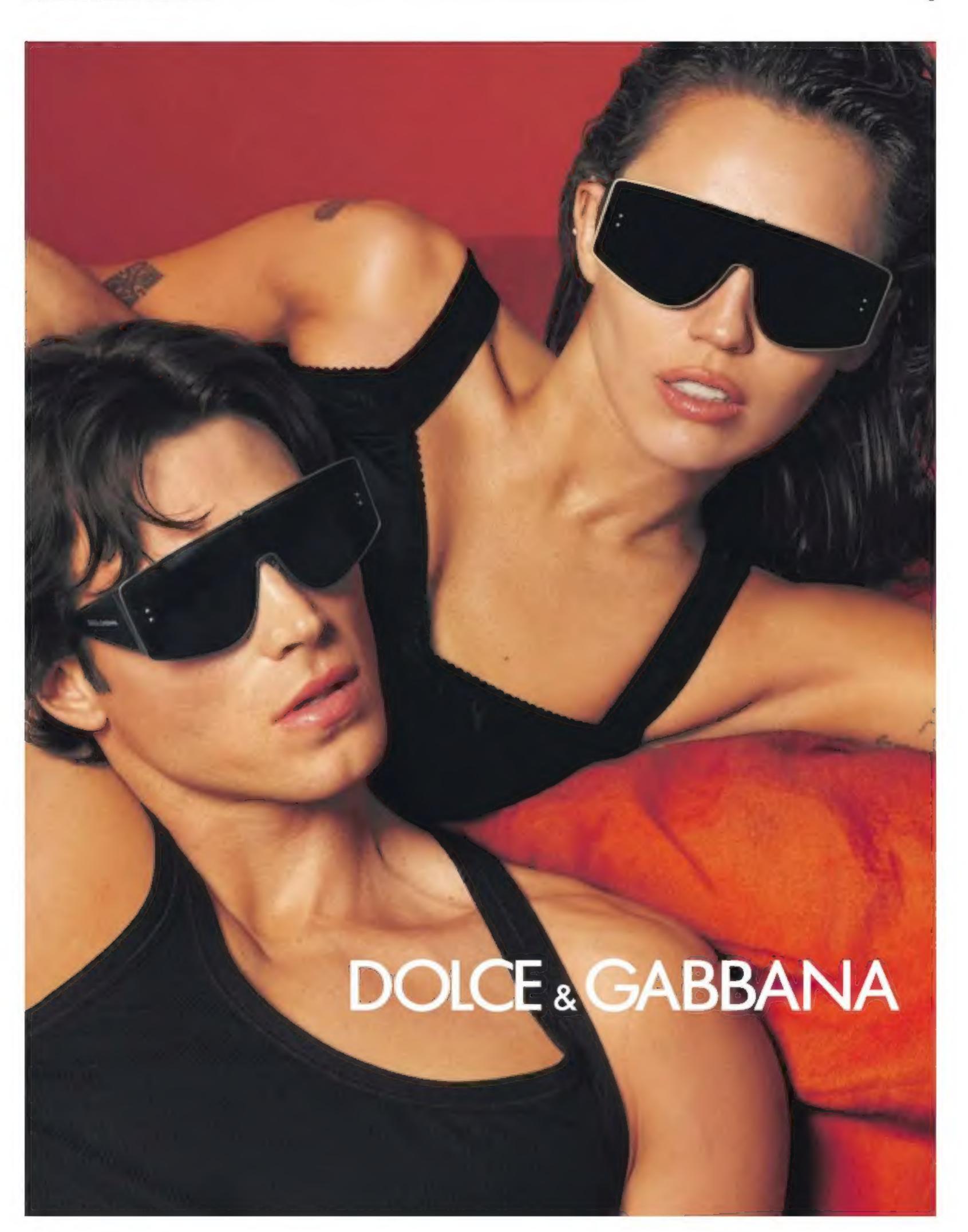

## Violencia machista sin límites

El aumento de los asesinatos de menores a manos de sus padres obliga a extremar los sistemas de protección

SIETE MENORES han sido asesinados por sus padres en los primeros cuatro meses de este año, lo que eleva a 57 el número de niños y niñas que han perdido la vida desde que en 2013 se inició el recuento por entender que era una forma de violencia machista. Se acuñó entonces el término de violencia vicaria para definir el daño que un hombre violento ejerce sobre una mujer a través de otras personas, sobre todo los hijos, para causarle el mayor dolor posible. Eso incluye, muchas veces, dejar viva a la mujer para que el sufrimiento le dure toda la vida. En otros casos, después de asesinar a los hijos, la mata también a ella.

También los episodios en los que el asesinato de la madre y los niños forma parte de un plan del hombre para acabar con todo lo que forma parte de su vida, incluido él mismo, son crimenes machistas, pues implican un grado de posesión que no concibe que puedan o deban sobrevivir sin él.

Estamos ante la mayor concentración de casos desde que se hace el recuento y el hecho de que cinco de los siete infanticidios se hayan producido en Cataluña podría sugerir algún tipo de efecto de imitación. Habrá que analizar con mayor detalle esta posibilidad, pero es frecuente en fenómenos que tienen un fuerte componente emocional. Las noticias sobre un asesinato machista no son interpretadas Igual por un maltratador que por el resto de la población.

Habrá que analizar también si se está produciendo algún tipo de cambio en el comportamiento de los maltratadores que les lleve a tener reacciones más destructivas destinadas a amplificar la violencia; de qué forma el discurso neomachista está haciendo mella en personas jóvenes que no han sido educadas en la aceptación de límites y que no toleran la frustración.

La violencia vicaria está recogida desde 2015 en la Ley Integral contra la Violencia de Género y en el pacto de Estado de 2017. Además, la ley de protección a la infancia faculta a los jueces para suspender la patria potestad o el régimen de visitas si detectan riesgo para los menores. Pero como en tantos otros asuntos, tener un marco jurídico no es suficiente para evitar el daño. Lo que hay que determinar ahora es si todos los mecanismos previstos funcionan y cuáles son las carencias que hay que subsanar.

En cinco de los siete asesinatos no había denuncia

#### que los progenitores firman sobre el régimen de visitas de sus hijos

previa. Desde hace dos años, los protocolos de las comisarias incluyen indagar sobre el riesgo que corren los niños. Pero si la bolsa oculta de la violencia machista se estima en un 80%, la protección de los menores es mucho más dificil. Por eso hay que reforzar las campañas y protocolos de vigilancia en el sistema educativo y sanitario, y acelerar el despliegue de las unidades especializadas en investigación y prevención previstas en la ley.

Un punto de vulnerabilidad son los convenios de mutuo acuerdo que los padres firman sobre el régimen de visitas de los hijos. Sería deseable una mayor coordinación y una unificación de criterios entre los juzgados de familia y los de lo penal si media una situación de maitrato. La concentración de casos de los últimos meses obliga a actuar con celeridad.

# Un punto vulnerable son los acuerdos

CARTAS A LA DIRECTORA



Valorar los tiempos

Reclentemente, me jubilé como médico especialista en un hospital público. La gerencia programaba 15 minutos para una revisión y 30 para un paciente nuevo. En ese tiempo debía averiguar el problema del paciente, explorarle, hacer un julcio clínico y un plan de actuación. Hoy he acudido a una revisión de mi automóvil. He estado sentado frente al recepcionista 26 minutos, durante los cuales ha estado trabajando en el programa informático hasta que he firmado los documentos de aquiescencia con las revisiones necesarias. Estoy seguro de que el gerente del taller concesionario evalúa la rentabilidad del tiempo que precisan sus empleados para programar una revisión rutinaria. La sociedad debe repensar el tiempo del que disponen los médicos para hacer averiguaciones y atender nuestros problemas de salud.

Santiago Martin Moreno. Segovia

#### ¿Seguiremos ignorando las señales?

La crisis climática avanza implacable, exigiendo acciones decisivas. ¿Seguiremos ignorando las señales y postergando cambios cruciales? El tiempo de la inacción ha terminado. Debemos asumir nuestra responsabilidad con el planeta y las generaciones futuras. Cada gesto cuenta, desde reducir nuestro consumo de plástico hasta presionar a los gobiernos por políticas ambientales más ambiciosas. No podemos permitirnos el lujo de esperar. Actuemos ahora.

Pol Vallribera Lorente, Barcelona

María. Me socorrió en el islete, en ayunas y fastidiada, camino del hospital. El semáforo cambió a rojo; el rebaño se paró... y, de repente, yo, cual titere sin hilos, me desplomé. Del olivo caída ya, avergonzada, sentí que me dio la mano una joven, de cabello rizado -de tonos rojitos, si no recuerdo mal-, que les anunció a los demás: "Yo me encargo de ella". Y así fue: me levantó y me acompañó, tan alegre, tan positiva, a la sala de extracciones, luego a urgencias..., pues un ángel de la guarda piensa en todo, ¿no? Gracias. María, dondequiera que estés.

Carolyn Richmond. Madrid

Conciencia histórica. El proyecto de explicación del franquismo y la Segunda República a los jóvenes es una iniciativa necesaria y urgente. no solo para hacer frente a las viciadas propuestas de ley de "concordia" de la derecha extrema y la extrema derecha, sino como dinámica equiparable a la de sociedades maduras como la canadiense. en las que investigadores y creadores trabajan para abordar "memorias heridas" que han de ser escuchadas y reconocidas. Solo la exigencia de verdad y justicia puede ser la base de una sociedad sana, y esta debería ser una tarea prioritaria y una obligación moral de los políticos.

Carmen Mata Barreiro, Madrid

**Humos.** No soy fumador, pero puestos a respirar aire más limpio en las ciudades, cuánto mejor sería librarse del tufo constante de los tubos de escape que del humo de los cigarrillos en terrazas. Mejor áreas urbanas sin circulación de vehículos de combustible fósil que terrazas sin cigarrillos.

Miguel Ángel Cuevas Cosio. Sancibrián (Cantabria)

#### Las reticencias del BCE

EL BANCO Central Europeo (BCE) acordó ayer mantener los tipos de interés sin cambios en el 4,5%, pero allanó el camino para "reducir el actual nivel de restricción de la política monetaria", según señalaba la entidad en su comunicado, si las perspectivas de inflación soportan la senda de moderación en que se encuentran los precios, ahora en el 2.4%. Las autoridades de la entidad que preside Christine Lagarde analizarán en su próxima reunión del 6 de junio el nuevo escenario, y puede ser entonces cuando se decidan a bajar los tipos, en su nivel más alto desde 2001 y que el propio banco reconoce que están afectando tanto a la financiación de la actividad económica como al consumo en la eurozona.

Lagarde reiteró en su comparecencia que el Consejo de Gobierno del banco aplicará un enfoque "dependiente de los datos", pero lo cierto es que la actual etapa de la política monetaria ha estado más ligada a las decisiones tomadas por la Reserva Federal que al propio desempeño de la zona euro. Cuando los precios empezaron a subir en 2021, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el BCE consideraron que se trataba de un fenómeno transitorio que se diluiría en poco tiempo. No fue hasta marzo de 2022 cuando la entidad que preside Jerome Powell decidió subir los tipos de forma apresurada. En el caso europeo, el BCE retrasó el alza de tipos hasta julio de aquel año, cuando los precios ya alcanzaban el 8,9%. Aquel error de valoración por parte de los dos bancos centrales más poderosos del mundo explica en buena medida el exceso de prudencia que muestran ahora en cambiar el rumbo de la política monetaria, cuando los datos de la economia así lo aconsejarian, especialmente a este lado del Atlántico.

En efecto, los precios en Estados Unidos muestran una resistencia a bajar del 3% (la inflación repuntó en marzo al 3,5%), como consecuencia del vigor del crecimiento y del empleo en aquella economía. No sucede del mismo modo en la zona euro, que acabó 2023 esquivando por poco la recesión y sigue al ralentí. Alemania, la locomotora europea, anda sumida en una crisis de su modelo industrial que el año pasado llevó su PIB a números rojos y que apenas anotará un 0,1% este ejercicio. Sin remontada alemana, Europa no saldrá de su estancamiento.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) reconocia el miércoles que el viejo continente quedará este año rezagado de la recuperación del comercio mundial, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, admitía ayer que revisarán al alza las previsiones mundiales de crecimiento la próxima semana exclusivamente por la fortaleza de Estados Unidos. Por si no fuera suficiente, la vuelta de las reglas fiscales a la Unión Europea añadirá presiones al ya de por sí magro crecimiento de la región. La credibilidad que tanto parece preocupar al BCE corre el riesgo de quedar aún más en entredicho si la entidad vuelve a aplazar en junio una decisión que ya llega con retraso.

**EL PAÍS** 

EDITADO POR DIARIO EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA

consejera delegado Carlos Nuñez

Directora Pepa Bueno

Dirección adjusta Claudi Pèrez y Borja Echevarria Dirección America Jan Martinez Ahrens

Dirección Catuluña Miquel Noguer

Subdirección Javier Rodriguez Marcos (Opinión), Luis Barbero, Cristina Delgado. Maribel Marin Yarza, Amanda Mars. Ricardo de Ouerol y José Manuel Romero Los textos trenen que enviarse exclusivamente a El. PAIS y no deben tener más de 100 palabras (700 caranteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAIS se reserva el derecho de publicarios, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones

Bustración de Miquel Barcelo.

cartasdirectora@elpais.es

OPINIÓN 11

# La conspiración originaria

**GUTMARO GÓMEZ BRAVO** 

a historia del tiempo presente en España ya no arranca de la salida de la dictadura, sino del comienzo de la polarización. Para tratar de comprender cómo y por qué nuestro punto de origen se ha desplazado de la Transición al atentado del 11-M. ya no basta una radiografía histórica, politica o sociológica. El antiguo relato colectivo se ha fragmentado, ha oscilado hacia una dinámica de polos opuestos. La imagen positiva, de pacto y de consenso, ha quedado ensombrecida por la del bloqueo y el conflicto permanentes. El idilico momento fundacional se ha roto, y su renovación sigue en disputa por la atribución del mayor atentado terrorista de Europa. Una catástrofe que marca dos decadas de senda circular. Aunque sea aun temprano para comprender todas sus consecuencias, este giro nos situaen muchos aspectos a la cabeza de un fenómeno global como el de la polarización

Marca la entrada, en primer lugar, de una nueva técnica de comunicación y deshumanización del adversario, utilizada para sembrar dudas y cuestionar los resultados electorales. Estrategia que ha sido replicada, desde entonces, en muchas otras partes del mundo, consumando el auge de las teorias de la conspiración como uno de los principales signos de nuestra era. En una crisis económica y de legitimidad cada vez más profunda, estas se extienden a través de las políticas de odio, minando e incrementando la desafección hacia la democracia. Creando valor en la uniformidad,

en el miedo y en la desconfianza, han impuesto una percepcion de la realidad cada vez más maniquea y crispada que exige constantemente nuevos chivos expiatorios. Ya hay una teoria de la conspiración para casi todo. El mecanismo, que somete a un cerco constante a la ciencia y a las instituciones publicas, cobró especial fuerza desde la pandemia y no ha dejado de crecer con el único fin de aumentar la confusion, la superstición y el negacionismo.

Minoritaria y de ámbito reducido hasta hace tan solo unos años, esta corriente se ha convertido en un fenomeno transversal, capaz de intervenir y crear una agenda contraria a movimientos generales, mucho más amplios, como la lucha contra el cambio climático o el feminismo. Su version revisionista, en sintonia con esta reactualización de contenidos, ya no se limita a cuestionar la memoria historica oculta por el franquismo, sino que trata de cortocircuitar, de volar por todos los medios, los puentes con el pasado cercano. Las autonomias, por ejemplo, pasan a estar bajo sospecha. El gran motor, junto con la entrada en la Union Europea, del proceso de cambio y modernizacion español se convierte en el pozo de todos los males, en el buque insignia del desafio nacionalista. Del mismo modo, otro proceso colectivo de éxito, el fin del terrorismo de ETA, es cuestionado y se revive temporalmente, justo cuando comienza a ser estudiado en profundidad por una nueva generación de historiadores.

La nueva legitimidad de origen precisa de una reinterpretación del pasado que sirva en bandeja un presente apocaliptico.



La historia reciente de España ya no arranca en la Transición, sino en el 11-M y el comienzo de la polarización

Un imaginario cada vez más particular y alejado en el tiempo fija las coordenadas, el campo de batalia, de la guerra cultural por el significado de la Transición. El interes por el período ha crecido exponencialmente desde la ampliación del curriculum de Bachillerato con dos nuevos bloques correspondientes a las dos primeras decadas del siglo XXI. La propuesta de recentralización y de vuelta al viejo modelo de Selectividad, a pesar de que las competencias sean autonómicas, muestra la precisión de ese movimiento simultáneo de deslegitimación y apropiación de la historia actual.

La critica al sistema educativo publico (una reciente encuesta muestra la mala opinion generalizada de los españoles hacia la educación) desde una vision de la Historia de España con carácter retroactivo, extendida linealmente desde Atapuerca, es otra muestra del ataque conjunto a todo punto de arranque democratico comun. El rigor historico, ya se sabe, no importa, pero esta situación, retroalimentada por la polarización y el enfrentamiento politico cada vez más enconado, nos debe hacer reflexionar, al menos, sobre determinados aspectos. La española no es la primera sociedad europea con un crecimiento vegetativo nulo que culpa de los malos resultados escolares a los hijos de los extranjeros. El racismo y la xenofobia siguen siendo dos de los grandes males de nuestro tiempo. Sus profundas raíces históricas y sociales, agitadas periódicamente en aras de la desestabilización y de la violencia, afloran en cada nueva versión de la guerra cultural; su objetivo es la confrontación directa contra toda explicación critica con el pasado colonial o esclavista. No furmos los primeros ni los únicos pobladores de nuestro entorno. Nuestra posicion geográfica favoreció la Hegada de lenguas, sociedades y religiones distintas, del mismo modo que nos sumamos a la larga marcha del exodo, la migración y el exilio europeos. Una historia singular pero diversa, de necesidad y supervivencia, de gente corriente que nunca saha en los libros. Es importante que aparezcan hoy en las pantallas de los móviles, para que los más jóvenes puedan verse reflejados en otros tantos origenes como realidades hubo en el pasado.

La mayor parte de este cambio acelerado se ha producido en el mundo rural, muy castigado por el despoblamiento, la globalización económica y la toma de decistones desde las grandes ciudades. Esa gran mutacion, la de la población activa, ha propiciado el borrado masivo de nuestros recuerdos. Hemos olvidado la migración del campo a la ciudad, la del desarrollismo de los años sesenta, y va no queda suelo de la reconversion industrial de los ochenta sin urbanizar. No hemos transmitido nuestros vinculos más cercanos. que apenas son reconocibles. La busqueda de referentes en el pasado remoto, en cambio, se ha disparado a través de internet y de

las redes sociales. Más allá de una versión adulterada de los acontecimientos, ofrecen una explicación del mundo, una cosmovision que impide entender el presente como el resultado de un proceso histórico y sirve como combustible de la polarización. Por eso se hace tan necesario como urgente consensuar el estudio del tiempo, de las raices y de las formas del presente. Mientras tanto, seguirá a expensas de una playlist programada para generar mas odlo y enfrentamiento: una respuesta a la crisis diseñada para crecer exponencialmente y pasar de las comunidades virtuales a las reales. Tan solo necesita mantener un punto de origen muy claro: el ruido constante. Fatidico momento en que la cultura y las teorias de la conspiración quedaron unidas, auspiciando, de nuevo, fenómenos que creiamos desaparecidos, bajo una manera de pensar mitificante y milenarista.

Si no lo estudian ni comprenden como parte de su mundo, las generaciones que no han vivido estos hechos heredarán el comienzo del siglo XXI como una larga cadena de recuerdos enfrentados, no como una serie de acontecimientos históricos. Identificarse socialmente con un punto de origen lejano, dividido y enfrentado, no puede más que condenar al fracaso a la educación como herramienta de integración. Estamos transmitiendo el pasado como un reflejo de nuestra sociedad, como una respuesta emocional, una mueca identitaria que solo se puede amar u odiar. Las luces y sombras de un proceso acelerado de cambio se apagan en este presente continuo. Como decia Henry Rousso refiriendose a la Il Guerra Mundial, la historia del presente es la historia desde la ultima catástrofe. La Transicion, con todas sus limitaciones, ponia fin, pasaba página a la dictadura. El 11-M detuvo, volvió atrás el tiempo, situando nuestro punto de origen en el mismo punto de fricción del que no hemos salido.

**Gutmaro Gómez Bravo** es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid

EL ROTO



12 OPINIÓN

# Si Feijóo rompiera con el tándem Ayuso-Aznar

ESTEFANÍA MOLINA

lberto Nuñez Feijoo se ha vuelto un misterio como lider nacional Tan pronto lanza guiños a Junts, o se filtra la idea de que daria un indulto condicionado a Carles Puigdemont, como se pone a la cabeza contra la ley de amnistía. Y quizas la clave esté ahí: pudo haber sido un cadaver politico la noche del 23-J, pero sobrevivió abrazando el favor de Isabel Diaz Ayuso, así como el todavia predicamento del aznarismo en la derecha actual Ambos totems atenazan ahora el discurso y la permanencia del presidente del Partido Popular.

Basta su historial como barón regional para ver que algo chirma. Desde aquel Feijóo "moderado", colaborador con el Ejecutivo en la pandemia de la covid, o desde aquel PP que tendia la mano al PSOE en temas de Estado y que jamás habría dejado el CGPJ sin renovar, mucho ha cambiado para llegar a la voladura de puentes presente. De un lado, está la gran dependencia que el PP tuvo de Vox tras el 28-M para ganar poder autonómico y municipal. Del otro, la necesidad de Feijoo de contar con apoyos mediaticos en Madrid tras su fracaso en la investidura, para lo que adoptó el discurso que muchos querian escuchar: duro contra la amnistia, indulgente con la ultraderecha. y acritico frente a la baronesa de Madrid Feijóo pudo ser otro con aliados distintos, pero uno es también lo que decide escoger y, en este caso, apostó por la salvacion como lider nacional.

Así que el presidente del PP conjuga las dos almas en pugno de la derecha española en la actualidad. A un lado, está el tandem del ayustsmo y el aznarismo, entendido como corriente cuasidoctrinal y propia del histrionico Madrid capitalino, basada en la premisa de que "a la izquierda y a los independentistas, ni agua". Del otro, están los nostálgicos del bipartidismo, más cercanos a Mariano Rajoy, o al Feijóo de Galicia, cuando no había problema en pactar con el PSOE o con los nacionalistas. La duda es si Feijóo podría entanciparse alguna vez del predicamento del ayusismo y el aznarismo, que abrazó tras el 23-J.

Algunas voces han querido ver esa voluntad de distanciamiento. Por ejemplo, cuando Feijóo admitió que el Gobierno de José Maria Aznar no gestionó "bien" el atentado del II-M, entrevista que quedo sepultada por el comunicado de FAES asegurando que jamás llegó "ningun documento oficial que descartase definitivamente la autoria etarra". Da igual la linea que torne el actual PP; el aznarismo tiene la última palabra, como también tiene Ayuso el lema para cada manifestación.

Sin embargo, Feijoo ha lanzado algunos órdagos en este tiempo. Nunca se supo si la filtración del indulto condicionado a Puigdemont, en mitad de los comicios gallegos del 18-F, fue un error o algo premeditado. Ahora bien, si el PP no hubiese revalidado la mayoria absoluta, el mudo de sables se habria hecho notar. No ocurrió. Por eso,

#### El líder del PP solo podrá librarse de la influencia de ambos cuando Vox no le resulte necesario

la victoria de un PP ruralista y galleguista debe entenderse ya como un triunfo de la linea regionalista de Feijóo: otra derecha es posible, esa capaz de conjugar otros sentires bajo de la categoria de español, a diferencia del giro tan intransigente que enarbolaron el partido centralista Ciudadanos y el nacionalista Vox.

La prueba de que Feijóo buscaba otro PP es que está alejandose del debate so-

bre la amnistra. Habló en 2022 de relanzar en Cataluña un partido que apelara al "catalanismo constitucionalista", es decir. una linea más integradora, mientras se podia leer entre lineas cierta nostalgia de los tiempos del Pacto del Majestic. Convocadas las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, en cambio, eligió a Alejandro Fernández, un candidato muy critico con los acercamientos a Junts, que en verdad Feyoo ha mantenido más por urgencia que por convicción. En cambio, la situación actual en Euskadi, donde la pugna no pivota va tanto sobre el conflicto nacional, permite recuperar una suerte de PP regionalista o moderado y centrarse en propuestas económicas y de gestión, en competición con el PNV

A la faccion de poder madrileña le pone los pelos de punta pensar en un acercamiento a Junts: dicen que eso seria "ir en contra de la base social del PP". La derecha está ahi también partida en dos: la corriente ayusista piensa que el partido de Puigdemont es equiparable a Bildu —"con ellos, ni a la vuelta de la esquina"— y considera que en el referendum del 1-0 de 2017 quedó constatada la imposibilidad de integrar jamás al nacionalismo.

En consecuencia, muchos se preguntan cuando podria llegar la ruptura de Feijoo con el tandem del ayusismo y el aznarismo. En esencia, cuando Vox no sea tan necesario para gobernar. Otras voces, incluso, aluden a que el episodio de la pareja de Ayuso podria mermar las posibilidades de esta de optar por La Moncloa alguna vez, aunque la memoria del votante es más bien cortopiacista. No es baladí tampoco el contrapeso que supone Juan Manuel Moreno Bonilla para que el PP periferico atenúe la fuerza del PP de Madrid. Pero no es la derechaquien más debe temer a una independencia. del dirigente gallego, sino la Izquierda que se beneficia del veto de Junts al PP —algoque la amnistia ha empezado a atenuar en los discursos de Puigdemont-. Es Pedro Sánchez, y no Ayuso o Aznar, quien más tiene que perder si alguna vez llega a producirse la emancipación de Feijoo.

Estefanía Molina es politóloga y periodista

#### RIKI BLANCO

# EL MOVIMIENTO DEL HUMOR EL HUMOR ES CONVENIENTE QUE VAVA DE ABAJO A ARRIBA. PERO SI NADIE ESTÁ MIRANDO PUEDE DESPLAZARSE EN CUALQUIER DIRECCIÓN, INCLUSO FUERA DEL TABLERO

JOSÉ ANDRÉS ROJO

## La persistencia del miedo

esde Aguilar de Campoo, en Palencia, no hace falta recorrer más de 30 kilometros en cualquier direccion para encontrar un sinfin de edificios romanicos: iglesias, monasterios, ermitas. Hay más de un centenar, y tienen esa conmovedora belleza de lo que se mantiene ahi desde hace demasiado tiempo, pero que, paradójicamente, resulta proximo. Es otro mundo, los restos de una Europa marcada por la fe cristiana, pero en las piedras de esas construcciones corre un aire que resulta familiar. Cuentan algunos de los episodios de la historia de Occidente, habian de las gentes que hace airededor de mil años vivian en esos parajes. José Maria Pérez, Peridis, lleva ya mucho trabajando como embajador de esos territorios y

de esa remota época y ha sabido transmitir con sabiduria sus quehaceres e inquietudes.

En aquellas tierras tuvo un importante protagonismo la orden del Cister. Era un lugar de frontera, guerreaban por alli, y se mataban, cristianos y musulmanes. Orar y trabajar, esos monjes no hacian otra cosa. Araban los campos, cuidaban el ganado. altmentaban las gallinas, se juntaban para rezar, comer, beber. Y construian las iglesias y las ermitas y los monasterios, que les servian para atraer y reunir a los mujeres y los hombres de aquellas zonas y enseñarles los caminos del Señor, y darles consuelo y esperanza. Todavía hoy, y seguramente todavia más en los siglos XI y XII, y antes y después, hay ratos en que las criaturas de este valle de lagrimas se sienten postradas y abandonadas. Van de un lado a otro, y llueve o nieva o hace un calor de los mil demonios, y de pronto encuentran un refugio, o simplemente un lugar de acogida.

Las construcciones del romanico son como los periódicos de aquellos remotos uempos. Dan noticia de lo que pasaba, informan, procuran darle un poco de sentido con un monton de historias al sinsentido de vivir. En uno de los capiteles de la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar de Campoo se cuenta la matanza de los santos inocentes y se ven las espadas de los esbirros de Herodes que degollaban a los mños, no fuera a ser alguno de ellos el futuro señor que iba a arrebatarle el trono. En Moarves de Ojeda, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, están en un friso Jesus y los doce apostoles y, en la iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, los maestros esculpieron una muestra de las ocupaciones en las que entonces los lugareños se ganaban los cuartos, y ahi estan quienes acuñaban las monedas, los zapateros, los que se batian contra los infieles, los que sabian leer. Los

canecillos de la colegiata de San Pedro de Cervatos recogen las prácticas eróticas de aquelias gentes.

Todo era muy distinto, todo resulta fanultar. Como ocurre hoy, también en esos dias corrian los rumores y hablaban de aparecidos, de maleficios, de lobos que rondan por la noche y que pueden saltarte a la yugular. En el siglo XXI, el miedo sigue estando presente y todavía es un buen reclamo para que esos pastores que hoy se visten con los trajes de los políticos tranquilicen a sus rebaños frente a la amenaza de las fieras. Hay piedras del románico que revelan un ampiro repertorio de registros que siguen asomando en los rostros del presente: la desgarradura y el lamento, el recogimiento, la audacia ante el peligro. la furia que arrastra a la venganza. Suenan las campanas, y un poco más allá asoma ia espadaña de un monasterio. Son tiempos duros, redoblan los tambores de guerra. quizá haya alli un resquicio para recogerse y tomar luego impulso para afrontar una epoca dificil.

#### EXPOSICIÓN / LOUISABEN

'YELLI' (5/6)



Nine y Emme.

RED DE REDES / JOSÉ NICOLÁS

## El puritanismo ataca de nuevo

llescas, en Toledo, paso estos dias por la lista de tendencias de X tras la dimisión de un concejal que protagonizaba un video de contenido sexual-Las imagenes las difundió en sus redes el comunicador ultra Alvise Pérez, segun afirma él mismo en su canal de Telegram, y pronto corrieron como la polvora por el patio de Elon Musk. "¡Escandalo en #Españal", tuiteaba un usuario. "Concejal del partido de izquierda radical #PSOE Daniel Gomez del Barrio, renuncia tras filtrarse escenas comiendo mierda, así como lo lees. como parte de un rito sexual", añadia, "Un concejal socialista de Illescas, haciendo lo que mejor sabe hacer la izquierda marxista. Todavia no me lo creo. Y como diria el jefazo @Javiergaciaisac '¡Que asssscooooo dan!", publicó otra.

"El alcalde de Illescas echa al concejal de Juventud que se ofrecia como 'esclavo sexual despreciable". Así titulaba la noticia el diario La Razón, y describia el caso con afirmaciones inaceptables, como la calificación de su vida sexual de "depravada" —un adjetivo que, afortunadamente, ya no se puede leer en su web—. Según cuenta Periódico GLM, el concejal, de 28 años, ha tenido que marcharse de su localidad por la campaña de acoso a la que se ha visto sometido tras la difusión de esos videos personales que, por cierto, no se grabaron mientras era edil, sino cinco años antes.

En esta linea se pronuncian algunos usuarios en X, que defienden la libertad

de Gomez del Barrio para grabar videos del contenido que sea de su gusto y critican la actuación de los medios y redes ultras: "Me parece vergonzoso que haya tenido que dimitir el edil por trascender su vida sexual privada a lo publico. Es horrible la exhibición que hacen los medios de sus gustos sexuales", escribe en X @ Guille Turiddu, quien añade en una segunda publicación: "Viejas del visillo con el dedo muy largo. Eso es lo que somos en este país. Habrá que ver lo que le pone cachondo a todos los que señalan tan ligeramente. Vigilancia y moralismo, es lo que yo veo aquí"

"Los gustos, fetiches y prácticas sexuales no son nada anómalo y no deberran ser una razón para que un cargo publico deje su puesto. Dejemos ya el yugo de la moral pacata y católica que tanto daño nos ha hecho. El sexo consentido entre adultos es natural y saludable", publicó el periodista @jc\_ortega. El caso de Gomez del Barrio, incide el usuario @anyanez91 en X. recuerda al de Olvido Hormigos, concejal socialista en el municipio toledano de Los Yebenes, cuva dimision fue reclamada por haber enviado un video sexual a su entonces amante que se acabó difundiendo por WhatsApp y correo electrónico entre los vecinos del pueblo. Hormigos no dejó el cargo en ese momento: "No voy a dimitir. Hay cosas mucho peores en politica v. al fin v al cabo, lo que vo he hecho no es ningun delito. ¿En qué he perjudicado

yo a nadie? Soy una víctima", declaraba a EL PAÍS en septiembre de 2012. Tras la denuncia de Hormigos, el Ministerio de Justicia creó un nuevo delito para castigar la difusión no autorizada de imágenes intimas, aunque en un primer momento se obtuvieran con el consentimiento de las víctimas.

No, no es delito grabar vídeos sexuales. No, no es delito tener fetiches y, por tanto,

#### La difusión ilegal de un vídeo con contenido sexual de un concejal llena la plataforma de Elon Musk de censores

no, no es delito grabarse comiendo heces si es lo que a uno le excita. Tampoco es delito enviar un video porno siempre que sea una práctica consentida por los participantes y legal. Quizá hay que ir incluso mas allá y recordar que los representantes políticos, como nuestros padres, tambien pueden mantener relaciones sexuales. Cada uno las tendrá como le plazca, practicando el misionero, el 69 o BDSM y, salvo que sus actos supongan la comisión de un delito, no hay nada malo en ello, por muy meómoda que nos pueda resultar la idea.

Hay que dejar a la gente que viva libremente su sexualidad. NAJAT EL HACHMI

# Palizas por erecciones

lescentes sacuden estos dias la opinión publica en Francia. Una se ha saldado con la desgraciada muerte de un chico de 15 años despues de que desobedeciera la orden de otro joven de no hablar con su hermana. La otra victima es Samara, una alumna de un centro de Montpellier, que ha salido del coma al que la llevaron tres menores que le propinaron una brutal paliza. Segun su madre y su abuela, el motivo habria sido que la niña se vestia "a la europea".

No sabemos muy bien lo que esto significa, siendo tan diversos en su indumentaria los habitantes de esta parte del planeta, pero no cuesta imaginar en qué consiste, para los fanaticos, ataviarse como una buena musulmana, no lievar ni maquillaje ni el pelo suelto, ni ropa ajustada y no mostrar ni un solo centimetro de piel. Que estemos en Ramadán no hace más que exacerbar los animos. Si el resto del año no hay quien aguante a los intolerantes, ni les cuento cómo son cuando pasan hambre y sed. Que es un mes de recogimiento y reflexion, paz y armonía no es más que un cuento de hadas. Antes, para cumplir con este pilar fundamental del islam bastaba con no meterse nada en el cuerpo durante el dia: ni comida, ni

#### El control sobre las chicas musulmanas es constante en barrios donde el islam es mayoritario

agua, ni lo "otro", pero los islamistas se han sacado de la manga miles de prohibiciones más, muchas pensadas ad hoc para las mujeres, a quienes se pide que hagan todo lo posible por no liamar la atención de los hombres. ¿Y eso por qué? Pues porque segun muchos sabtos obsesionados con el sexo, si a uno se le empina el miembro en plena jornada de "recogimiento y paz" y acaba eyaculando, habrá perdido el dia de ayuno.

El buen musulman hace sus esfuerzos para no caer en la tentación hasta que "no se pueda distinguir un hilo blanco de uno negro", pero, claro, si todas las mozas se le ponen delante con brazos desnudos, melenas al viento y camisetas ajustadas, la tarea se le complica. La solución seria que se metiera en su casa, pero ¿cómo va a ser eso de que nosotras podamos ir libremente por la calle y ellos esten encerrados? Les resulta más lógico pedir a las niñas que se tapen y no vayan provocando. No sé si esta es la razón por la que casi matan a Samara, pero el control sobre las chicas musulmanas en los barrios en los que el islam es mayoritario es constante y efectivo, y supone cercarlas y convertirlas en coto vedado en el corazón de la Europa libre. Y no solo en Francia, también muchas musulmanas españolas viven con la misma vigilancia fanática y misogina. Puro odio a nuestra libertad.

14 ESPAÑA EL PAÍS, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024



La frontera entre España y Gibraltar, en La Linea de la Concepción, el pasado 12 de octubre. PACO PUENTES

# España, Reino Unido y la Comisión se citan para cerrar el pacto sobre Gibraltar

Los ministros de Exteriores de ambos países y el vicepresidente europeo Sefcovic esperan alcanzar hoy un acuerdo político sobre las relaciones del Peñón con la UE

MIGUEL GONZÁLEZ JESÚS A. CAÑAS Madrid / Cádiz

Ocho años después del referéndum del Brexit -y cuatro años después de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea-, el acuerdo político sobre el estatus de Gibraltar en la Unión Europea está muy cerca. Los ministros de Asuntos Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Cameron, se reunirán hoy en Bruselas con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, para rematar el acuerdo sobre las relaciones de Gibraltar con la UF una vez consumado el Brexit. A esta reunión de alto nivel asistirá también, dentro de la delegación británica, el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. Tras ese acuerdo politico, España y Reino Unido tendran que plasmar en el texto final del pacto la formula definitiva acerca de Gibraltar, tras unas semanas en las que los flecos más conflictivos se han limado notablemente, segun las fuentes consultadas. Gibraltar pondrá así punto final al Brexit. Y ese acuerdo, que paradójicamente tiene que sellar David Cameron el ex primer ministro que convocó el referendum para

la salida de la Unión Europea simboliza tambien el actual elima de entendimiento entre Londres y Bruselas tras unos años de turbulencias.

Esta cumbre tripartita servirá para alcanzar un pacto político, después de dos años y medio de negociaciones técnicas, aunque la firma del documento definitivo podria demorarse hasta que el articulado del futuro tratado esté totalmente pulido. El encuentro ha suscitado una gran expectación, no solo porque no tiene precedentes, sino tambien porque el tiempo se agota ya que faltan menos de dos meses para que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo que, de no existir acuerdo, impondrían un frenazo en las negociaciones hasta que pueda formarse un nuevo Ejecutivo comunitario.

"Será muy dificil encontrar otra oportunidad como esta para llegar a un arreglo", advierten las mismas fuentes, quienes recuerdan que tambien está pendiente la celebración de elecciones generales en el Reino Unido.

Preguntado el pasado miércoles en Bruselas, Sefcovic, comisario responsable de este dosier, señaló que, tras 18 rondas de negociaciones tecnicas, el proceso está en "pleno apogeo", por lo que es necesario realizar una "evaluación politica" de la situación, "Estamos intentando encontrar la mejor manera y el mejor momento para organizar" un
encuentro a nivel politico, dijo,
horas antes de que se anunciara
la cumbre trilateral prevista para hoy. Fuentes comunitarias admitieron que ambas partes estan
entrando en una "fase sensible de
las negociaciones". Y añadieron
que la reunión, que tiene previsto que emplece este mediodia,
ayudará a "avanzar en todos los
temas importantes".

Fuentes diplomáticas reconocen que la riegociación está ya en su recta final, con Intercambio de textos sobre la redacción de un tratado que será necesariamente extenso y pormenorizado, ya que afecta a una gran variedad de campos en las relaciones entre la colonia británica y la UE. El papel que tendrán los agentes de la agencia europea Frontex y los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles en el control de los pasajeros que llegan a Gibraltar procedentes de terceros países y el uso conjunto del aeropuerto, construido sobre un istmo cuva titularidad reclaman Madrid y Londres, se han

### 300.000 vecinos de la zona se la juegan con el acuerdo

Cada mañana, desde hace 39 años, unas 27.000 personas, 15.500 de ellas trabajadores transfronterizos, atraviesan La Verja, un paso no especialmente grande ni moderno, con el único deseo de no verse atrapados en una cola de horas. La diferencia solo está en un malentendido o una orden más o menos bien ejecutada. El tratado busca avanzar en facilidades que deberían repercutir en la vida de los más de 300.000

habitantes del Campo de
Gibraltar. Desde que, en 1985,
se reabrió la frontera —tras
el cierre por el franquismo—
los desencuentros políticos
han provocado más de
un bloqueo. Quizás por
eso, Gibraltar lleva meses
anunciando que, en caso de
que el tratado se quedase
en nada, tiene un plan para
intentar evitar el impacto
para el Peñon si pasa a ser
una frontera exterior dura de
la Unión Europea.

convertido en los aspectos más delicados de la negociación, por rozar cuestiones de soberama que ambas partes han pactado mantener al margen.

El futuro tratado está llamado también a englobar asuntos de derechos de los trabajadores, fiscalidad, seguridad o medio ambiente. De ahi que la negociación tambien gire en equiparar las pensiones de los gibraltareños con la de los trabajadores transfronterizos en el Peñón, unas 400 libras (unos 465 euros) de media más altas las de los primeros. A eso se suma la armonización fiscal y de impuestos, que incidiría en productos como el tabaco, y que persigue equiparar a Gibraltar con cargas fiscales de otros territorios europeos que no necesariamente tienen que ser como las españolas.

#### Optimismo de Picardo

En declaraciones a Onda Cero. el ministro Albares recordó ayer que "nada está acordado hasta que todo está acordado", pero añadió: "Yo creo que cada vez estamos más cerca de que todo esté acordado". Segun el jefe de la diplomacia española, en las ultimas reuniones tecnicas (la mas reciente se celebró el viernes antes de Semana Santa) se han producido "acercamientos importantes", por lo que "la situación empieza a estar ya madura". "Tal vez mañana", añadió, aludiendo a la cita de este viernes, "no sea el dia final, porque son cuestiones complejas, pero ya empezamos a estar cerca para tener un acuerdo sobre las lineas generales" del tratado, que debería ser aprobado "lo antes posible".

Gibraltar ilega a la cita en Bruselas con "esperanzas", como reconocen fuentes cercanas al Gobierno de Picardo, que califica la reunión como "la negociación multilateral de más alto 
nivel a la que haya asistido nunca un ministro principal de Gibraltar", Picardo no oculta su optimismo ante un encuentro del 
que espera que le deje "en posición de conseguir acordar el tratado", según afirmó en un comunicado.

Los gibraltareños contemplan las negociaciones con una mezcla de estoicismo, ilusión y hartazgo. La transitoriedad actual — surgida tras el acuerdo de la Nochevieja de 2020 entre los gobiernos de Madrid y Londres— y la posibilidad de que el proceso acabe sin acuerdo sumen a Gibraltar en una incertidumbre que pone en riesgo inversiones para las compañías del Peñón, como ya han denunciado distintos empresarios.

Los mismos nubarrones se ciernen para los 15.500 trabajadores transfronterizos segun datos del Ejecutivo gibraltareño— que verían peligrar sus 
empleos si la Verja se queda tal 
y como está y no se elimina, porque se convertiría en una frontera exterior de la Unión Europea 
y del espacio de libre circulación 
Schengen.



El diputado del PP Elías Bendodo, en la constitución de la comisión el dia 2. FERNANDO VILLAR (EFEI

# El PSOE cita a Ayuso en el Congreso y el PP se enfoca en "los negocios" de Begoña Gómez

Miguel Ángel Rodríguez deberá comparecer, pero no la pareja de la presidenta madrileña

#### JAVIFR CASQUEIRO Madrid

El PSOE se ha guardado sus bazas hasta el limite del plazo en la comisión de investigación de las contrataciones sanitarias durante la pandemia del Congreso. Uno de sus principales objetivos será la presidenta popular madrileña, Isabel Diaz Ayuso, y su entorno de máxima confianza política. Los socialistas han incluido en su listado de 84 comparecientes, que ahora deben pactar con Sumar y el resto de sus socios antes del martes, a Miguel Ångel Rodriguez, jefe de Gabinete de la presidenta y al secretario general de los populares en Madrid, Alfonso Serrano, pero no a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. En las peticiones del PSOE tampoco figura el exministro José Luis Ábalos, aunque si han llamado al principal cerebro de la trama de las mascarillas, Koldo Garcia. Además, los socialistas solicitan a Salvador Illa, Francina Armengol y el actual ministro de Politica Territorial Angel Victor Torres y a algunos responsables del PP como Elías Bendodo. Miguel Tellado, Juan Manuel Moreno y José Luis Martinez Almeida. El PP, por su parte, ha puesto el

foco en bucear en el entorno "de los negocios" de Begoña Gomez, la esposa de Pedro Sanchez, pero sin pedir que ninguno de los dos vaya al Congreso por ahora.

Tras conocerse la lista completa fuentes del equipo de Ayuso ratificaron que no pondrá problemas: "Que me llamen a la comisión, que les voy a cantar lo más grande". El equipo de Feijoo piensa que los responsables autonómicos solo deberian comparecer en parlamentos regionales, aunque precisó que en los casos de los expresidentes socialistas de Balcares y Canarias sí procede porque existe la posibilidad de que les hubiera llamado Koldo Garcia.

El PSOE también demanda la presencia, junto del alcalde José Luis Martinez Almeida de los dos comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina que estan procesados por una supuesta estafa millonaria cometida contra el Ayuntamiento de Madrid. También piden la comparecencia del presidente andaluz, Juan

Los socialistas piden que declaren Moreno Bonilla y Marga Prohens

Los populares quieren el testimonio de las exministras Calviño y Maroto Manuel Moreno, y de la balear Marga Prohens. El PSOE argumenta que su objetivo es "sacar conclusiones, tanto las positivas como las negativas, de las contrataciones" en lo que reconocen como "un periodo extraordinario en el que todas las administraciones publicas se multiplicaron ante una emergencia no conocida en más de un siglo".

El PP, por su parte, pretende utilizar la comisión del Congreso para intentar introducir en sus debates, por ahora de una manera indirecta, "los negocios" de la esposa del presidente del Gobierno. Bendodo justificó la peticion para que comparezcan dos exministras socialistas como Nadia Calviño y Reyes Maroto en las supuestas ayudas o subvenciones proporcionadas por sus ministerios "al entorno de los negocios" de Gómez.

Las dos polémicas no judicializadas promovidas por el PP que envuelven la actividad profesional de Begoña Gómez son, por un lado, el rescate de Air Europa durante la pandemia, con un préstamo de 450 millones, como hicieron los principales paises de la UE con distintas aerolineas. El Tribunal de Justicia de la Union Europea validó esa ayuda, recurrida por otra compañía. El otro caso se refiere a una carta de apoyo de la Universidad Complutense, firmada por Gómez junto a otras 31 entidades publicas y tecnológicas, a una UTE que logró dos contratos de la entidad publica Red.es, que nadie recurrió.

## El CIS sitúa al PP primero, pero reduce su ventaja sobre el PSOE

El barómetro prevé un fuerte retroceso de Sumar y un empate entre ERC y Junts

#### XOSÉ HERMIDA Madrid

Por segundo mes consecutivo, el Centro de Investigaciones Sociologicas (CIS) ha situado al PP por delante del PSOE ante unas 
hipoteticas elecciones generales. Pero la ventaja de los populares se habria acortado desde 
marzo, segun el barometro de 
abril del instituto que dirige José Felix Tezanos. El partido de 
Alberto Nuñez Feijoo superaria 
ahora a los socialistas en apenas 
un punto, una distancia ligeramente inferior al casi punto y

ra plaza, con el 10% de los votos, prácticamente lo mismo (solo una décima más) que en la anterior oleada. El gran damnificado en las estimaciones del CIS es Sumar, que pierde un punto en el ultimo mes y se queda en 8,2%, cuatro puntos menos que el 23-J. Sus antiguos compañeros de Podemos experimentan la tendencia contraria y avanzan desde el 2,2% de marzo al 3,1%.

Esos datos se corresponden con un desgaste de la imagen de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno. Yolanda Diaz. La que llegó a ser la lider política y la ministra mejor valorada ha caido ahora hasta el puesto 12º entre los miembros del Ejecutivo y se ve superada por Pedro Sanchez entre los máximos dirigentes. El presidente encabeza la lista de lideres con una nota del 4.22, por

#### Estimación de voto, según el CIS

En % sobre el voto válido, excepto nov. 2019 y 23 jul. 2023 (elecciones)

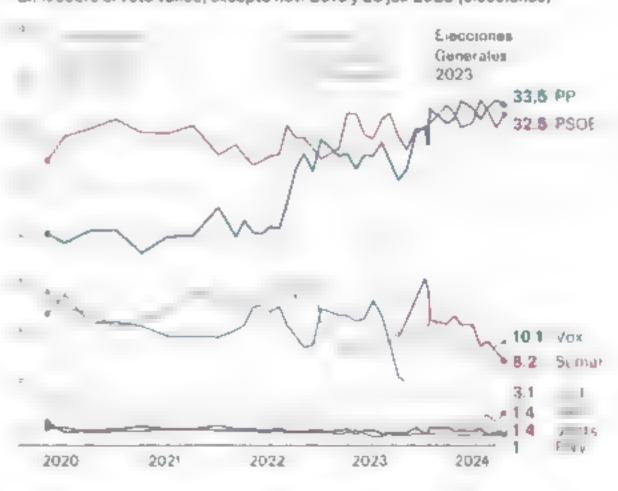

Fiche técnica. Ambito inacional un verso y lamano de la muestra. 4 032 entrevistas a españoles de 18 y más años. Error muestrali para un nivel de confianta del 95.5% el error real es de +-1.6%. Realización de 1 al 4 de abril

Fuente CIS

EL PAIS

medio que logró en las últimas elecciones generales.

Segun la nueva oleada del CIS, divulgada ayer, el PP obtendria hoy el 33,5% de los votos frente al 32,5% del PSOE. De este modo, los populares habrian perdido medio punto respecto al mes anterior, mientras que los socialistas experimentarian un notable avance de 1.2 puntos. El barómetro de marzo habia colocado al PP 2,7 puntos por encima de los socialistas. En comparación con las pasadas elecciones generales del 23-J, las dos principales fuerzas tendrian pequeñas ganancias: medio punto el PP y ocho decimas el PSOE.

El ultimo barometro de Tezanos mantiene a Vox en la tercedelante de Feijoo, con 4,14, Diaz, con 4,07, y el presidente de Vox. Santiago Abascal, con 2,81.

La relación de ministros la encabeza la titular de Defensa. Margarita Robles, la unica que obtiene el aprobado con 5,06 puntos. Curiosamente, la segunda posicion la ocupa la mas reciente incorporación al Gabinete, el responsable de Economia, Carlos Cuerpo, al que los encuestados otorgan un 4,73. A Cuerpo solo declaran conocerlo el 13%. Aun así, supera a la titular de Inclusión, Elma Saiz, a la que apenas identifica un 9%. Los ministros con peor nota son el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con 3,64, y el de Transportes, Óscar Puente, con



Los candidatos Imanol Pradales (EAJ-PNV) y Pello Otxandiano (EH Bildu), durante el segundo debate electoral, cos repositrio

A los partidos les entran las prisas por reformar el texto clave del autogobierno • EH Bildu es el más interesado en agitar el debate y conducirlo por la vía identitaria

# El Estatuto de Gernika resurge en la campaña y divide al nacionalismo

#### La crónica

MIKEL ORMAZABAL

La campaña de los elecciones vascas se aproxima a su ecuador y continua, pasado el trance del fa-Hechniento del exlehendakari José Antonio Ardanza, a medio gas y con la respiración contenida, en gran parte por los multitudinarios festejos que se suceden tras el título de la Copa del Rey logrado el sábado por el Athletic. Cientos de miles de personas se apostaron ayer en los márgenes de la ría de Bilbão para ver pasar la gabarra con los campeones, ajenos todos a una actualidad electoral monocorde. Los candidatos se empeñan en ganar protagonismo. Ahora les ha entrado las prisas por reabrir el melón del autogobierno y prometen abordar con urgencia durante la proxima legislatura la actualización del Estatuto de Gernika aprobado en 1979 y que sigue sin ser renovado por la falta de consenso.

EH Bildu es el más interesado en agitar este debate y conducirto por la via identitaria. Es clave en la estrategia de su candidato, Pello Otxandiano, empeñado en forzar a sus adversarios a retratarse sobre esta cuestión. Se ha comprometido a reactivar la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco "durante los tres primeros meses" de la proxima legislatura y quiere que los partidos "alcancen

un acuerdo en el plazo de un año" Arkaitz Rodriguez, lider de Sortu, asegura que actuaran "sin poner líneas rojas". Imanol Pradales (PNV) considera que "ha llegado va la hora de que, sin dilación alguna, el autogobierno vasco entre con urgencia en una nueva fase de desarrollo y amphacion". El socialista Eneko Andueza tambien es partidario de retomar la reforma estatutaria, pero matiza: "El nuevo Estatuto debe servir para blindar los derechos sociales conquistados estos últimos 44 años y fijar las bases de una Euskadi plural y diversa, no para perder el tiempo con el derecho a decidir", aseguró aver a este diario.

Las dos grandes formaciones nacionalistas consensuaron en 2018, con el apoyo pareial de Elkarrekin Podemos, un "acuerdo de bases y principios sobre autogobierno" en el marco de una ponencia creada en el Parlamento para actualizar el Estatuto. Aquello no prosperó por la resistencia del PSE y el PP a aceptar que el texto articulado consolidara el derecho a decidir de los vascos.

En esta nueva etapa, el PNV aboga por "abordar en profundidad el debate sobre el modelo territorial del Estado" y aprobar el futuro autogobierno "empleando las potencialidades" que ofrece la Constitución en su disposi-

ción adicional primera, que ampara los derechos históricos del País Vasco, y en la "reserva de soberania" recogida en uno de los preceptos finales del Estatuto, sostiene Pradales, que se declara "independentista con los pies en el suelo". "Queremos un autogobierno nuevo que contemple la bilateralidad, la foralidad, el reconocimiento de la nación vasca y de la palabra a la sociedad vasca", defendió el candidato del PNV el martes en el ultimo debate televisivo.

El País Vasco se encuentra, segun EH Bildu, ante "una oportunidad histórica para dar pasos en el reconocimiento nacional de Fuskal Herria" que debe arrancar con un "acuerdo lo más amplio posible" que se ratificaria en "una consulta vinculante" en Euskadi "antes de cualquier negociación con el Estado", explica la coalición en su programa. Otxandiano propone que esta comunidad autónoma tenga "voz propia" y establezca "una relación confederada" con el resto de España.

Los nacionalistas no se ponen limites a sus pretensiones. Los dos grandes partidos abertzales pueden aumentar su representación en el futuro Parlamento, si actertan los sondeos que otorgan hasta 60 escaños a la suma de PNV y EH Bildu (frente a los 52 actuales). El 80% de la Câmara vasca estaría. en sus manos. Estos partidos pueden caer en la tentación de pasar por alto las discrepancias de fondo que existen en el arco político vasco, tanto en la forma como en los objetivos que se quieren alcanzar con un nuevo estatus político.

Elkarrekin Podemos tiene puntos de coincidencia con aquellos partidos. Su candidata, Miren Gorrotxategi, cree que hay que impulsar "la aplicación del derecho a decidir de una manera legal y pactada", pero a la vez exigir el "cumplimiento integro" del Estatuto y apoyar la ponencia parlamentaria sobre autogobierno. Si todo se hace dentro del marco de la Constitución y es acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional, el PP tambien se suma a la tarea de la reforma estatutaria, pero nunca si se incumplen los procedimientos legales establecidos. La candidata de Sumar, Alba Garcia, se inclina por "Impulsar un Pacto de Claridad de inspiracion canadiense" que permita celebrar "consultas pactadas" sobre el nuevo estatus politico.

Mientras estos últimos años ha permanecido en díque seco el documento que iba a actualizar el autogobierno, el Pais Vasco ha ido ganando musculo competencial, sobre todo en los ultimos seis años, desde que Pedro Sanchez asumió la Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo vasco que ha liderado lñigo Urkullu ha recibido 14 nuevas competencias durante este periodo, frente a ninguna durante la etapa del popular Mariano Rajoy La transferencia de la gestion de las tres prisiones vascas o la del salario mínimo vital son dos de las mas relevantes. aunque aun quedan una veintena por traspasar, entre las que figura la competencia sobre puertos de interés general y de los aeropuertos, además de la gestión del régimen economico de la Seguridad Social, la mas reclamada por los nacionalistas.

Al mismo tiempo que el PNV coloca en su propuesta de máximos lograr el "reconocimiento nacional de Euskadi", "el derecho a decidir", "la bilateralidad" y "tener voz en Europa", el partido de Andoni Ortuzar pacto con el PSOE, a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, culminar el Estatuto de Gernika en dos años, esto es, en noviembre de 2025 como fecha limite.

PERIDIT



El País Vasco parece pasar página de los años más duros del terrorismo de ETA sin haber reparado lo suficiente en ellos

# La memoria, asignatura pendiente de la convivencia

IKER ARMENTIA Vitoria

Era octubre de 2003 y todavia quedaban ocho años para que FTA anunciara el fin de la violencia. En los cines se estrenaba La pelota vasca, la piel contra la piedra, de Julio Medem, en medio de una polemica que duró meses. En ese documental, las ultimas palabras que escuchaban los espectadores eran las de Bernardo Atxaga. El escritor vasco, sentado en una silla a las afueras de un pequeño pueblo de la Llanada Alavesa, hablaba del final de la violencia que todavía no habia llegado: "Algun dia se producirá y lo notaremos porque la gente en vez de andar sobre el suelo, andará como a 20 centimetros, levitara levemente para no escandalizar pero levitara del peso que nos quitaremos de encima". Atxaga planteaba. además, una utopia politica para una mejor convivencia entre diferentes a la que llamó Euskal Hrria ("la Ciudad Vasca", en euskera). "Nadie puede decir 'esta ciudad es mia porque yo llegué primero', la cludad es de todos los que han llegado y de todos los que la hun construido y la van a construir", decia en el documental

De aquellas palabras han pasado más de dos décadas y, aunque los vascos siguen caminando por el suelo, Euskadi ha vivido un proceso de descompresión y la convivencia se ha abierto paso. "Yo creo que se ha normalizado, hay situaciones que hace unos años generaban mucha incomodidad, algunos temas no salian en las conversaciones, en las fiestas populares se generaban situaciones de mucho malestar... todo eso ha desaparecido", dice Maria Silvestre, catedrática de Sociologia y directora del Deustobarómetro Social, una encuesta de la Universidad de Deusto. Hasta las palabras "convivencia" o "cohesion social" se han resignificado. Ahora no se mencionan al hablar de una sociedad golpeada por el terrorismo sino, por ejemplo, al denunciar el alto grado de segregación escolar de Euskadi, que según un estudio de Save The Children y Esade, es de los territorios que más segregan al alumnado de origen migrante junto con Madrid y Cataluña.

Los debates públicos se han desprendido de la sombra del terrorismo v se asemeian a los de otros territorios donde esta asentada la democracia. Se habla de la

crisis de Osakudetza (Servicio Vasco de Salud), de derechos laborales, del problema de acceso a la vivienda, o de poner coto al turismo en una comunidad que despegó con el fin del terrorismo de ETA. Y se habla mas libremente El porcentaje de quienes se sienten libres de expresar sus opiniones politicas en cualquier situación ha pasado del 47% al 61% en ocho años. Un rápido avance en poco tiempo, segun Silvestre, pero "en parte porque la transmisión de la memoria ha sido un poco light, la gente joven desconoce mucho de nuestro pasado reciente". "La socledad ha estado más por pasar página y seguir adelante", cree la ехрепта.

Óscar Rodriguez, doctor en Ciencias Politicas, parlamentario del PSE entre 2004 y 2012 y directivo de empresa, coincide solo en parte. Observa una "amnesia colectiva" en la que "la mayoria de la sociedad ha pasado pagina sin leerla". Rodriguez tiene 47 años y vivio hasta los 16 en Arrasate / Mondragón (Gipuzkoa). Su padre era concejal socialista en la localidad. Uno de sus primeros recuerdos políticos, con apenas nueve años, es el calor que desprendia el fuego de los cocteles molotov que los violentos lanzaban contra la Casa del Pueblo, sede local de los socialistas, que regentaba la familia de su madre. Los radicales, apunta, "cuando tienen 20 o 30 años más, abandonan la violencia y tienen un discurso diferente pero seguramente piensan que lo que hicieron estuvo bien y que era necesario". Pero, al mismo tiempo, considera que hay que ser capaces de aliviarse, de no estar todo el dia con ese peso. "Si no dice - no vamos a levitar nunca como decia Atxaga".

Rodriguez tiene amigos de la izquierda abertzale y señala que "en las conversaciones yn no hay los momentos de tensión de antes". Apuesta por dejar atras el pasado, sin olvidarlo. "Tiene que haber un momento en el que, una vez que ha acabado la violencia, seamos capaces de pasar un poco pagina, sin olvidar las cosas y haciendo memoria". Considera que un paso importante hacia una convivencia "plena" seria que quienes tengan información ayudaran a esclarecer los asesinatos cometidos por ETA que están todavía sin resolver. Segun el Centro Memorial de Victimas del Terrorismo, hay 312 asesinatos de ETA



Carteles electorales en una calle de Vitoria, el martes. ADRIAN RUIZ HIERRO (EFE)

El 89% de los vascos rechaza que se justifique la violencia politica

Aroa Martinez. de 14 años: "No hablo sobre ello con la gente de mi edad"

sin resolver cometidos tras la amnistia de 1977, de los mas de 850 perpetrados por la organización terrorista.

"El indicador de la justificación de la violencia ya está en datos que nos equiparan a las democracias avanzadas", explica Silvestre, que señala que un 89% de los vascos considera que en ningun caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines politicos, segun el ultimo Deustobarómetro, de finales de 2023.

"Pasar página" es la expresión que surge en casi todas las conversaciones. Preguntado por ella, Julen Mendoza, alcalde de EH Bildu en Errenteria (Gipuzkoa) entre 2011 y 2019 y ahora dedicado a la actividad privada, apunta que "esa sensación puede existir en las víctimas de todas las violaciones de derechos humanos e incluso algunas victimas de la violencia del Estado sentirán que la violencia que han sufrido no ha sido reconocída". Un informe encargado por el Gobierno vasco documentó 4.113 casos de torturas y maios tratos policiales entre 1960 y 2014, y concluia que sus victimas no habian recibido "el reconocimiento y la reparacion debidos".

Errenteria fue durante años conocida como la Belfast vasca-"Ahora es totalmente diferente, no tiene nada que ver", afirma Mendoza, "El acercamiento entre comunidades culturales e identitarias diferentes ha abierto la puerta a una Errenteria diferente, bastante cohesionada".

Mendoza impulsó el primer homenaje expreso de un Ayuntamiento gobernado por la izquierda abertzale a víctimas de LTA y la corporación que él lideraba aprobo con el respaldo de todos los partidos -EH Bildu, PSE, PNV. PP e IU- el informe Hacia una memoria compartida, que documentaba los hechos violentos en Errenteria de 1956 a 2012. "Han pasado 13 años desde que ETA lo dejó, ha llegado una nueva generación y esto está quedando atrás y mi sensación es que no se cerró como se debia cerrar, no hubo un acuerdo minimo en el pais. un suelo comun. Eso genera una insatisfacción en las personas que han sufrido la vulneración de derechos humanos y además trasladamos la mochila a las siguientes generaciones", asegura el regidor.

A esa nueva generación pertenece Aroa Martinez, de 14 años. que vive en Vitoria y cumplirá 15 años en octubre. ETA cometió su último asesinato cuando ella tenía solo cinco meses. Sabe lo que fue el terrorismo porque su padre le ha hablado de ello y vio un documental en television. pero reconoce que no sabe mucho sobre lo que ocurrió y el tema nunca ha surgido en una conversación con sus amistades, "Cuando salimos de Euskadi siempre nos hacen la broma de si somos de ETA, pero yo no me he puesto a hablar en serio de ello con alguien de mi edad".

"ETA lo dejó hace 13 años; mi sensación es que no se cerró como se debía, no hubo un acuerdo mínimo" Julen Mendoza

Exalcalde de Errenteria por Bildu-

Miren Gorrotxategi Candidata de Podemos a lehendakari

# "Parece que aquí hay una ola que quiere llevarnos al bipartidismo"

MÓNICA CEBERIO Vitoria

La candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos en las elecciones del 21 de abril, Miren Gorrotxategi (Abadiano, 56 años). sabe que su partido está en una situación complicada. Sumar y Podemos concurren por separado y el empuje de EH Bildu, que ha dejado a un lado los postulados soberanistas para erigirse como defensor de los valores de la lzquierda, les deja menos espacio. Esta profesora de Derecho Constitucional defiende que en Euskadi existe aun un lugar para una formación como la suya.

Pregunta. ¿Qué ha ocurrido para que Podemos haya pasado en nueve años de ganar elecciones generales en Euskadi, a poder quedar fuera del Parlamento vasco segun las encuestas?

Respuesta. Hay un factor muy importante externo a nosotros y es el acoso feroz al que ha sido sometido Podemos desde que nació. No hay más que ver los procesos judiciales inventados, que han quedado en nada, pero que nos han desgastado. Pero no quiero rehuir la autocrítica. Nuestra división interna y, sobre todo, alrear nuestros problemas nos hace muchisimo daño. Creo que hay enfrentamientos, a veces muy duros, en todos los partidos. Pero no se dan a conocer

P. Podemos y Sumar no se han puesto de acuerdo para concurrir iuntos.

R. Nosotras hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para que esto no ocurriera. Éramos muy conscientes de que la unidad de la izquierda no independentista era necesaria. Que no haya sido así es un grave error de Sumar. Hemos llegado a poner mi candidatura a su disposición. No he dado entrevistas para no perjudicar el proceso. Hemos aceptado todas las posibles condiciones. Pero al final nos han dicho que no porque no se fian de nosotros. ¿Y entonces qué han sido estos dos meses y medio de negociaciones? ¿Un paripe? Lo que ha pasado es un error histórico.

P. ¿Cuál es el espacio propto de Elkarrekin Podemos ahora que EH Bildu se ha centrado en la agenda social?

R. Se ha hablado mucho de la podemización de Bildu, que ha aparcado el soberanismo como eje principal de su acción politica para apoyarse en el eje más de izquierdas. Pero yo les dina a los votantes que más vale el original que la copia. Y mientras EH Bildu dice que quiere gobernar con el PNV, que es la derecha de este país, nosotros queremos confor-



Gorrotkategi, en Durango, ayer. JAMER HERNÁNDEZ

mar una mayoría progresista, un frente de izquierdas.

P. Pero para eso necesitarian al PSE, que ya ha dicho que no va a gobernar con Bildu.

R. También dijo que de ninguna manera gobernaria con Podemos, y gobernó con Podemos. Dijo que de ninguna manera gobernaria con el apoyo del PP en Euskadi. Y lo hizo Patxi López al dia siguiente de las elecciones. Hará lo que lo que considere oportuno cuando llegue el momento.

P. ¿Qué les diferencia de EH Bildu en las propuestas de ges-

R. Para nosotras, en primer lugar están los valores de la izquierda, de defensa de lo publico. Y EH Bildu no lo tiene tan claro. Por ejemplo, han acordado una ley de cambio climatico que permite instalar megaproyectos energéticos en zonas de interés ecologico. Po-

"Nuestra división interna y airear problemas nos hace muchísimo daño"

"La unidad de la izquierda era necesaria. Ha sido un error de Sumar" demos se quedó solo en la defensa de la enmienda que prohibia estas infraestructuras en lugares protegidos y de alto valor agricola. Y también en la defensa de la educación publica.

P. ¿Cuánto incomoda a Podemos la posición de Bildu en torno a la violencia de ETA?

R. Nos parece un indicativo del camino que tiene que recorrer la sociedad vusca. Se ha pasado pagina, pero todavía hay remoras. Entre ellas, las dificultades que tienen algunos partidos para para asumir el daño y el dolor causados.

P. ¿Cómo se lucha contra el arrastre que supone al aura de ganador de FH Bildu, al ser los unicos en disposición de disputar la hegemonia al PNV?

R. Es cierto que la campaña está muy polarizada. En España, que habia sido siempre un pais bipartidista, el bipartidismo se rompio precisamente con la irrupcion de Unidas Podemos y otras fuerzas politicas. Euskadi, sin embargo, siempre habia sido pluripartidista. Pero ahora, en contraposicion a lo que está pasando en España, parece que hay una ola que quiere llevarnos al bipartidismo. Es la ola que tenemos que surfear Y efectivamente no es fàcil. Porque parece que al votante le estan diciendo que tiene que elegir entre uno y otro.

# Illa promete 50 traspasos y un pacto sobre financiación si es elegido presidente

El candidato de los socialistas catalanes expone en una conferencia los pilares de su programa

#### ÀNGELS PIÑOL Barcelona

Salvador Illa, primer secretario del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC), anunció ayer
en el Museo Marítimo de Barcelona las principales medidas
que tomará en el caso de que alcance la presidencia la Generalitat. Ante un auditorio de más
de mil personas, el socialista
quiso arrancar la precampaña
anunciando su compromiso de
pactar con el Gobierno 50 traspasos pendientes y previstos en
el Estatuto de Autonomia, ade-

miembros del extinto PDeCAT —como David Bonveht o Jordi Xucià —, y los exconsejeros Miquel Samper y Santi Vila

ditorio apuntando que Cataluña encara ahora su tercera
transformación social —Jordi
Pujol, dijo, lideró la primera—
y que necesita pasar ya página
del proces. "Hay gente que se ha
obsesionado en lo que nos separa y divide. Y tenemos mas cosas
que nos unen". Por ello, apuntó que su principal misión será
la recuperación de los servicios
publicos y anunció que si es presidente creará un comisionado
para hacer una auditoría sobre

La segunda medida que plantea es la de aprobar un decreto *ómnibus* con todas las medidas para hacer frente a la sequia, entre ellas un plan de choque de 3.500 millones a medio



Salvador Illa, del PSC, durante la comparencia de ayer en Barcelona para dar a conocer su programa. / MASSIMILIANO MINOCR

más de cerrar un modelo de financiación que se aleje de las "frustraciones". Illa planteó que su primera decision será la de hacer una auditoria de los servicios publicos, que considera que están ahora en Cataluña muy deteriorados tras la decada "perdida", dice, del proces.

Bajo el lema "Unir i servir",
Illa dio el pistoletazo de salida
a su carrera electoral en la que
se centró en desarrollar su programa político sin mencionar al
president Pere Aragones ni tampoco al expresident Carles Pingdemont El acto fue casi una demostración de fuerza al reunir
el aforo a los presidentes de las
tres principales patronales
Foment, Cecot y Pimec—; a dirigentes sindicales y a personalidades del mundo de la cultura y
académicos. Illa citó al nicto de

Josep Tarradellas (Guillem Ta-

rradellas) y Miquel Roca, padre

de la Constitución. No acudie-

ron sus adversarios políticos y si

y largo plazo para poner las infraestructuras a punto y blindar por ley el Índice de Renta de Suficiencia (IRSC) para actualizarlo anualmente con el IPC

En un mensaje claro a Junts

"la confrontación es estéril"—,
Illa insistió en que él no quiere
saber nada de "vetos". Su objetivo es cerrar 50 traspasos pendientes y un pacto sobre el modelo de financiación. Illa apuntó
a que quiere que está inspirado
en planteamientos realistas. "Ya
basta de frustraciones y de fijar
horizontes que no son viables",
dijo en alusión al plan de Aragonès de recaudar todos los tributos al estilo del País Vasco.

El tercer punto es colaborar con el Gobierno para acabar con la competencia fiscal desleal. "El dumping no puede tener recorrido. La competencia tiene que ser honesta. Los partidos los juegan II contra II y no 12 contra IO y el árbitro tiene que ser neutral", dijo.

# Al menos 7 de los 12 investigados por Tsunami ya residen fuera de España

El periodista
Jesús Rodríguez y
el empresario
Josep Campmajó
también anuncian
su traslado a Suiza

#### BERNAT COLL Barcelona

Dos investigados más por su vinculacion con Tsunami Democrátie han confirmado que han trasladado su residencia a Suiza. El periodista del medio La Directu Jesus Rodriguez y el empresario Josep Campmajó se suman a otra decena de personalidades que tambien han dejado España, un dia después de que el dirigente de Omnium, Oleguer Serra, revelara desde Perpiñan (Francia) que también siguio el mismo camino hace seis meses. Los anuncios llegan dias después de la providencia del juez

de la Audiencia Nacional Manuel Garcia-Castellon para conocer el paradero de los investigados por terrorismo y citarles a declarar junto a una decena de investigados.

Los dos investigados se han trasladado con la voluntad de protegerse de la investigación, ya que el país helvetico ha rechazado hasta ahora colaborar con la instrucción. En total, al menos siete de los 12 encausados por el caso Tsunamí viven actualmente fuera de España.

Ademas de los tres citados, residen en el extranjero el expresidente de la Generalitat Carles Putgdemont (ahora en Francia tras vivir inicialmente en Belgica), la secretaria general de ERC, Marta Rovira (Suiza); el diputado de la formación republicana Ruben Wagensberg (Suiza) y el banquero italiano Nicola Flavio Giulto Foglia (Suiza). El considerado tesorero de Tsunami, Jaume Cabaní, se trastadó inicialmente a Belgica. Tambien estan



Oleger Serra, de Ómnium.

investigados el empresario Oriol Soler, el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay; el ex secretario de organizacion de ERC Xavier Vendrell: y la militante de ERC Marta Molina

Rodríguez y Campmajó han denunciado la "instrumentalizacion" del poder judicial. El periodista aseguró aver en una entrevista en la emisora Catalunya.
Radio y en La Directa que tomo la decision porque "la cupula del 
poder judicial español hace de 
partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento 
penal para bolcotear la tramitación de la ley de amnistra"

El comunicador decidió en

las pasadas Navidades fijar su residencia en Suiza y aver explicó que "la causa del Tsunami es politica" y las acusaciones contra el, "inconsistentes". También lamentó estar acusado por tener "informacion previa" de las manifestaciones de otoño de 2019. que terminaron en disturbios, tras la sentencia contra los lideres del procés, "es decir, por hacer el trabajo que se le presupone a un periodista", dijo. "Mi imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Cuidado con lo que publicas y con quien hablas. Estamos vigilando los mensajes con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos apetezca", añadió.

Josep Campmajó, por su parte, aseguró que su decisión esta motivada por el seguimiento policial que asegura haber detectado y por el miedo a una posible detención y entrada en priston "Veia a la polícia vigilandome por la calle. La veia la encargada de la cafeteria a la que iba cada mañana, que me decia: Ya los tienes allí. Les veias, les reconocias y solo les faltaba saludar", explicó sobre la vigilancia el empresario catalán

Campmajo nego asimismo un papel de liderazgo en el movimiento Tsunami. "Cuando dicen que al frente de Tsunami estaba fulanito, no tienen ni idea de qué va, y en parte lo entiendo, porque en España no se puede entender nada sin que haya alguien que les mande", expresó.

#### El abogado del TJUE da la razón a Puigdemont

SILVIA AYUSO Bruselas

El abogado del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Maciej
Szpunar, dio ayer un espaldarazo a las reclamaciones de Carles
Puigdemont y Toni Comin al pedir que se anule la decisión del
presidente de la Eurocámara
en 2019, Antonio Tajani, de negarles el acceso a las instancias
legislativas europeas. Szpunar
considera que la decisión "puso en cuestión los resultados
electorales oficialmente proclamados" por la Junta Electoral Central

El informe no es vinculante, pero suele dar indicios de hacia donde apuntará el tribunal europeo cuando se pronuncie. Así, agrega Szpunar, Tajani "dio efectos a la suspensión de las prerrogativas de Puigdemont y Comin dimanantes de su condicion de miembros del Parlamento Europeo, en violación del Derecho de la Unión Ningun precepto de este Derecho autoriza a un Estado a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento".





20 ESPAÑA

#### EL PAÍS, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### El Ejército cesa al capitán imputado por la muerte de dos soldados

#### M G Madrid

El Ejército ha cesado en su destino al capitan Ignacio Zuñiga, jefe de la compañía a la que pertenecian los dos militares que se ahogaron el 21 de diciembre en un embalse de la base de Cerro Muriano (Córdoba) mientras realizaban maniobras. El oficial, destinado en el Regimiento de Infanteria La Reina numero 2, de la Brigada Guzmán el Bueno X. queda en situación de servicio activo pendiente de asignacion de destino en Córdoba, segun la resolución que publicó ayer el Boletin Oficial de Defensa (BOD).

El capitán Zuñiga es el militar de mayor empleo de los tres imputados por dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte (homicidio imprudente) por el Juzgado Togado Militar 21, con sede en Sevilla. Junto a él tambien han sido imputados un teniente y un sargento. Los tres mandos supuestamente no tomaron las medidas necesarias para preservar la seguridad de los militares: la denominada línea de vida no era más que una cuerda tendida de orilla a orilla de la balsa artificial que se hundió cuando los soldados seagarraron a ella al empezar a ahogarse en un embalse en el que no hacian pie y las mochilas no reunian las condiciones de flotabilidad necesarias.

Al dia signiente del accidente, Zuñiga ya fue apartado del mando de la compañia, pero siguió destinado en el regimiento, por lo que acudia diariamente al cuartel y estaba en contacto con los testigos. La viuda del cabo Miguel Angel Andujar, de 34 años, uno de los dos fallecidos, solicitó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fuera suspendido de empleo, una petición planteada también por los padres del soldado Carlos León, de 24 años, el otro fallecido.

El juez muitar ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la elevacion del caso a los juzgados togados centrales, al apreciar indicios de responsabilidad en mandos por encima del capitán que estarian fuera de su competencia. Al mismo tiempo, ha planteado la posibilidad de acusar de un delito de revelación de secretos al letrado Luís Romero, uno de los acusadores particulares, a quien reprocha haber informado sobre la investigación a la prensa, a pesar de que el sumario no es secreto.



Juan Manuel Moreno intervenia ayer en el Parlamento de Andalucia, en Sevilla PACO PUENTES

# La oposición cerca a Moreno con las "supuestas corruptelas"

El PP veta una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en sanidad en el Parlamento andaluz

#### LOURDES LUCIO Sevilla

Por primera vez en sus cinco años y medio de placido gobierno en Andalucia, Juan Manuel Moreno tuvo gyer que contestar en bloque n las preguntas de la oposición sobre "supuestas corruptelas", como él mismo las calificó, ocurridas durante su mandato. Los portavoces de los diferentes grupos fueron turnandose en la sesion de control en la tribuna del Parlamento autonómico para lanzar duras críticas al presidente de la Junta, "O acaba con esta dinamica. o el cortijo va a oler peor", advirtio José Ignacio Garcia (Adelante Andalucia), travendo a la memoria lo que el PP durante sus muchos años de oposición reprochó a los antiguos gobernantes socialistas.

Ayer fue la primera vez que Moreno, que no estaba comodo, tuvo que defenderse de una retahila de criticas. Comenzó el izquierdista José Ignacio Garcia sobre las prórrogas de los contratos de hospitales de Asisa, a los que el Gobierno andaluz derivó 43,7 millones de euros cuando la gerencia del SAS y luego la Viceconsejeria de Salud la ocupaba Miguel Ángel Guzmán. Este abandonó el cargo en diciembre pasado y tres meses despues fue fichado como director médico por la asegura-

dora privada. "¿Usted qué diria si estuviera en la oposicion? Asisa se ha comprado un político de su Gobierno, utilizando las puertas giratorias, que es una forma de corrupcion. El cortijo empieza no a oler mal, sino fatal. Acabe con esta dinámica o va a acabar como su antecesora", dijo el portavoz de Adelante

Momentos después, Inma-Nieto, portavoz de Por Andalucia (la marca regional de Sumar), levó frases de Moreno cuando era lider de la oposición sobre la situación de la sanidad privada que hoy repiten los grupos de izquierdas. Nieto tambien llevaba preparada su frase-titular en relación con los convenios firmados por la Junta con la RFEF presidida por Luis Rubiales, investigado por corrupción, sobre el estadio de La Cartuja de Sevilla. Nieto acusó a Moreno de provocar un "debate placebo" con la polemica generada por la Junta sobre la ocupación de asientos en el palco en la reciente final de la Copa dei Rey. "Nos han tenido enredados para que nadie pensara como un dinero de la Junta de Andalucía que era para arreglar un estadio, habia acabado

"Pueden parecer cosas feas, pero no ilegales", dicen en el Ejecutivo autónomo

La suave intervención del socialista Espadas sorprendió al resto de los grupos pagando mojitos en Punta Cana a Rubiales", dijo

A continuación, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, se refirió a la contratación del exviceconsejero por la aseguradora privada como "un ejemplo de economia circular". Este reprochó a Moreno que "por mucha propaganda que meta, no va a poder borrar la ineficacia en la gestion"

El ultimo turno de la oposición fue el de Juan Espadas. Los socialistas llevan más de dos semanas denunciando presuntas incompatibilidades de altos cargos de la Junta ante la Oficina Andalucia Antifraude. Pero Espadas, que pasa media semana en Madrid como portavoz del PSOE en el Senado, fue el que empleó el tono mas suave y se limitó a hacer un recopilatorio de lo dicho por sus portavoces en dias anteriores. Se quejó de la falta de transparencia del Gobierno de Moreno y de respuesta a las peticiones de información sobre los contratos de emergencia sanitarios. La suave intervención de Espadas llamó la atencion a otros grupos.

"Pueden parecer cosas feas, pero no ilegales", aseguraron a EL PAÍS fuentes del Gobierno andaluz. Está por ver la repercusion electoral de las denuncias de la oposición. Las encuestas del Centro de Estudios Andaluces, un organo que depende de la Conseieria de la Presidencia, dicen que Moreno no sufre ningun desgaste. En los próxomos das saldrá un nuevo barómetro. En el Gobierno andaluz creen que la estrategia de desgaste del PSOE es una "extension" de lo que ocurre en el Congreso y en el Senado, pero sin recorrido judicial alguno.

#### La Fiscalía pide que Aguirre testifique por la caja b del PP de Madrid

#### J J GALVEZ Madrid

La Fiscalia Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP autonómico, declare como testigo en el juicio sobre la caja b del partido regional. El ministerio publico, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso EL PAÍS, considera indispensable escuchar la version de la exdirigente popular, que permaneció imputada durante tres años por la supuesta contabilidad paralela urdida en el seno de la formación que dirigió, aunque la acusación se archivó finalmente contra ella por falta de pruebas. En la futura vista oral, para la que aun no hay fecha fijada, siete personas se sentarán en el banquillo: entre ellas, Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, quienes ocuparon respectivamente los puestos de secretario general y gerente del PP de Madrid en la era de Aguirre.

Aguirre, que llegó a aglutinar un enorme poder en el PP de Madrid, permaneció imputada tres años en los pesquisos sobre la financiación irregular del partido regional, una linea de investigación abterta dentro del llamado caso Punica. Su figura se situó en el epicentro de la trama, ya que ella fue una de las grandes beneficiarias de la caja b: los fondos obtenidos se destinaban a sus campañas electorales y se desvió dinero para pagar una campaña de reputación online a su favor. Además, la politica encabezó los tres órganos donde anidó la corrupción: Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autonoma de Madrid).

Sin embargo, con el respaldo de la Fiscalia, el juez Manuel García-Castellón decidió en 2022 archivar la causa contra Aguirre por falta de pruebas. Los investigadores consideraron que no contaban con indicios suficientes para ir mas allá de la imputación y proponer sentarla en el banquilo.

De esta forma, limitaron la responsabilidad de la financiación irregular a Francisco Granados, quien fuera mano derecha de la presidenta y para quien el ministerio público pide casi ocho años de prision; y a Beltran Gutierrez, para el que solicita tres años y medio de reclusion.



Traslado ayer en autocar de los bolivianos al aeropuerto de Barcelona. MASSIMILIANO MINOCRI

# España deporta en avión a casi todos los bolivianos que llegaron sin visado a Barcelona en crucero

Solo cuatro personas, tres de ellos menores. de las 69 retenidas en el puerto han podido quedarse en el país con sus parientes

JESUS GARCÍA Barcelona

La odisea de los 69 bolivianos que permanecen varados en el puerto de Barcelona desde el martes 2 de abril llega a su fin. La Policía les ha comunicado formalmente que rechaza su entrada en España, donde llegaron en un crucero de placer con visados falsificados y con la intención, presuntamente, de Instalarse en el país. Las autoridades tampoco han admitido

a tramite la media docena de peticiones de asilo planteadas. Todos ellos fueron deportados ayer en un vuelo pagado por la compañia MSC hasta Santa Cruz, la segunda ciudad de Bolivia, segun fuentes conocedoras de las gestiones consultadas por EL PAÍS. Todos, menos cuatro personas de la nusma familia. Se trata de tres hermanos, dos menores de edad y una mayor de edad, además de la hija de esta ultima. Sus padres residen en Girona y uno de ellos, el padre, tiene nacionalidad española.

Los 65 bolivianos deportados salieron ayer, en autobus, desde el puerto de Barcelona hasta el aeropuerto. Tras salır de Brasıl a mediados de marzo, el MSC Armonía ilegó el martes de la semana pasada a Barcelona. Era la ultima parada en la peninsulo Iberica

antes de que el buque prosiguiera su ruta por el Mediterraneo hasta su destino final, Venecia, Durante la travesia, como es preceptivo, la naviera envió la documentación de los 1.500 pasajeros a bordo a las autoridades españolas, que constataron que los visados de los 69 bolivianos que viajaban en la embarcacion habian sido falsificados. Ni las autoridades brasileñas ni MSC detectaron la falsificacion, que segun fuentes policiales era "muy burda" y, según fuentes cercanas a la empresa, "de cierta sofisticación"

En la terminal C del puerto de Barcelona empezó entonces una pugna, con muchos actores e intereses en juego, sobre como debia procederse. La Policía impidió el desembarco de los 69 bolivianos con visados falsos, pero apremió a la compañía para que el barco

partiera de inmediato. El MSC Armonia, sin embargo, no se movio del puerto, donde los 1.500 pasajeros permanecieron encerrados durante unas horas. El miércoles, tras la intervención de un juez de guardia de Barcelona, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el presidente ejecutivo de MSC, Pier Francesco Vago, llegaron a un acuerdo: el buque partiria con todos los pasajeros salvo los bolivianos, que serian trasladados a otro ferry mientras se tramitaba su situación.

Desde el jueves, los 69 bolivianos --entre los que hay 14 menores de edad-permanecen en ese segundo ferry. La Policia traslado sus equipos a la terminal y alli inició los expedientes de denegación de entrada. Los agentes se entrevistaron con cada uno de los adultos, que explicaron sus motivos para viajar a España; alegaron, en muchos casos, que habian venido de vacaciones y no teman intencion de quedarse. Durante el fin de semana, los policias les comunicaron la denegación de entrada y que serian deportados, una posibilidad que ya habia sido prevista en las negociaciones entre MSC y la Delegación del Gobierno.

Diversos pasajeros han recurrido a abogados privados para realizar las gestiones de extranjeria. Seis de ellos solicitaron el asilo, una via reservada para personas que huyen de paises en conflicto o cuyas vidas corren riesgo por alguna razon. Solo cuatro de los 69 bolivianos van a poder quedarse finalmente en España: se trata de dos niños que viajaban con su hermana mayor, Ruth Noemy Solis, de 20 años, y el hijo de esta. Los tres son hijos de bolivianos afincados en España desde hace años; uno de ellos, el padre, ostenta la nacionalidad española, lo que ha permitido finalmente que puedan quedarse en el país

La alegna parcial de esa famiha contrusta con el desammo entre el resto de bolivianos. A pie de terminal, sus familias aseguraron que fueron victimas de una estafa: una agencia de viajes les ofreció un paquete que incluía el crucero más un visado para entrar en Europa a cambio de una elevada suma de dinero. Siempre segun los familiares, los bolivianos subieron al barco con el convencimiento de que podrian entrar sin problemas en España, donde muchos de ellos, admiten, tenian la intencion de instalarse para trabajar y mejorar su vida.

que aprueban la oposición, se ha convertido en un nuevo motivo

de enfrentamiento interno en el

CGPJ, cuyo mandato caducó hace

# MECALUX para cada necesidad

Estanterías para picking

Soluciones

de almacenaje





Estanterias móviles Movirack



Sistema Pallet Shuttle



Almacenes automáticos



© 902 31 32 42

**BARCELONA - GIJÓN MADRID - SEVILLA** VALENCIA

meculux.es

## El sector conservador se impone para dirigir la Escuela Judicial

REYES RINCÓN Madrid

La vocal progresista Pilar Sepulveda ha unido su voto al sector conservador de la Comision Per-

manente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para propiciar el nombramiento de Marta Jesus Millan como directora en funciones de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, Millan

era la candidata preferida por la mayoría de los vocales propuestos por el PP y supone que, por primera vez, la escuela se dirigirá a distancia desde Madrid. El presidente suplente, Vicente Guilarte, también propuesto por el PP, y las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas votaron a la otra candidata, Clara Carulla.

La elección del nuevo director en funciones de la Escuela Judicial, un órgano clave del Poder Judicial porque en él se forman durante un año (más otro de prácticas) todos los nuevos jueces

cinco años. El centro se inauguró en 1997 y su sede principal se situó en Barcelona, pero siempre ha habido algunos sectores juridicos que han querido que estuviera en Madrid. Ese traslado requeriria una reforma legal, pero los vocales conservadores han visto ahora una oportunidad para dirigirla a distancia aprovechando la renuncia del anterior responsable del centro, Jorge Jimenez Martin.

EL PAÍS, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2024

#### 2 MADRID

#### La oposición, a la presidenta: "Solo trata de ocultar sus problemas"

J. J. MATEO Madrid

La oposicion llegó ayer a la Asamblea convencida de que la presidenta regional, Isabel Diaz Ayuso, ya ha dado un paso en falso al asumir en primera persona la defensa de su novio, investigado por fraude fiscal Juan Lobato (PSOE) y Manuela Bergerot (Mas Madrid) usaron el pleno para denunciar que el problema está en la concatenación de polémicas que afectan a allegados de la lider y en que la presidenta dedique tiempo y recursos publicos a gestionar la crisis.

"¡Solo piensa en si misma!", se quejó Lobato, "Cuando se la mira a usted, se ve, por un lado, colaboradores que difaman, que insultan, que amenazan a los medios de comunicación", arranca el lider de los socialistas madrileños, en referencia al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Angel Rodriguez, y sus bulos contra periodistas: "Y, por otro lado, se ven un piso de lujo, los maseratis, los fraudes fiscales...". añade, para rematar: "Señora Ayuso, usted ya no gobierna, usted solo trata de ocultar sus problemas".

"No es lo mismo ser la abogada de un defraudador que hacer de presidenta, que es lo que necesita Madrid", intervino Manuela Bergerot, la lider de Mas Madrid. Avuso sonreia ante todo eso y utilizó un lenguaje alejado del debate parlamentario para defenderse. "La próxima vez que me busque una pareja, les pedire consulta, no sé si me tendré que buscar una monja de clausura finiandesa, a ver si así no me buscan una trama", lanzó, provocando la risa incontenible de su segundo, Alfonso Serrano, que la semana pasada se reunió con su pareja.

"Esta semana, en Got Talent, un tres", le espetó a Lobato, pues desde hace muchos plenos insinúa que el futuro del líder de los socialistas madrileños está en peligro, y que hay un casting abierto para sustituirlo. "Mucha paz en Gaza, donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aqui para hacerse una foto vestido de Balay entre huesos y darse cuenta de que ni siquiera eran los suyos", dijo, mezclando la propuesta de reconocer como Estado a Palestina, lanzada por Pedro Sánchez, con su visita al equipo de forenses que trabaja en el Valle de Cuelgamuros. donde se vistió con un mono blanco.



Hay anuncios en las mismas zonas a precios inferiores a los del Plan Vive, que para la oposición antepone a las promotoras

# Idealista oferta pisos más baratos que el programa estrella de Díaz Ayuso

FERNANDO PEINADO ANA PUENTES Madrid

Cuando era candidata en 2019. Isabel Diaz Avuso anunció su medida insignia para mejorar el acceso a la vivienda, el Plan Vive, que inclutria alquileres "hasta un 40% mas baratos", una cifra que su maguinaria gubernamental ha repetido una y otra vez desde entonces. "Asequible" es la palabra mágica que siempre han mencionado la presidenta y su equipo. Pero ahora que se han entregado las primeras viviendas y se conocen con detalle las condiciones, los interesados encuentran precios similares o incluso superiores al mercado libre EL PAÍS ha hallado esta semana en el portal idealista otros alquileres hasta un 28% más baratos con características casi Identicas y situados en einco zonas de la region donde este año se entregan los primeros

pisos del programa autonómico. En una comparación de siete inmuebles muy semejantes (tamaño, cercanta y servicios), los del Plan Vive pierden en tres ocasiones frente a los anuncios de Idealista. En ningún supuesto el precio de los pisos de Ayuso llega a su promesa del 40% inferior (en el mejor de los casos, el del plan autonómico vale un 19% menos). Además, en cinco de esos siete ejemplos, las viviendas del programa autonómico superan lo recomendado por el indice del alquiler del Ministerio de Vivienda para esos sectores.

Estos hallazgos coinciden con las denuncias de la oposición contra Ayuso por los defectos de su plan que, critican, ha priorizado la rentabilidad de las empresas que construyen y arriendan los inmuebles. Esa acusación se apova tambien en la mala calidad de las primeras viviendas entregadas el 15 de marzo en el Ensanche sur de Alcorcón, que presentan gote-

ras, fallos eléctricos o suelos desnivelados.

La Comunidad lanzó el Plan Vive con la finalidad expresa de "amphar el parque de viviendas destinadas a alquiler a precios asequibles". Para ello, utiliza la formula de colaboración publico-privada: el Ejecutivo de Ayuso cede gratis suelo publico a una empresa concesionaria para que construya pisos y recupere esa inversion explotando los alquileres 50, 65 o 70 años.

Inicialmente el plan iba a suponer 25.000 viviendas por toda la región en ocho años, pero con el tiempo la Comunidad fue rebajando su meta. La semana pasada, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, evitó dar una cifra concreta durante una entrevista con Idealista. Dijo que ya se han adjudicado terrenos para 6.500 viviendas y que otras 2.000 estaban en curso.

Otro cambio afecta a la promesa inicial de beneficiar a co-

lectivos vulnerables, que ha sido muy atenuada. En 2019 el programa iba a beneficiar a jóvenes, mavores, familias numerosas, fuerzas de seguridad, personas con discapacidad o victimas del terrorismo y violencia de genero. Cinco años después, solo se ha mantenido una reserva del 4% para familias numerosas y personas con discapacidad. Además, las personas mas pobres quedan excluidas. Para ser candidato hacen falta unos ingresos minimos anuales (entre 15.750 euros y 18.000 euros, segun el numero de hijos).

Las promociones más avanzadas son las 1.763 adjudicadas a una sociedad con sede en Madrid, Tarvos Activos, pero controlada al 100% por Oaktree, un fondo residenciado en el paraiso fiscal de las Islas Caiman. En octubre, la gestora de estos alquileres, Sogeviso, abrió los plazos para solicitar el alquiler de estas viviendas en einco municipios (Alcorcón, Getafe, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastian de los Reyes). Su web promete "hogares entre un 20% y un 30% por debajo del precio del mercado".

La verdad dista mucho de esa promesa. La vivienda del Plan Vive más barata en ese municipio se oferta por 820 euros al mes y mide 50 metros cuadrados construídos (44 útiles). La más cara vale 1.448 euros y mide 86 metros cuadrados (76 útiles). El martes se abria el plazo para solicitar esos alquileres. Dentro de un amplio listado de 488 ofertas, los interesados pueden elegir por ejemplo un piso de 86 metros cuadrados construi-

#### Siete casos de precios de alquiler del Plan Vive

Precio por m2 de una vivienda del Plan Vive comparada con otra de características similares de Idealista y con el Índice de Alguiller

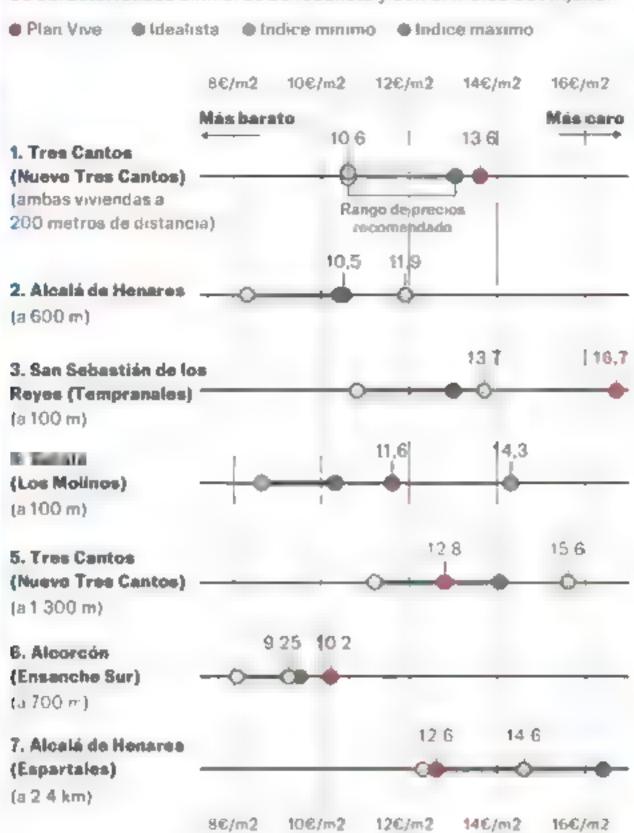

Isabel Díaz Ayuso, en 2023 en las obras del Plan Vive de Alcorcón, en una imagen de la Comunidad.

dos y tres habitaciones, por 1.438 euros al mes. Pero si ese mismo martes hubieran buscado en Idealista, habrian podido encontrar un piso de 91 metros cuadrados construidos, con el mismo numero de habitaciones y por 1.250 euros al mes. Las dos viviendas quedan en la cuarta planta, tienen dos plazas de aparcamiento, trastero, piscina y conserjería. Ambas estan a 100 metros.

Idealista ofrece mejores ofertas que el Pian Vive en tres de los siete casos analizados (28%, 22% y 10% más baratos). En los otros cuatro supuestos el programa autonómico sale mejor parado (19%, 18%, 14% y 12% más baratos).

Además, cinco de los pisos analizados del Plan Vive superan la horquilla de precios recomendados por el Ministerio de Vivienda. Su motor de busqueda de consulta publica permite introducir una dirección y las características de la vivienda para recibir un rango de precios sugeridos según los alquileres de esa zona, cuya información procede de lo declarado en el IRPF.

La "cooperación publico-privada" para conseguir "alquileres asequibles" es un método que usan otras administraciones, entre ellas el Gobierno de Pedro Sanchez. El Ayuntamiento de Madrid tambien ha anunciado la cesión de 53 parcelas a la Empresa Municipal de la Vivienda para la construcción de 3.300 pisos en alquiler asequible, de estos, 2.200 se construirán también bajo un modelo publico-privado.

Fuente: Plan Vive, Ideausta y Ministerio de Vivienda.

La Comunidad de Madrid lleva meses siendo cuestionada por los precios del Plan Vive por la oposición en la Asamblea y en los municipios de este programa, "El PP ve la vivienda como un bien de mercado con el que especular y no como un blen social", dice la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa. El viceconsejero de Vivienda, José María García, defendió en febrero en el Parlamento regional que las comparaciones del plan con los portales inmobiharios no tienen en cuenta que los pisos del programa son de obra nueva y calificación energética A. Tiene razón en que algunos ejemplos de Idealista son vivienda de segunda mano, pero no son casas viejas. Se trata de pisos similares, de reciente construcción y en los nuevos barrios del Plan Vive.

Los pliegos del plan no obligan a las empresas a fijar la renta por

Al precio del alquiler también se le añaden el IBI y los gastos de la comunidad

La consejería afirma que las viviendas son "asequibles" dada su alta demanda debajo del mercado en un 40% o algun otro porcentaje. Lo que si hacen es establecer un máximo de precio en funcion de una formula fijada por la Comunidad de Madrid, la renta maxima anual no debe superar el 5,5% del precio hipotético de venta de esos inmuebles de acuerdo a los valores del metro cuadrado para viviendas de protección publica establecidos por el Ejecutivo regional.

EL PAS

Una portavoz de Vivienda asegura que no han detectado sobreprecios en el Plan Vive. Subraya que la prueba de que los pisos son "asequibles" es su alta demanda. Segun sus datos, en Alcorcón se registraron 12.000 solicitudes; en Tres Cantos, 3.500; en Alcalá, más de 5.000; en Getafe, 6.200 y en las primeras seis horas de la apertura de inscripciones el martes en San Sebastian de los Reyes, alrededor de 1.300.

Los solicitantes deben leer la letra pequeña porque al precio del alquiler deben sumar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de la comunidad.

La oposicion ha puesto el grito en el cielo por las condiciones
del Plan Vive, "Yo lo llamo el plan
de las tres mentiras: no es asequible; no es 40% más barato y no son
las 25.000 viviendas que prometieron", dice la diputada socialista
Cristina Gonzalez. Jorge Moruno,
de Más Madrid, pone el ejemplo
de la capital de Austria para destacar que otro modelo de colaboración publico-privado es viable:
"¿Como es posible que en Viena
haya gente que vive con vistas al
Danubio por 400 euros?".

## Un plan para el Madrid que viene

#### Opinión

RITA MAESTRE

En las últimas semanas, los escándalos que rodean a Isabel Diaz Ayuso han venido a agitar el tablero que auguraba la precipitación segura de un nuevo ciclo político virado a la derecha. No soy una ilusa: ni las mentiras de la presidenta, ni su victimismo inverosimil, ni la actitud de matón de su jefe de gabinete deshacen de un plumazo la monumental red de poder político, económico, judicial y mediatico de la derecha en Madrid

Sin embargo, el nerviosismo evidente en el PP si nos recuerda que nadie es intocable ni el futuro está escrito. Y ha insuflado una cierta moral de combate en el progresismo madrileno, que ha culminado con las es-

timos meses han tenido nuestras asambleas de la ciudad de Madrid, Y lo hacemos lanzando un mensaje claro a la sociedad madrileña y a toda la ciudadania progresista: tenemos un plan. Tan importante es el trabajo cotidiano que nos ha traído hasta aquí, ese compromiso constatable en cada problema a pie de calle, como ofrecer un horizonte de cambio. Ello pasa por poner el acceso a la vivienda en el centro, el blindaje de los servicios públicos, y una ofensiva por los salartos, la reducción de la jornada laboral y el papel de los sindicatos contra la precariedad. Porque claro que en Madrid la vida no tiene por qué ser cuesta arriba.

Aquí estamos, para hacernos cargo del estado de ánimo
de quienes no quieren resignarse a la alfombra roja de Almeida
y Ayuso a comisionistas y fondos buitre. Aquí estamos: por-



Manifestación del Orgulio en Madrid en 2023, anorea comas

Esas imagenes retratan un pais más parecido al de La Escopeta Nacional o al de la Gürtel de los primeros 2000 que a la España que no ha conocido un contrato indefinido hasta la reforma laboral de 2022, ni sabe si podrá pagar el alquiler cuando toque renovar el contrato o si habrá pediatra esta semana en su centro de salud

El castillo en el que se aposenta tanto poder acumulado en décadas no es de naipes. Pero bajar los brazos no es una opción. Más Madrid presentará mañana, bajo el lema "Madrid 2027", las conclusiones del debate estrategico que en los úlque a orgullo por el Madrid de los barrios, el que sale a defender su sanidad o el que desborda los calles cada Orgulio LGT-BI, no nos gana nadie.

Aquí estamos: no somos los feligreses de unas siglas, sino la casa abierta que levanta el Madrid que viene. La solvencia que podemos ofrecer es la de los pies en la tierra, la mirada larga y una capacidad de trabajo imbatible. En tiempos confusos, ninguna certeza es poca. Esa es la nuestra.

Rita Maestre es portavoz de Mas Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.



Pedro Sánchez, con los ministros de Vivienda y Economia y representantes del sector inmobiliario y la banca, ayer en La Monclos, en una imagen del Gobierno. BORJA PUIG DE LA BELLACASA

# El Ejecutivo agiliza nuevas viviendas con licencias rápidas para promotores

El presidente del Gobierno y los ministros de Vivienda y Economía se reúnen con representantes del sector inmobiliario y la banca para impulsar medidas

JOSÉ EUIS ARANDA ANTONIO MAQUEDA Madrid

El Gobierno prepara medidas para fomentar la inversión en construcción y aumentar así la oferta de vivienda. El Ejecutivo tiene diagnosticado que una parte de los malos datos de inversión estan directamente relacionados con el retraso de la construcción. lo que lastra el problema de accesibilidad a la vivienda. Para abordar este y otros retos, el presidente, Pedro Sanchez, y los ministros de Economia, Carlos Cuerpo, y Vivienda, Isabel Rodríguez, se reunieron ayer con representantes del sector, patronal, sindicatos y banca. Al término del encuentro, la ministra de Vivienda anuncio que ayer mismo salió a consulta pública la modificación de una orden que facilitará la tasación de activos inmobiliarlos cuando se usen licencias rápidas para infcar promociones.

"Hay ayuntamientos y comunidades que ya están trabajando en la agilidad de esos trámites", señaló Rodriguez. La ministra se refirió a diferentes formulas de licencias basicas que se están implantando en los ayuntamientos. Este tipo de licencias rápidas exigen menos requisitos que las de construcción habituales, según fuentes al tanto de los planes del Gobierno. Por ejemplo, no piden

en primera instancia el aseguramiento contra incendios. Las han puesto en marcha algunos ayuntamientos, como el de Madrid, y muchos otros municipios estan adoptandolas porque son una reivindicacion del sector, que se queja de que el largo proceso burocrático encarece la promocion y, por consigniente, repercute sobre los precios de las casas. Pero hasta ahora no hay unos criterios claros de cómo hacerlas. Y eso dificulta que el tasador pueda darlas por buenas para hacer su valoración, lo que a su vez es fundamental para que, con ella, el promotor ocuda a la entidad bancaria y consiga la financiación para arrancar las obras. La ministra señaló que la orden también servirá para que administraciones que aun no las han adoptado "tengan una base en la que inspirarse".

El Ayuntamiento de Madrid tenia un problema de tramitacion de licencias, cuya concesión conllevaba periodos de más de un año en muchas ocasiones. Por eso el año pasado estableció una licencia basica que se limita a comprobar las condiciones urbanisticas, pero no entra en las instalaciones del edificio, lo que se deja para controles posteriores y acelera el procedimiento. La realidad, sin embargo, es que para obtener una tasación se necesita actualmente el proyecto basico y la licencia completa. Para solventar

ese contratiempo, segun fuentes del sector, la tasadora estaba dando su valoración condicionada a que más adelante se entregue la licencia completa, lo que permite ir al banco a solicitar financiación, sobre todo cuando se trata de un cliente asiduo. Sin embargo, hay muchos casos en los que esta tasación se considera insuficiente por la entidad.

Además, en su tarea de agilizar la construcción, el Ejecutivo ya ha llevado al Congreso la reforma de la ley del suelo, que se quedo colgada la pasada legislatura. Eso, recordo Rodriguez, va a permitir corregir defectos formales del plan urbanistico sin que este tenga que decaer por completo y tener que iniciarse desde cero, como podia ocurrir. También se evita que cualquier ciudadano esté legitimado para denunciarlo y se elimina la posibilidad de que ese procedimiento se retire a cambio de una contraprestación económica, algo que generaba denuncias interesadas. Todo ello, cree el Ejecutivo, brindara seguridad juridica para los promotores. Otra pata será buscar formulas para atraer trabajadores al ladrillo, la principal queja que ahora mismo tiene el sector.

En la reunión de aver también se puso sobre la mesa, entre otros asuntos, la regulación de los pisos turísticos. Antes del encuentro, Rodriguez señaló en una en-



Los pisos turísticos son de mi incumbencia porque están tensionando el mercado residencial" Isabel Rodríguez

Ministra de Vivienda

Para acelerar la construcción, el Ejecutivo reformará la ley del suelo

Los empresarios se quejan de que la burocracia encarece las promociones

trevista en la Cadena SER, que es consciente de que entre los diferentes actores que participan del sector inmobiliario existen "intereses contrapuestos". Pero insisuó en la necesidad de buscar puntos de encuentro para impulsar la construcción de vivienda, particularmente a precios asequibles. España queda muy lejos del 9% de vivienda social que de media tiene Europa, y el Gobierno se ha propuesto elevar ese porcentaje que hoy se calcula como máximo en el 2,5% del total del parque. La ministra insistio en que hay otros elementos que afectan a los precios, y se refirió especificamente al alquiler turístico, que abogó por "limitar" en las zonas de precios tensionados.

#### Grupo de trabajo

El Ejecutivo creó hace meses un grupo de trabajo entre varios ministerios para estudiar medidas al respecto, aunque es consciente de que se trata de una materia transferida a las comunidades autonomas. "No quiero entrar en sus competencias, pero esto es de miincumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda", dijo la ministra en Cadena SER. En su comparecencia antelos medios tras la reunion, la ministra puntualizó que una posibilidad es llevar medidas concretas a la próxima conferencia de presidentes, en la que participan todos los lideres autonómicos.

En la cita también se han debatido medidas para agilizar la ejecución de fondos europeos de recuperación relacionados con la vivienda o para incorporar a organizaciones sin ánimo de lucro al alquiler asequible. Es decir, que asociaciones de este tipo puedan captar o ser propietarias de pisos destinados a un arrendamiento más barato que el de mercado.

Esta semana el Ejecutivo ha tratado de dar un impulso a sus politicas de vivienda. El lunes, Sanchez anuncio en Dos Hermanas (Sevilla) la supresión de los visados dorados o golden visa por motivos de inversión inmobiliaria. Este procedimiento, que se puso en marcha en 2013, permite obtener el permiso de residencia en España a ciudadanos extranjeros que gastan al menos 500.000 euros en Inmuebles. Ese fue uno de los asuntos que el Ministerio de Vivienda llevó al Consejo de Ministros del martes. En el mismo, Rodriguez también informó de la marcha de los fondos europeos relacionados con la construcción de vivienda social y la rehabilitación.

La reunion semanal del Ejecutivo también sirvió para poner en marcha dos convenios con el ICO. El primero, para dar avales hipotecarios a jóvenes hasta 35 años o familias con menores a cargo, vio la luz verde definitiva. Además, se puso en marcha la linea de avales para construccion de viviendas de alquiler asequible en formulas de colaboración público-privada, en las que el Estado está dispuesto a avalar hasta un 50%, segun anunció el Gobierno.



Luis de Guindos y Christine Lagarde, ayer tras la reunion del Banco Central Europeo. A.D. (APALAPRESSE)

# El BCE mantiene tipos y prepara una primera bajada en junio

Lagarde afirma que la senda de recortes es cada vez más incierta por el alza del petróleo

#### NURIA SALOBRAL Madrid

El Banço Central Europeo resolvió ayer sin sorpresas una reunión. de tramite, abriendo la puerta a proximos movimientos. El Consejo de Gobierno decidio mantener los tipos de interés de la zona euro en el 4,5%, el nivel más elevado desde 2001, conforme a lo esperado. Pero Christine Lagarde lleva semanas, prácticamente desde la reunión de marzo, escribiendo el guion para un primer recorte de tipos en junio, posibilidad que queda reforzada tras la reunión de ayer. El BCE se situará así como la primera autoridad monetaria que baja los tipos dentro de las economias desarrolladas, por delante de la Reserva Federal. El evidente descenso de la inflación y el débil crecimiento presionan cada vez más al BCE a abaratar el precio del dinero, un recorte que algunas voces del Consejo de Gobierno reciamaron ya syer. El BCE ha preferido esperar un poco más y avanza en todo caso que no se compromete de antemano con una senda concreta de tipos. Dar el paso de recortarlos antes que Estados Unidos plantea también nuevos retos, como el riesgo inflacionista de un euro que en el año ya cede cerca del 3% y que estos dias retrocede a niveles de noviembre, a los 1,073 dolares.

Los ultimos datos de inflacion

en la zona euro abonan el terreno para el cambio de rumbo en la
politica monetaria del BCE. La espirul inflacionista que sucedió al
cerrojazo económico por la pandemia, y el disparado precio de
la energia que causó el inicio de
la guerra de Ucrania, provocaron
una oleada de alzas de tipos sin
precedentes en la historia del euro. La subida comenzó en julio de
2022, desde el nível de cero, y no
cesó hasta llegar al 4,5% el pasado
septiembre.

Es ahora cuando la inflacion parece estar desinflándose de manera convincente para el BCE. acercándose al objetivo del 2% de una forma que el banco central debe considerar generalizada y sostenible, no flor de un dia, antes de decidirse finalmente a bajar los tipos. En marzo, los precios crecieron en la zona euro al 2.4% interanual, una décima menos que en febrero. Y el dato de la inflacion subvacente también dejó un descenso alentador, desde el 3.1% de febrero al 2,9% al mes siguiente. "La inflación ha continuado descendiendo, gracias a la bajada de los precios de los alimentos y de los bienes", señalo aver el BCE. Su comunicado añadió que si las tres

Algunos consejeros piden abaratar el precio del dinero

Otro factor que motivó la cautela fue evitar el diferencial con el dólar variables clave que vigila el banco central para decidirse a bajar
tipos —perspectivas de inflacion,
tasa subyacente y transmision de
su politica monetaria— refuerzan la confianza en que la inflacion se encamina al objetivo de
forma sostenida, "seria apropiado reducir el actual nivel de restriccion de la politica monetaria".
Es el nuevo enunciado con el que
el BCE apunta a que junio seria el
momento de bajar tipos.

Pero el BCE no quiere dejar ningun cabo suelto y advierte tambien de que "las presiones inflacionistas internas son intensas". En la reunión de marzo, Christine Lagarde ya apunto a que en jumo habria muchos mas elementos para decidir una bajada de tipos que en esta cita de abril. Lagarde insistió aver en que el descenso de la inflación no va a ser lineal y registrará fluctuaciones causadas principalmente por el precio de la energia. Ante las incertidumbres, el BCE reitera que "el Consejo de Gobierno seguira aplicando un enfoque dependiente de los datos y en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, sin comprometerse de antemano con una senda concreta de tipos".

El precio del petroleo, que parecia una inquietud ya enterrada para el BCE, está repuntando y ha pasado de los 75 dolares el barril en diciembre a los 90 dolares actuales. La tension geopolitica y el dinamismo de la demanda estan contribuyendo al alza de su precio. Se trata de un factor que no amenaza el escenario que se toma como más probable de rebaja de tipos en junio, pero si la senda posterior de recortes en el precio del dinero.

# La Airef prevé un mayor crecimiento y que el déficit baje al 3% en 2024

El organismo advierte de un ajuste de 9.000 millones al año para poder reducir la deuda

#### LAURA DELLE FEMMINE Madrid

Una de cal y otra de arena. La Autoridad Fiscal (Airef), el organismo independiente encargado de velar por las cuentas publicas, ha mejorado las previsiones de crecimiento de España para este año, desde el 1,7% al 2%. El dinamismo mostrado por la actividad al arrancar el ejercicio y la fortaleza del consumo interno son algunos ingredientes que explican la revision al alza. El defleit también bajará al 3% del PIB, objetivo comprometido con Bruselas, pero se reducirá el margen para rebajarlo si no se toman medidas adicionales. A partir de 2026 se enquistará por encima de este umbral, el máximo fijado por la UE, y será necesario un ajuste de 9.000 millones al año para reducir una deuda muy elevada. Las Administraciones también se saltarán este ejercicio la recomendación europea sobre el aumento del gasto primano neto de medidas de ingresos: segun los calculos de la institucion, el alza será del 4%. frente al 2,6% sugerido.

Todo esto, además, se concretarà en un "contexto singular", en palabras de Cristina Herrero, presidenta de la Airef. El Gobierno ha renunciado a elaborar los Presupuestos para el ejercicio, los objetivos de déficit y deuda no han sido aprobados por el Senado, y ya han vuelto a estar en vigor las reglas fiscales europeas aunque quedan muchos detalles "por aclarar", indicó aver la economista en la presentación del *Informe sobre* los Presupuestos Iniciales de las Administraciones publicas para 2024. De hecho, recordo que existe la posibilidad de que la Comision Europea abra un procedimiento por deficit excesivo a España en base al cierre presupuestario de 2023, que arrojo un desfase entre ingresos y gastos del 3,7% del PIB.

Tampoco está claro si habrá que remitir en abril a Bruselas la actualización del plan de estabilidad. España sí deberá enviar en septiembre un plan fiscal estructural a cuatro o stete años que requiere el nuevo marco fiscal europeo. La Airef estima que será necesario un ajuste de 0.63 puntos del PIB al año o 9.000 millones de euros 2,52 puntos en cuatro ejercicios— para que la deuda, actualmente en

el 107,7% del PIB, se situe en una senda descendente y su ratio sobre el PIB baje en 25 puntos en los próximos 15 años. Si el plan que finalmente se acordara con Bruselas fuera a siete años, una posibilidad que la Comisión ya ha dado por válida aceptando las reformas de los planes de recuperación, la reduccion sería de 0,43 puntos anuales, unos 6.000 millones por ejercicio. La regulacion europea permite esta extensión siempre que se lleven a cabo reformas e inversiones que eleven el crecimiento y que apuntalen la sostenibilidad de las cuentas.

El avance del PIB mejor de lo esperado se asienta en un mercado laboral boyante que ha empujado el consumo Interno en 2023 por encima de lo previsto. También el consumo publico ha avanzado a un ritmo mayor a lo vaticinado, y esto se suma a la buena marcha de las exportaciones, sobre todo del sector servicios y del turismo. La otra cara de la moneda es la debilidad de la inversion, pese a la inveccion de los fondos europeos, y un estancamiento de la productividød. El despliegue del plan de recuperación será crucial para que se cumplan las previsiones de alza del PIH para el año. En el medio plazo el avance de la actividad convergerà hacia el crecimiento potencial y se situará en un 1,5% en 2028.

El avance se asienta en un mercado boyante que empuja el consumo interno

La otra cara de la moneda sigue siendo la debilidad de la inversión

Para este año se espera una deceieración con respecto al anterior —en el que el PIB avanzó un 2,5% — por una rulentización del sector exterior y el consumo publico. "Puede haber una recuperación de la inversión, pero depende del impacto del Plan de Recuperación", matizó Esther Gordo, directora de la División de Analisis Económico de la institución.

La Airef estima que en 2025 el deficit baje al 2,9%, pero que vuelva a subir al 3,1% al año siguiente y alcance el 3,2% en 2027 y 2028 si no se toman medidas adicionales. La tasa de deuda se reducirá este año hasta el 105,8% del PIB, pero su ritmo de reduccion bajará hasta agotarse en 2028.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ayer en Roma, gualielmo mangiapane (Reuters)

Charles Michel Presidente del Consejo Europeo

# "Es muy difícil un acuerdo sobre los eurobonos para financiar las inversiones que precisa la UE"

MANUFL V. GÓMEZ Brusclas

A la legislatura europea apenas le quedan unas semanas, pero desde todas las instituciones de la UE se afanan en marcar por donde tiene que ir el camino de la siguiente. Y, la verdad, hay bastante consenso; preparar a la Unión para la proxima gran ampliacion, con el gran reto de absorber a Ucrania; reforzarse en Seguridad y Defensa; y estimular la competitividad de la UE para que no pierda el paso en la doble transición (verde y digital) frente a China y Estados Unidos. A este ultimo asunto está dedicado el próximo Consejo Europeo y su presidente, el belga Charles Michel, llega con la "intención de proponer un New Deal para Europa sobre competitividad", anuncia a un grupo de

periodistas de diferentes medios de la Unión, entre ellos EL PAÍS

Michel, como tantos otros, esgrime ese concepto creado hace casi 100 años por el presidente Franklin D. Roosevelt para combatir la Gran Depresion. Pero cuando explica en qué consiste su propuesta, empieza a alejarse de EE UU. No cree que en la Union se pueda resucitar a Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro en Washington y quien mancomunó las deudas que las 13 primeras colonias norteamericanas tenian tras su guerra de independencia para sembrar lo que hoy es EE UU; "Sé que a muy corto plazo es muy dificil llegar a un acuerdo sobre los eurobonos porque hay algunos paises absolutamente retteentes a esa idea" Habla de Alemania, Paises Bajos. Austria y otros paises de los llamados halcones fiscales, que cuando surge la idea afilan las garras.

No será la única vez que responda así a los periodistas, que le preguntan varias veces sobre la posibilidad de financiar con deuda mancomunada la ingente cantidad de dinero que necesita Europa para financiar la doble transicion sin perder competitividad. "Esto no significa que nunca vavamos a hablar del tema, pero a corto plazo, es dificil imaginar que podamos tomar una decisión sobre eurobonos"

Quien también fuera primer ministro belga busca una alternativa más pragmatica y la defiende con entusiasmo. Esta pasa por profundizar en el mercado único. un clásico de Bruselas. Y plantea avanzar hacia la Union del Mercado de Capital, es decir, que hava realmente un mercado comun de emisiones de deuda que permita captar el ahorro o una mayor integración bursátil. Para esto ha encargado un informe al exjefe de Gobierno italiano Enrico Letta que este ultimo presentará a los líderes de la UE en la cumbre.

La Union de Capitales la lanzó hace 10 años el expresidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker. "Hemos perdido mucho tiempo", admite Michel. ¿Por que va a ser diferente ahora? "Creo que se ha dado un salto cualitativo en el tema [...]. Hemos avanzado mucho politicamente con los jefes de Estado y de Gobierno en este tema". Esos pasos adelante, al menos sus ideas muy generales, pueden leerse en el borrador de conclusiones que prepara para este Consejo, que coinciden mucho con las aprobadas en marzo por los ministros de Finanzas.

Fl presidente del Consejo piensa que por esta vía la UE puede movilizar parte de los cientos de nules de millones de euros que necesita para descarbonizar su economia sin que los precios se disparen y que las compañias europeas puedan lograr el capital que necesitan para invertir y así competir, al menos, en igual-

"Pretendo proponer un 'New Deal' para Europa sobre competitividad"

"La próxima Comisión tendrá que moverse en temas económicos"

dad de condiciones frente a las del resto del mundo. "Hay una manera, basada en el sentido comun, de movilizar mucho dinero, para alimentar la economia europea. Haciendo mas facil para las empresas movilizar billones de euros del ahorro [de los europeos]".

Pese a que parece convencido de que esta es la vía sabe que esa tarea le corresponde a quienes esten al timon en el futuro. "En el próximo ciclo de instituciones, la próxima Comisión, la siguiente presidencia de la Comisión, tendrá que movilizarse en cuestiones económicas y financieras".

Michel también muestra mucha fe en el Banco Europeo de Inversiones (Bh.I). "Necesitamos un bazuca". Y con este propósito se muestra convencido de que "tarde o temprano" los Estados miembros tendran que aportar mas capital a la institución que ahora preside la española Nadia Calviño.

# Bruselas alerta del impacto de la desglobalización

M V G Bruselas

El riesgo de fragmentación del mundo en áreas comerciales independientes crece dia a dia. La zona euro puede salır muy malparada si este fenómeno se agudiza, dado que es la región más conectada económicamente con otras zonas del mundo: sus importaciones y exportaciones con otras zonas equivalen a más del 60% de su producto interior bruto (PIB). Esto, cuando en las políticas comerciales de todo el globo se impone, por criterios geoestratégicos, la llamada seguridad económica, expone a los 20 países del área monetaria a un peligro claro. "La zona euro tiene mucho que perder por la fragmentación del comercio, aunque un mercado único mas integrado podria mitigarlo", advierte la Comisión

Europea en un documento sobre el que debatieron ayer los ministros de Finanzas en el Eurogrupo.

Las restricciones al comercio en todo el mundo crecen año a año. La globalización retrocede. con bioques que se van aislando entre si. Por un lado, China y sus satelites asiáticos, por otro. Estados Unidos, y la vieja Europa se encuentra entre esos dos mundos cada vez más sola. El FMI calcula que en 2012 apenas habia unas 250 medidas proteccionistas en todo el mundo. Creció algo en los años siguientes. Pero la tendencia se agudizó con la pandemia. La covid despertó al mundo de las debilidades a las que se había expuesto con las deslocalizaciones. Después sonó otra alerta, esta bélica, la invasion de Ucrania por Rusia. En 2022 las restricciones al comercio se acercan a 3.000, apunta el FML

La situación coge a la UE con el paso cambiado y perdiendo competitividad frente a otros bloques. Eso acaba por notarse en las ventas a terceros. "En un contexto de desaceleración del comerció mundial, las exportaciones de la zona euro se han ralentizado desde septiembre de 2022°, constata el documento, al que ha tenido acceso EL PAIS. La Organización Mundial del Comercio apuntala esta tesis al calcular que en 2023 las transacciones en el globo cayeron un 1,2%, mientras que en la UE retrocedieron un 2.6%.

"Los altos precios de la energia en la zona euro situan a las empresas europeas en desventaja en los mercados globales", empiezan por decir los economistas de la Comisión. Admiten que ahora esas cotizaciones estan por debajo de los máximos que se alcanzaron a finales de 2022, pero subrayan que "permanecen altas respecto a los años anteriores a 2020". Tambien la pérdida continuada de productividad desde hace decadas lastra a Europa.

El freno en la globalización. subraya la Comisión, no lo provocó la pandemia ni la invasión de Ucrania. Viene de antes. Pero ambas han llevado a los países a apretar el acelerador. Ahí es cuando el concepto de "seguridad económica" y sus consecuentes medidas empiezan a tomar cuerpo y esto habría acentuado las grietas en el comercio mundial: "Muchas empresas y paises, incluidos los de la zona euro, se han esforzado por diversificar las cadenas de suministro y garantizar la seguridad de abastecimiento de insumos estrategicos y criticos, aun a costa de mayores costes de producción. Esto ha contribuido a una fragmentación de las relaciones comerciales en función de la cercania geopolitica. El comercio exterior de la zona del euro con algunos de los principales socios se ha visto afectado negativamente, especialmente con el Reino Unido —con el impacto del Brexit—, China y Rusia", exponen.

La advertencia no implica que la Contision vaya a dar un volantazo en su politica comercial. Si se reclama cautela, equilibrio y medidas compensatorias, como la profundización en el mercado unico de capitales: "La zona euro necesita disminuir el riesgo, diversificar y rebajar sus dependencias estratégicas para mejorar su resiliencia económica"

Fl documento no señala a ninguna zona concreta del globo cuando habla de reducir el riesgo y las dependencias, pero ahi es evidente que la Comision Furopea mira, sobre todo, a China. La UE necesita al gigante asiático si quiere tener garantizado el suministro de equipos y materias primas clave para la transición energética.

# El FMI elevará las previsiones de crecimiento mundiales por la fortaleza de Estados Unidos

Georgieva afirma que se ha evitado "una recesión mundial y un periodo de estanflación"

#### MIGUEL JIMÉNEZ Washington

La economia ha resistido mejor de lo esperado. Los escenarios más catastrofistas, que apuntaban a una recesión en todas partes, no se han materializado. Los representantes de los países de todo el mundo se citan la semana que viene en las reuntones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington eon algoparecido a una sensación de alivio. La economia no está en plena forma, pero tampoco ha descarrirado, gracias sobre todo a la fortaleza de Estados Unidos. En esecontexto, los economistas del FMI se disponen a elevar sus previsiones de crecimiento, segun adelantó ayer la directora gerente de esta institución, Kristalina Georgieva, en su discurso de apertura del telón de la asamblea.

"En nuestro informe Perspectivas de la economia mundial de



Kristelina Georgieva, antes de pronunciar su discurso en Washington ayer. JIMLO SCALZO (EFE)

la semana que viene veremos que el crecimiento mundial es ligeramente mayor gracias a la fuerte actividad en Estados Unidos y en muchas economias emergentes. A ello han contribuido la sobdez del consumo de los hogares y de la inversion empresarial, así como

la atenuación de los problemas de la cadena de suministro. Y la inflación está bajando algo más rápido de lo previsto", sostuvo Georgieva.

La directora gerente del FMI cree que la resistencia de la economia mundial se debe sobre to-do a los sólidos fundamentos ma-

croeconómicos que se habian logrado previamente y que se esta viendo favorecida por unos mercados laborales fuertes y una mano de obra creciente. "La fortaleza de la oferta de mano de obra se debe en parte a la inmigracion, que ha sido especialmente útil en países con poblaciones envejecidas", indicó en su discurso, en el Atlantic Council de Washington.

"En general, a la vista de este panorama, resulta tentador respirar aliviados", continuó, "Hemos evitado una recesion mundial y un periodo de estanflación, como algunos habian predicho. Pero sigue habiendo muchos motivos de preocupacion", matizo, "Las tensiones geopoliticas aumentan los riesgos de fragmentación de la economía mundial", añadió.

En general, recordó, la actividad es debil en términos históricos y las perspectivas de crecimiento se han ralentizado desde la crisis financiera mundial. Al catalogo de problemas se suma que la inflación no está totalmente vencida, como han puesto de manifiesta los ultimos datos en Estados Unidos. Al tiempo, las reservas fiscales se han agotado y la deuda ha aumentado. Ademas, "las cicatrices de la pandemia" siguen ahí. "La pérdida de produccion mundial desde 2020 ronda los 3.3 billones de dólares. y los costes recaen de forma desproporcionada en los países más vulnerables", dijo.

Georgieva no precisó cifras. Solo ha señalado que las previsiones de crecimiento mundial a medio plazo se mantienen muy por debajo de su media histórica, justo por encima del 3%. En todo caso, dejó claro que ese ritmo le parece insatisfactorio. La media historica (entre 2000 y 2019) venia siendo del 3.8% antes de la pandemia.

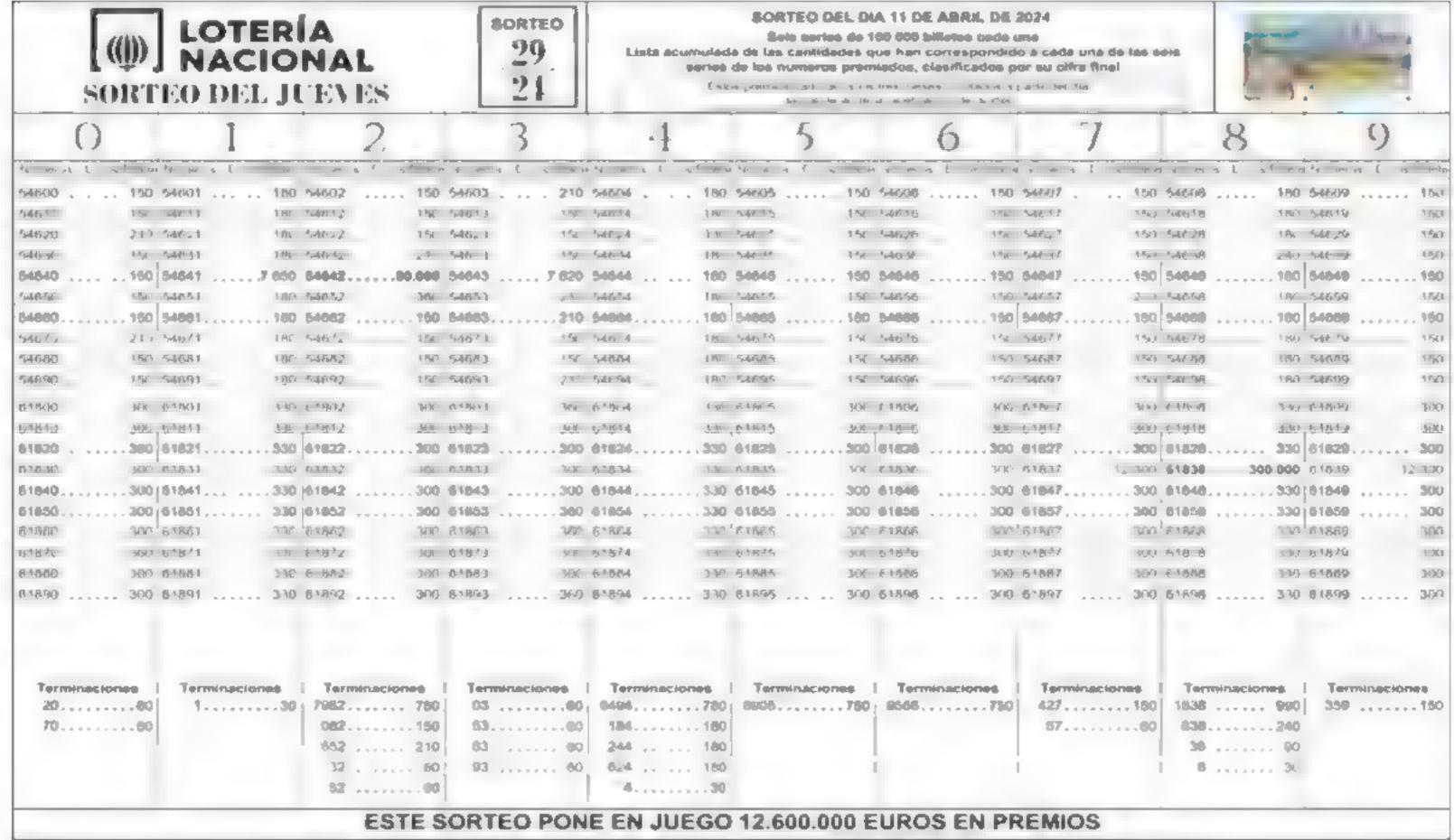

# Rato aprovecha su declaración para atacar a la Fiscalía Anticorrupción

El exvicepresidente acusa al organismo de "prácticas inquisitoriales"

NURIA MORCILLO / J. J. GÁLVEZ Madrid

Rodrigo Rato se desató ayer durante la segunda Jornada dedicada a su interrogatorio en el juicio que acoge la Audiencia Provincial de Madrid sobre el supuesto origen ilicito de su fortuna. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ocupó el cargo de vicepresidente durante los gobiernos de José Maria Aznar (PP), estallo contra la Fiscalia Anticorrupción, a la que atribuye la puesta en marcha de "practicas inquisitoriales" contra él. En un momento de su declaracion y tras lanzar varios dardos contra las acusaciones, el expolítico y exbanquero se ha enganchado con la representante del ministerio publico: "¡El respeto se gana!", le ha recriminado a la fiscul

Hasta ese instante, la sesión se habia desarrollado con relativa normalidad. A preguntas de su abogada, el exdirigente del PP volvió a defender su inocencia. aunque subió el tono respecto al dia anterior, cuando ya se nego a contestar a las preguntas de Antleorrupción y de la Abogacía del Estado.

Con muchisimos más reproches, Rato arremetió ayer de forma reiterada contras los investigadores: definió las acusaciones de la Fiscalia como "literatura cursi". El ministerio publico le pide una pena de cerca de 70 años de cárcel por el supuesto fraude de más de 8,5 millones de euros. La tension explotó después de que el exbanquero lamentase que todos los presentes llevasen años dedicando el tiempo a este

caso. "Los que nos tienen ocupados son estos señores", exclamó, mientras apuntaba con el dedo a las acusaciones, formadas por Anticorrupción y la Abogacia del Estado.

La fiscal Elena Lorente le recriminó esta actitud: "Apuntar directamente, al menos, a esta acusacion... Creo que se nos debe el debido respeto".

-Bueno, eso depende de lo que cada cual opine, señora fiscal. ¡El respeto se gana! Y, después de nueve años, yo tengo el respeto con usted que tengo que tener-, saltó de inmediato el exvicepresidente

-No vamos a entrar en discusiones aquí-, zanjó la presidenta del tribunal para calmar los animos.

-Bueno, pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su sitio-, ha seguido Rato. "Eso depende de lo que cada cual opine, señora fiscal. ¡El respeto se gana!", replicó el acusado. Al igual que durante la primera parte de su declaración el miercoles. Rato cargó contra la Fiscalia y los inspectores de Hacienda, a los que acusa de orquestar una "fieción": "Es demencial", eritteó, antes de atribuir al ministerio publico "prácticas inquisitoriales".

Segun sostuvo, él se ve obligado a demostrar en este proceso la falsedad de las imputaciones que se vierten en su contra, como el uso de testaferros para ocultar su fortuna.

"¿Por qué tengo que demostrar que no soy una persona? Esto de que yo tenga que demostrar que no soy una señora con una sieav (sociedad de inversion de capital variable] en Miami 🛴 se ha defendido el expolitico, que ha cargado en varias ocasiones contra la Agencia Tributaria por no tratarle en "igualdad de condiciones" en comparación con otros contribuyentes. Segun ha remachado, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude



En otro momento de la declaración. Rato achacó a las acusaciones un desconocimiento del funcionamiento del sistema financiero. Así, en respuesta a una pregunta de su abogada, que le mostró un documento que obra en el sumario sobre el movimiento de una de sus cuentas con distintas divisas, señalo con sorna: "Inglaterra tiene una moneda que se llama la libra y España tiene una moneda que se liama el euro, que cotizan distinto. Y unas veces, una sube; y, otras veces, una baja. Y como se ha puesto de relieve aquí, durante los 19 dias de periclales, esta

El exministro acusó a los inspectores de orquestar una "ficción" contra él

"No tenía la sensación de estar ocultando nada", dijo del capital en el extranjero



Rato, ayer durante su declaración, en una captura de video de la sala.

cantidad es exactamente la misma en libras trasladada en euros o viceversa". "Que la Administracion española nos pida respeto y no sepa que la cotización de las monedas cambia, pues qué quiere que le diga, no se lo puedo tener", espetó el otrora presidente de Caja Madrid y Bankia.

#### Regularización de fondos

La sesión de ayer de la vista oral comenzó sobre las 09.30. El julcio se reanudo directamente con la regularización de fondos que hizo Rato en 2012, cuando se acogio a la amnistia fiscal que impulso el Gobierno popular de Mariano Rajoy. El exministro de Economia. de Aznar, que el miércoles aseguró que parte de su fortuna procedia de una herencia de su padre que mantenia fuera de España. explicó que su intención era "repatriar el dinero" que guardaba en el extranjero y que "no tenia la sensacion de estar ocultando nada". "Nada más que la titularidad", "Eso lo reconozco", añadió.

En esta linea, sostuvo que, a su regreso a España en 2008 tras dejar el Fondo Monetario Internacional, tenia tres sociedades en el extranjero -- Westcastle, Red Rose Finantial y Vivaway— con poca rentabilidad y que, dado que en ese momento no se lo habia comunicado a la Agencia Tributaria, decidió sumarse en 2012 a la amnistia fiscal, al igual que otras "75.000 personas".

Para entonces, el exvlcepresidente ya se encontraba investigado en la Audiencia Nacional por su implicacion en el caso Bankia y, segun dijo, esta situación propició que decidiera repatriar su patrimonio. Segun afirmó, ese sumario le podia suponer consecuencias de responsabilidad civil y, aunque podría haber optado por "salvaguardar sus bienes" fuera del país, decidió no hacerlo.

La última fase del interrogatorio a Rato (a su abogada todavía le quedan preguntas por hacer) se ha reservado para el lunes. El tribunal aceptó la petición del exvicepresidente del Gobierno de empezar un nuevo bloque de preguntas en otra sesión, después de constatar que se encontraba "muy cansado".

Será el tercer dia de juicio que se dedique a su declaración. Mientras tanto, la vista oral continuó con la breve declaración del excuñado de Rato, Santiago Alarcó, quien solo ha contestado a las preguntas de su abogado y ha asegurado que ni conocia, ni gestionó ninguna cuenta ni empresa de Rato, ya que "no tenía poder de nada".

## El Supremo avala que Hacienda precinte las cajas fuertes de personas físicas en los bancos

N M. Madrid

El Tribunal Supremo ha ampliado su doctrina sobre el precintado de cajas de seguridad en el marco de inspecciones tributarias y ha determinado que la Agencia Tributaria puede adoptar dicha medi-

da cautelar sobre las cajas fuertes que personas fisicas tienen alquiladas en entidades bancarias sin la necesidad de obtener autorización judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que la semana pasada dietó una sentencia en los mismos términos en relacion a empresas

(personas jumdicas), insiste en que esta actuación no supone una "intensa" vulneración del derecho a la intimidad, ni del domicilio, va que este depósito se encuentra fuera la vivienda.

Asimismo, el alto tribunal apunta que la Ley General Tributaria habilita a Hacienda a realizar

ese precintado, si bien advierte de que los inspectores deben justificar la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida, "que en todo caso será temporal y modificable", para evitar la "arbitrariedad administrativa".

Los limites de Hacienda para el precintado de las cajas fuertes,

una técnica que se utiliza en el transcurso de una inspeccion fiscal como paso previo a su apertura con el fin de evitar que el investigado pueda alterar su contenido, es una discusión que lleva años en los tribunales ante la posible vulneración de derechos fundamentales, como el de la intimidad o la inviolabilidad del domicilio.

El Supremo ha rechazado la vulneración de dichos derechos cuando las cajas se encuentren en bancos. Cuestión distinta, advierte la resolucion, seria el caso de las cajas de seguridad en domicilios.

# Las centrales de carbón crecieron en 2023 a su mayor ritmo en siete años

China fue el país que más capacidad instalada sumó pese a su empuje en energías renovables

#### IGNACIO FARIZA Madrid

La transición energética está en marcha y las renovables -mucho más limpias y baratas- tienen las de ganar, tanto a medio como a largo plazo. En lo más inmediato, sin embargo, las señales siguen siendo desalentadoras: las centrales de carbón, de largo la forma mas sucia de producir electricidad, se anotaron en 2023 el mayor aumento de capacidad instalada desde 2016, segun las cifras del Global Energy Monitor. Aunque China -a la vanguardia en renovables, pero también en carbon-fue el principal responsable de este aumento, el resto del mundo también sumó potencla instalada por primera vez desde 2019, el año anterior a la pandemia.

Con todo, la organizacion, de corte ambientalista, confía en que este "crecimiento acelerado" de la capacidad de producción tenga una "vida corta". Su razonamiento es claro: lo ocurrido en 2023 es más producto del pequeño numero de centrales dadas de baja que de las nuevas instalaciones puestas en marcha, Y, dice, estos cierres deberían volver a ganar tracción más pronto que tarde, sobre todo en EE UU y en Europa. Al otro lado del mundo, las tornas solo cambiarán "si China toma medidas Inmediatas para cumplir su objetivo de cerrar 30 gigavatios (GW) de carbon en 2025".

El año pasado, el mundo puso en funcionamiento 69.5 nuevos gigavatios de carbón y solo 21 pasaron a mejor vida. El resultado neto fue un aumento anual de aigo más de 48 GW, hasta un acumulado de 2.130 GW. Reducir esta cifra es fundamental en la lucha contra el calentamiento global.

El Asia emergente, donde el crecimiento de la población y de la renta per capita siguen impulsando el consumo de electricidad, sigue siendo el principal responsable de este incremento de capacidad instalada. China sumó 44 GW en términos netos (ya descontadas las centrales retiradas), Indonesia agregó casi sels mas, India 5,5 y Vietnam 2,6. A renglón seguido, Japón - junto con Corea del Sur y Grecia, los únicos países del mundo rico que sumaron gigavatios de este combustible solido-agregó 2,3, Banglades 1,9 v Pakistán 1,7.

En el lado contrario, una decena de naciones redujeron su



La central de Niederaussem, en Alemania, ocivensens (GETTY)

capacidad instalada: EE UU (-9.7 GW, aunque mucho menos que en años anteriores: en 2022 jubiló casi 15), el Remo Unido (-3.1), Rusia (-0.7), Italia (-0.8) y el mayor consumidor de carbon de la UE, Polonia (-0.5), lideraron la tabla. Rumania se anotó una caida de 0.3 gigavatios; Finlandia, Eslovaquia y Chile, de 0.2; y Canadá, de 0.1.

#### Menos jubilaciones

"Desde el Acuerdo de Paris de 2015, casi todos los países han reducido la capacidad de sus centrales eléctricas de carbón en desarrollo. 5ın embargo, a pesar del prometedor impulso, la capacidad mundial ha crecido un H'v desde entonces, y el uso del carbón [para generar electricidad] alcanzó el año pasado su nivel más alto de todos los tiempos", aquilatan los técnicos del Global Energy Monitor en su monográfico anual sobre este combustible. "Aunque siguen presentándose planes y compromisos de eliminación gradual, en 2023 se retiró menos capacidad de carbon que

en ningun otro año de la última década". En China, los inicios de construcción de plantas aumentaron por cuarto año consecutivo y alcanzaron su nivel máximo en ocho.

El ente, del que forman parte decenas de organizaciones de corte ambientalista, apremia a los paises más dependientes de la generación con carbon a "aumentar sus compromisos de eliminación gradual y a asegurar que los anuncios se vean reflejados en planes de retiro planta por planta".

Segun sus cifras, solo el 15% de la capacidad operativa a escala global tiene un compromiso de jubilacion en linea con el Acuerdo de París, encaminado a que el calentamiento global no supere los 1,5 grados respecto a los niveles premdustriales. Para cumplir esa meta, el mundo deberra retirar 126 GW al año de aqui a 2040, O lo que es lo mismo, dos centrales por semana, "Si se tienen en cuenta los 578 gigavatios en fase de construcción o preconstruccion (578 GW), se requeririan cortes aun mas pronunciados".

# Ferrovial prevé cerrar este año su salida de Heathrow

#### JAVIER F MAGARIÑO Madrid

La primera junta de accionistas de Ferrovial como sociedad neerlandesa ha sido todo un paseo para el consejo de administración que preside Rafael del Pino. Durante su intervencion ayer, el ejecutivo no tocó asunto espinoso alguno, pese a la polénuca salida de España decidida por la firma de infraestructuras hace un año.

Sobre la operacion del momento para la compañia, la venta de su 25% en la operadora del aeropuerto londinense de Heathrow, el presidente de Ferrovial reconoció la complejidad de colocar el paquete junto al resto de participes que han ejercido el derecho de acompañamiento a esa operacion, totalizando un 60% en venta. Para cada una de esas acciones deben obtenerse las mismas condiciones económicas. Pese a elto, Rafuel del Pino ha afirmado que el cierre de esta desinversión deberia producirse a lo largo de este año.

Ferrovial firmó en noviembre un acuerdo con los fondos PIF y Ardian para el traspaso de su paquete en Heathrow por 2.370 millones de libras (2.772 millones de euros). Con esa valoración, el 60% se tasa en 5.690 millones de libras, lo que ha dificultado la operacion. En el mercado se especula con el interes de Mubadaia Investment, fondo soberano de Abu Dabi.

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, anunció también un plan estrategico hasta 2026, "en el que el foco estará en Estados Unidos y en la sostenibilidad".

#### Las Bolsas

| IBEX 35   | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW       | NIKKEI    |  |
|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| -1,16%    | -0,68%           | -0,47%   | -0,79%    | -0,01%    | -0,35%    |  |
| 10 649.80 | 4 966 68         | 7 923.80 | 17 954.48 | 38 459.08 | 39 442.63 |  |
| +5.42%    | +9,84%           | +2,00%   | +7,18%    | +2.04%    | +17,87%   |  |

#### Boisa española / IBEX 35

| STEERING CO.    | ORTHA  | MARO ALIADA DIA RIA. |       | #FP    |             | WARREDON AND N |        |
|-----------------|--------|----------------------|-------|--------|-------------|----------------|--------|
|                 |        | Energy.              |       | 94     | lytaly sic, | Alt 1) Impa    | ACTUAL |
| ACCIONA         | 107,6  | 0.8                  | 0.04  | 110.2  | 106.2       | 40 26          | -18.95 |
| ACCIONA ENERGIA | 10,83  | 0.47                 | 2,43  | 20.28  | 19.48       | 44.5           | -31,06 |
| ACERINOL        | 10,52  | -0 02                | -0.19 | 10 89  | 4 44        | 1.85           | -1.08  |
| ACS             | 37,6   | 0.06                 | 0.16  | 37.84  |             | 75.47          | -0,57  |
| AENA            | 172,8  | -5                   | -2.81 | 177.9  | 171         | 17.87          | 0,39   |
| AMADEUS         | 57,92  | -0 18                | -0.31 | 52 6   | 57.46       | 3.55           | -10,45 |
| ARCELORMITTAL   | 25,53  | -0 12                | 0.47  | 26 17  | . , 48      | 4 38           | -0,00  |
| BANCO SABADELL  | 1,469  | -0.041               | -3.13 | 1 527  | 448         | 53 15          | 36,25  |
| BANCO SANTARDER | 4,458  | +0 121               | -2 63 | 4 389  | 4.4.2       | . 4            | 21,00  |
| BANKINTER       | 6,896  | -0 132               | -1.88 | 7.068  | 6 F22       | Z9 8           | 21,43  |
| BBVA            | 10.12  | -0 305               | -2 93 | 10 395 | 9 586       | 58             | 28,73  |
| CAIXABANK       | 4,64   | -0.149               | -3.11 | 4,805  | 4.624       | 36.95          | 28,53  |
| CELLNEX         | 30,46  | -0.17                | -0.38 | 31.1   | 29.9        | 8 82           | -14,25 |
| COLONIAL        | 5,445  | 0.085                | 1,59  | 5.47   | 5 -25       | 8 38           | -18,17 |
| ENAGAS          | 12,6   | 0,1                  | 0.74  | 13,77  | 1351        | 26.51          | -11,56 |
| ENDESA          | 16,835 | 0.015                | 0,09  | 17 18  | 16.89       | 7.18           | -8,34  |
| FERROVIAL       | 34,2   | -0.32                | -0.93 | 34.5   | 23.94       | 27 9           | 4,54   |
| FAUIDRA         | 19,92  | -0 08                | -0.4  | 20 05  | 19.77       | 12 B           | 0,1    |
| GR FOLS         | 0,712  | -0 39                | ~4.28 | 9 26   | 848         | 3.8            | -41,11 |
| IAG             | 1,973  | -0 079               | -3 65 | 2,048  | 516         | 25 %           | 15,22  |
| BERDROLA        | 11,125 | 0.115                | 1.04  | 11 23  | 0.49        | 6.42           | -7.29  |
| INDITEX         | 43,44  | -0 18                | -0.41 | 43.8   | 433         | 43 44          | 10,63  |
| MORA            | 18,4   | 0.03                 | 0.16  | 18 47  | 18.2        | 45.55          | 31,21  |
| LOGISTA         | 25,94  | 0.02                 | 0.08  | 25,2   | 24 88       | 9 93           | 2,21   |
| MAPFRE          | 2,28   | 0,032                | -1.38 | 2,322  | 2 262       | 20 67          | 18,89  |
| MELIA           | 7,42   | 0.185                | 2,27  | 7,455  | 7 32        | 25 95          | 21,73  |
| MERLIN          | 0,01   | 0.085                | 9.87  | 9,81   | 3.7         | 24 13          | -2,34  |
| MATURGY         | 20,46  | 0.1                  | 0.49  | 20 92  | 20.24       | 2R 86          | -24,58 |
| RED ELÉCTRICA   | 15,51  | 0.07                 | 0.45  | 15.67  | 5 58        | 7.71           | 3,55   |
| REPSOL          | 15,38  | -0.3                 | -1.92 | 18.01  | 5 29        | 13 5           | 18,43  |
| ROYI            | \$1,6  | 0.3                  | 0.37  | 82.2   | 80 3        | 107 32         | 35,55  |
| SACYR           | 3,34   | -0.048               | -1 42 | 3.38   | 1 266       | t4 38          | 8,34   |
| SOLARIA         | 8,65   | 0 22                 | 2.33  | 9.905  | 9 04        | 40 45          | -49,33 |
| TELEFÓNICA      | 3,82   | -0.01                | -0.25 | 3.984  | 1,903       | 2 96           | 11,49  |
| GRICAJA         | 1,134  | -0 034               | -2.91 | 1 175  | 1 26        | 1 8            | 31,24  |

Diez meses después de la entrada en vigor de este derecho, apenas se tramita un millar y medio de solicitudes por reglas incapacitantes

# Solo 1.418 bajas por la menstruación: ¿vergüenza o desconocimiento?

#### SARA CASTRO Madrid

Diez meses después de la entrada en vigor de la baja menstrual, el I de junio de 2023, se han tramitado 1.418 solicitudes de este derecho laboral por tener una regla incapacitante, segun los datos recogidos por el Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de poços casos, teniendo en cuenta que alrededor de una de cada diez mujeres en edad reproductiva tiene endometriosis (alrededor de un millon en España), una de las enfermedades que provoca menstruaciones muy dolorosas. Anna Segura, de 36 años, es una de las demandantes. Convive con el dolor provocado por la menstruación desde que tiene 12 años. "Las compresas no me duraban ni una hora. tenta flojera en las piernas, estaba agotada y sin apetito. Cuando me recuperaba, ya temia que viniera la siguiente", cuenta ahora más alivlada porque está embarazada. Desde su aplicación, ha solicitado la baja en dos ocasiones: "Antes, me arrastruba del dolor en el trabajo". Los sudores frios, los calambres, los vómitos, la pérdida del conocimiento e, incluso. los ingresos hospitalarios no eran inusuales en el periodo menstrual de Segura. "He probado casí todos los antimflamatorios del mercado v. a veces, los tomaba cada ocho horas cuando se pautan cada doce. Estaba desesperada", relata

La reforma de la lev del aborto, que convirtió a España en el
primer país de la Unión Europea
en aprobar la baja menstrual, reconoce la consideración de situación especial de incapacidad temporal a aquellas mujeres con "dismenorrea secundaria", es decir,
con dolor de regla diagnosticado y asociado a afecciones como
pueden ser los miomas, la enfermedad inflamatoria pélvica, los
pólipos endometriales o la diflcultad en la salida de la sangre.

Pero no todas las menstruaciones dolorosas están cubiertas por esta baja. Rosa González, médica de familia en el centro de salud Salvador Pau de Valencia, matiza que la ley ignora en su normativa a dismenorrea primaria, el dofor de regla sin causa conocida y no diagnosticado, y considera que "piden la baja pocas pacientes, cuando se preveía una mayor cantidad de solicitudes". Fila solo ha prescrito tres. Sin embargo, "son muchas las que acuden a demandar tratamientos o analgésicos para combatir el malestar".

El presidente de la Sociedad Española para el estudio de los



Arriba, Galicia Méndez, de 38 años, en el vivero Flores de Patiño de Murcia, el dia 4. Abajo, Anna Segura, de 36 años, en Igualada (Barcelona) el dia 3. ALFONSO DURAN. MASSIMILIANO MINOCEI



Miomas y la Endometriosis. Francisco Carmona, añade otro posible motivo por el que las bajas están teniendo un numero de solicitudes limitado. Cuenta que varias mujeres le han transmitido su temor a ser estigmatizadas en el trabajo. "No quieren parecer flojas o ser señaladas por sus compañeros", explica. "Puede existir el miedo a ser etiquetada cuando se aspira a una carrera empresarial de éxito", reflexiona Segura.

Para quienes entran en la cobertura de la baja y optan por pedirla, la medida ha supuesto un alivio. Galicia Méndez, murciana de 38 años, tiene ovarios poliquisticos, un sindrome que provoca una alteración hormonal, y endometriosis, una enfermedad producida porque el tejido que cubre la parte interna del utero y sirve para albergar un embrión crece donde no debe. Segura tambien sufre está patologia y, además, presenta adenomiosis, otro trastorno ginecologico. "Una vez entré a urgencias tan manchada de sangre que los medicos pensaron que habia tenido un accidente", relata Méndez. A ella y a Segura les concedieron la baja menstrual cuando la solicitaron

La normativa española insiste en que "se trata de dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral", y en Francia, un grupo de diputados se sometieron en marzo a un simula-

"No quieren parecer flojas o ser señaladas por sus compañeros", señala un experto

La media de estas incapacitaciones es de tres dias, pero no hay límite temporal dor de dolores menstruales para debatir la aprobación de las bajas por reglas incapacitantes.

"Tengo sangrados muy abundantes que me provocan vómitos y mareos", explica Méndez, que ha pedido este derecho laboral temporal en una ocasión. En sus últimos empleos han entendido su diagnóstico, pero en los primeros no siempre la comprendieron, "La regla no duele tanto o qué quieres que haga yo", Va son dos de las respuestas que ha escuchado por parte de sus superiores en anteriores puestos de trabajo, algunos, además, de cara al publico y que requerían esfuerzo físico.

Son los profesionales de Atención Primaria quienes valoran la necesidad de los bajas menstruales en funcion del historial clinico de las pacientes. La doctora Gonzalez explica que, antes de la entrada en vigor de esta medida, a las mujeres con reglas dolorosas se les tramitaba una baja por enfermedad comun. Con este nuevo derecho laboral la prestacion económica se percibe a cargo de la Seguridad Social desde el primer dia de la baja en el trabajo, a diferencia de un proceso de contingencia comun ordinarlo en el que se abona a partir del cuarto dia.

"Esta baja para mi ha sido un alivio, sé que si la necesito no me perjudica económicamente y no tengo que hacer numeros el siguiente mes. No podia permitirme que el sueldo pudiese menguar cada 28 dias", explica Mendez. Sin embargo, todavía hay desconocimiento por parte de algunos profesionales sanitarios Clara Hernández, de 31 años, solicitó esta incapacidad temporal en dos ocasiones en su centro de salud de Vitoria (País Vasco) tras un par de intensos sangrados y cólicos, pero se la denegaron y le tramstaron otra, no remunerada desde el primer dia. Tiene endometriosis. Cuenta que la primera vez que la pidio le dijeron que "no existia" y la segunda que desconocian cómo tramitaria. Por ello, ha escrito una queja a Atención al Paciente y otra al Defensor del Pueblo. También se sienten excluidas de la baja las mujeres con patologias ginecologicas diagnosticadas que inhiben el sangrado con tratamiento hormonal pero que, en ocasiones, también sufren dolor. segun explica Susana González, presidenta de Endoeuskadi.

La media de estas incapacitaciones es de tres dias, pero no
siempre la regla afecta de la misma manera, puede ser distinta cada mes y cambiante a lo largo de
la vida. Por ello, cada vez que exista dolor, hay que iniciar una nueva
solicitud. No hay limite temporal
ni máximo de veces, se cubre el
tiempo que cada mujer necesite.
La comunidad en la que más bajas menstruales se han tramitado
es Madrid, seguida de Andalucía,
Navarra, Cataluña y Aragón.

Carmona advierte de que no hay que normalizar el dolor menstrual y defiende que "esta baja es un buen primer paso", pero insiste en la importancia de mejorar la investigación de la salud reproductiva femenina.



Una mujer utiliza una méscara de luminoterapia para tratar la piel, cerry

# Sanidad evalúa ocho nuevas pseudoterapias

El ministerio analiza la utilidad y seguridad de prácticas como el taichí o la luminoterapia

#### PABLO LINDF Madrid

Los beneficios del taichí son los propios del ejercicio físico y las ventosas que hacen vacío para alivíar dolores suponen un "riesgo" para los pacientes. Estas son algunas de las conclusiones del Ministerio de Sanidad, que ayer publicó ocho informes de sendas pseudoterapias, dentro del Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias (ConPrueba).

Entre los objetivos del plan está comprobar si tienen algun sentido, ejecutar campañas informativas que conciencien a la ciudadania sobre los peligros de las pseudoterapias, realizar modificaciones legislativas para perseguir la promoción y venta de terapias o artilugios con reclamos para la salud que no sirvieran para nada; y reforzar las garantias para que las actividades sanitarias se hagan por profesionales con titulación oficialmente reconocida.

Estos son los acho informes:

● Vacuoterapia. Se emplea en patologías osteomusculares y consiste en la aplicación de copas, de cristal o plástico, calentadas sobre la piel para hacer ventosa, en diferentes puntos del cuerpo. El informe concluye que "no se puede considerar una terapia segura debido a los riesgos inherentes por la aplicación de la técnica sobre el cuerpo humano, mayoritariamente en la vacuoterapia humeda, y el beneficio que

podrian mostrar se basa en estudios de baja cahdad".

- Talchi. Es un tipo de ejercicio que consiste en movilizar todos los musculos del cuerpo mediante movimientos suaves y sin curgas externas. Sanidad señala que "la mejoria percibida o el efecto neutro en diversas patologias, cuando se compara con otras modalidades de ejercicio adecuado al problema tratado, sugiere que el beneficio va ligado a la realización de una actividad física".
- Luminoterapia. Se trata dei uso de la luz con fines terapeutlcos en problemas de salud mental. Se aplica comúnmente con el uso de una caja de luz colocada aproximadamente a un metro de distancia a una altura dentro del campo visual. "Debido a distintas limitaciones metodologicas de los estudios incluidos, no es posible extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia y seguridad en problemas de salud mental", reza el documento.
- ◆ Respiración consciente. Consiste en estar presente de forma plena en el momento en que se realiza la respiración y sentir los efectos de esta sobre el cuerpo. Se usa para aliviar la angustia o estrés, ya que disminuye el ritmo cardiaco y frecuencia respiratoria a nivel físico. El informe concluye que "los estudios deben ser interpretados con cautela, no teniendo garantia de que sus resultados sobre eficacia sean extrapolables a la práctica clinica".
- Chi-kung, qigon. Combina ejercicios de respiración y movimiento. El estudio determina que podría tener el beneficio de una actividad fisica de bajo im-

pacto sobre las personas con enfermedades osteomusculares y en aquellas donde pueda contribuir a disminuir el estres y mejorar la calidad de vida con un riesgo bajo de efectos adversos.

- Zerobalancing. Es una técnica de trabajo corporal que usa presion con los dedos y estiramientos. Segun su fundador, Fritz Frederick Smith, involucra "energia y estructura" para lograr "un equilibrio en el individuo", El informe considera que con la información disponible no existe evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de la técnica en ninguna condición clinica.
- La aromaterapia. Utiliza aceites esenciales (extraidos de plantas) para mejorar el bienestar, reducir la ansiedad y otros sintomas clínicos emocionales y físicos. "Puede ser un recurso complementario de algun valor para el tratamiento de sintomas físicos y psicológicos en enfermedades cardiovasculares y dismenorrea. Los aceites esenciales son naturales pero no inocuos, y se han identificado eventos adversos leves asociados a su uso", advierte.
- Relajación por la inducción de sensaciones corporales. Son tecnicas, como el entrenamiento autógeno, que consiste en alcanzar un estado de relajación profunda a través de representaciones mentales de sensaciones físicas (calor, frío, pesadez) en diferentes partes del cuerpo. El informe concluye que "podria resultar beneficioso en la mejora de síntomas psicológicos y fisicos en distintas condiciones de salud". "Es necesario seguir evaluando la seguridad de estas técnicas", añade.

# Una de las científicas que más dinero genera no cobra por sus inventos

La burocracia impide que Giovanna Roncador se lleve un porcentaje de los beneficios de su trabajo contra el cáncer

#### MANUEL ANSEDE Madrid

La biologa Giovanna Roncador vive una situación "surrealista". Es una de las cientificas que más dinero genera en España gracias a sus invenciones, pero no recibe ni un euro. Roncador, nacida en la ciudad italiana de Trento hace 57 años, trabaja en una de las mejores instituciones especializadas en cáncer del mundo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas (CNIO), en Madrid. Ella dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales, unas moléculas que se diseñan en el laboratorio para unirse de manera especifica a determinadas celulas y poder. por ejemplo, diagnosticar linfomas. La venta de estos anticuerpos genera cerca de un millón de euros al año en derechos de explotación para el CNIO, pero la Institución, una fundación publica adserita al Ministerio de Ciencia, no reparte los beneficios con los Inventores desde 2020 por un embrollo burocrático kafkiano.

"Es una situación muy frustrante. ¿Por qué no se premia a los que trabajan bien?", lamenta la bióloga. Roncador diseñaba anticuerpos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) cuando la ficharon en 2000 para fundar el nuevo centro de referencia contra el cáncer en España. 5u mayor éxito fue desarrollar un anticuerpo especificamente dirigido a un subtipo de globutos blancos, lo que ha permitido revelar nuevos mecanismos de la respuesta inmunitaria. Su equipo lo diseñó junto a su colega Alison Banham, de la Universidad de Oxford. La británica cobra sus beneficios de explotacion desde 2004, pero Roncador solo los recibió entre 2014, cuando el patronato del CNIO por fin aprobo una normativa de reparto, y 2019, cuando el Ministerio de Hacienda paralizó los pagos.

La bióloga pone un ejemplo. Si una empresa gana 100.000 euros al año vendiendo uno de sus anticuerpos, el CNIO recibe unos 15.000. Tras descontar gastos y el porcentaje para la institución española, menos de 6.000 euros llegarian a los inventores. En el caso de su anticuerpo más exitoso, casi la mitad iría a Oxford y, de los

aproximadamente 3.000 euros restantes, Giovanna Roncador recibirta el 65% (unos L900 euros anuales); su mano derecha, la biologa Lorena Maestre, el 28% (unos 800 euros); y el jefe de la Unidad de Producción de Proteinas, Jorge Martinez Torrecuadrada, el 7% (unos 200 euros). Roncador y Maestre demandaron al CNIO ante un juzgado de lo social de Madrid en 2022, para evitar la caducidad de sus derechos. La investigadora calcula que la venta de 65 de sus anticuerpos ha producido más de 8,5 millones de euros de ingresos netos en las arcas publicas del CNIO desde 2004.

La institución empezó a repartir beneficios con sus inventores en 2014, pero dejó de hacerlo con los ingresos de 2020 y los años posteriores. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado —el órgano de control del sector público— recomendó entonces "la

#### El dato

8,5

#### son los millones de

ingresos que ha generado la venta de los 65 anticuerpos creados por Roncador a las arcas publicas del CNiO.

suspensión inmediata" del sistema de reparto. "Es un concepto normativo el de regalias que no existe en nuestra legislación y carece de desarrollo reglamentario", defendieron los auditores, adseritos a Hacienda

Medio centenar de investigadores del CNIO escribieron el 12 de diciembre de 2022 al Ministerio de Ciencia para comunicar que consideraban "inaceptable" tener que recurrir a los tribunales para cobrar un porcentaje por sus invenciones. El ministerio respondió que la nueva Ley de la Ciencia, reformada en junio de 2022, ya establece que los investigadores del sector público estatal se llevarán "al menos un tercio" de los beneficios generados por la explotación de sus inventos, "Estoy dando el impulso necesario para agilizar al máximo estos ultimos trámites", respondió la entonces secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, el 27 de diciembre de 2022

Casi un año después, el CNIO envió una propuesta oficial de un nuevo sistema de reparto en noviembre, a la Intervención General de la Administración del Estado.

Vidar Helgesen Subdirector de la Unesco

# "Europa se está calentando dos veces más rápido que la media mundial"

LUIS VELASCO Barcelona

Los mares y océanos han sido durante muchos años invisibles en la crisis climàtica. La capacidad reguladora del clima de esta gran masa de agua y su función nutritiva en la humanidad estàn cambiando a un ritmo vertiginoso por el aumento de las temperaturas, la sobreexplotación de la pesca y las masas de basura que se forman en los mares por las corrientes. Este panorama dramático se está tratando en Barcelona estos dias, donde la Unesco ha organizado la Conferencia del Decenio de los Oceanos.

Vidar Helgesen (55 años, Noruega), subdirector de la Unesco desde hace poco más de un mes y responsable de la Comisión Oceanografica Intergubernamental, está en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Abogado de formación, ha ejercido de ministro de Medio Ambiente en Noruega y ha sido director de la Organizacion de la Fundación Nobel. Su labor diplomática y su lucha por la preservación del medio ambiente le abrieron las puertas de la Unesco.

Pregunta. ¿Cuál es el reto más urgente respecto a los mares del mundo y cuales son los objetivos que marca la Unesco para 2030?

Respuesta. No podemos escapar de los veloces efectos del cambio climático en los océanos. Tenemos que resentarlos porque los necesitamos para salvar el plane-

ta. La Conferencia del Decenio de los Oceanos no trata solo de que los científicos se reunan. Movilizamos a la ciencia, la politica, la filantropia y las empresas para ampliar nuestros conocimientos y saber cómo, cuándo y dónde actuar

P. ¿Cómo definiría el momento actual que atraviesan los océanos?

R. Es dramatico. Los efectos de la contaminación por los plasticos, la pesca ilegal o la industria agricola no son uniformes. Europa se está calentando dos veces más rápido que la media mundial y, el Artico, cuatro veces más. Hay que sumar esfuerzos e inversiones para aumentar los mecanismos de control para afrontar los problemas que lo están provocando.

P. El año 2023 ha sido el mas cálido en la historia. Llevamos 400 dias consecutivos de record en las temperaturas oceánicas. ¿Como repercute esto en ecosistemas y comunidades costeras?

R. Una es que los ecosistemas se desplazan. Las altas temperaturas estan promoviendo migraciones de peces en zonas costeras donde antes no ocurrian y dependen de la pesca. En mi país (en el Ártico) se ha encontrado bacalao mucho más grande procedente del Atlantico por las altas temperaturas. Los cientificos creen que pueden desaparecer a largo plazo. El blanqueamiento de los arrecifes de coral, que está generando problemas de biodiversidad. Necesitamos mejores sistemas de observación para ver lo que pasa en tiempo real.



Vider Helgeson, ayer en Barcelona, ALBERT GARCIA

P. Hay cientificos que han alzado la voz ante un posible colapso de la corriente marina AMOC. que regula el clima templado en Europa. ¿Qué probabilidades hay de que suceda?

R. Es una de las grandes incertidumbres. Es posible evitarlo si emprendemos una acción climática eficaz y energica. Pero si continuamos con la trayectoria actual. de emisiones de gases tendrá consecuencias dramaticas, aunque no sabemos del todo cuales.

P. La sobreexplotación de la pesen es otro de los puntos que tratan estos dias en Barcelona y uno de los mayores problemas de los océanos. ¿Qué se puede hacer?

R. Primero, escuchar las evaluaciones de la ciencia, que deter-

"Necesitamos controlar en tiempo real lo que pasa en los mares"

"La producción de polimeros se va a duplicar de aqui a 2045"

nunen cuántas capturas y dónde se pueden realizar. Y luego traducir esa ciencia en políticas que se cumplan con un control estricto.

P. El Gobierno español avistó hace un par de años a embarcaciones marroquies utilizando unas redes kilometricas para pescar en la zona más occidental del Mediterráneo. Sistemas de pesca que estan prohibidos en Europa desde 2002 y, en Marruecos desde 2022, que son letales para muchas especies marinas.

R. Es la parte mas dificil de una buena gestion pesquera, el cumplimiento. Es necesario un gran mecanismo de control y de ejecución. Las nuevas tecnologias lo hacen mas fácil. Se puede observar por satelite, con GPS, drones... Pero es necesario tener la capacidad de interventr y exigir responsabilidades por infringir la ley.

P. ¿Qué proponen para lograr una cooperación internacional que salve los océanos, los mares y los ecosistemas marinos?

R. Aunque el mundo actual está polarizado, hemos asistido en los ultimos años a una serie de logros muy importantes en el ámbito oceánico, como el Acuerdo de Paris para el cambio climático o el de la Organizacion Mundial del Comercio para acabar con las subvenciones que contribuyen a la sobrepesea en muchos países. Son signos de que el mundo es capaz de unirse incluso cuando hay conflictos que desafían la cooperacion internacional. Estamos dañando la capacidad de producción, habrá más escasez de alímentos y seguirán subtendo los precios de los alimentos.

P. En el mar hay toneladas de vertidos y residuos de plasticos. ¿Como puede dejar de ser el mar un vertedero de estos polimeros?

R. Partimos de la base de que la producción de polimeros se va a duplicar de aquí a 2045. Los gobiernos deben plantear como son en la práctica los modelos de producción de sus países y cuales son las principales fuentes de contaminación por plásticos. No existe una visión global de la magnitud de esta contaminación que perjudica gravemente la vida marina.

# La Iglesia navarra participa en una comisión para víctimas de pederastia

AMAIA OTAZU Pampions

El Arzobispado de Pamplona y Tudela participará por primera vez en la comisión de reconocimiento de las victimas de ataques contra la integridad física, la indemnidad y la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia catolica en la Comunidad foral. La consejera de Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, comunicó la noticia durante la sesión plenaria de ayer. Esta comisión, pionera en España y fruto de la ley autonómica que reguló esta materia, ha reconocido oficialmente como victi-

mas de pederastia en el seno de la institución católica a 15 personas -10 hombres y 5 mujeres-, aunque se ha entrevistado a una veintena y tiene pendiente una lista de alrededor 60 solicitudes.

La comisión, que constata de manera individualizada la condición de victima de cada uno de los denunciantes, está compuesta por expertos de diferentes ámbitos --sociológico, educativo o del derecho-y, si bien la norma contemplaba desde un inicio la presencia de dos representantes de la Iglesia católica, la institución declinó su presencia. En aquel momento, en 2022, el portavoz del ar-

zobispado, Josetxo Vera, lo justificó aseverando que "no es bueno ser juez y parte. No se entendería que la Iglesia estuviera decidiendo quienes son victimas y quienes no lo son". El cambio de postura se ha producido con el relevo al frente de la diócesis navarra tras la jubilación en enero de Francisco Perez y la llegada del nuevo arzobispo, Florencio Roselló.

La consejera López detalló que su departamento tuvo una reunión con el nuevo arzobispo en la que este manifesto su voluntad de participar en el órgano. López considera que se trata de "un paso necesario y muy positivo" que

"debe contribuir à reparar el daño de las victimas, trabajando desde la empatia y el reconocimiento del sufrimiento causado y velando por la reparación de este daño". Esa voluntad la confirmó Alfredo Irujo, de la Oficina de Atención a las Victimas del Arzobispado de Pampiona y Tudela: "Es el momento de participar en los traba-Jos de esta comisión, después de los encuentros con las víctimas y también con miembros del Gobierno de Navarra. Para nosotros. en el centro deben estar todas las victimas de abusos, y por eso creemos que es importante participar en aquellos ámbitos en los que se quiere acoger, escuchar, proteger, reconocer y reparar".

Irujo asegura que este es un paso más en una labor iniciada por el anterior arzobispo. Perez llegó a reunirse con dos de las victimas del colegio diocesano

del Puy de Estella, en sendos procesos de justicia restaurativa. Un aspecto llamativo por su discordancia con la postura de la institución catolica en España. Hay que recordar que, rectentemente, en el listado de 806 casos que la Conferencia Episcopal reconocia en su informe Para dar luz -y que publicó EL PAÍS-, los abusos del Puy se consideran "no probados".

El Gobierno de Navarra garantiza el acceso gratuito a los procesos de justicia restaurativa a todas las personas que sean reconocidas como víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia catolica y que asi lo soliciten. Es la primera comunidad autónoma en reconocer esta prestación.

 Si conoce algun caso que no ha sido. decunciado o na figura en esta información, puede hacemosto llegar e través del correo electroruco abusos@elpais.es.

# Un circuito, muchos viajes







HASTA 500€ **EN CUPÓN REGALO DE** Et Corie males



**PRECIO TE LO IGUALAMOS** 

Italia multicolor

8 dias 7 noches

8 dias | 7 noches

Inchive 3 tenas y "Billionis.

Hoteles 4' • AD + X

Induye 12 comidas o cenas y 8 visitas



Gran tour de los Balcanes

Hoteles 4' + AD + X 8 dias | 7 noches Incluye 13 comidas o cenas y 9 visitas.

Bulgaria medieval Hoteles 4" - AD + X 8 d as 7 noches

144

1640

Sicilia magica

Hoteles 4" - AD + X 8 días | 7 noches Indry 8 condas o mas, 1" vera

1.358€

Hoteles 3\*/4\* • AD + 🛪 8 días | 7 noches TO BE A TO MINE A TOTAL OF THE PARK

Alsacia, Selva Negra y El Rin

Incluye 11 comidas o cenas y 12 visitas.

1.461€

Tesoros de Escocia Hoteles turista SUP / primera • AD + 🗷

Maravillas de Benelux

Hoteles 4" • AD + X 7 días | 6 noches Incluye 9 comidas o cenas y 12 visitas. 1.382€

Ciudades Imperiales Hoteles 4\* Mas + AD + X

8 dias | 7 noches Incluye 11 comidas o cenas y 7 visitas. 1.597€

Tesoros de Irlanda e Irlanda del Norte

Hoteles turista superior / primera • AD + 💢 8 días | 7 noches 1.927€ Induye 8 comidas o cenas y 10 visitas.



# \* DEPORTES



Los jugadores del Athletic con el capitán, Municin, levantando el troleo, durante su recorrido por la ría en la gabarra, vincent west incurens;

# Apoteosis en Bilbao al paso de la gabarra

Cuarenta años después del último título, más de un millón de personas copan los márgenes de la ría del Nervión para celebrar el título de Copa conquistado por el Athletic

#### JON RIVAS Bilbao

Fue lo nunca visto. Mas de un milión de personas coparon ambas márgenes de la ria de Bilbao para celebrar el título de Copa con a gabarra que surcó sus aguas, rodeada de más de un centenar de embarcaciones de todo tipo. Fue la flesta total, igual que las que contaba hace cuatro décadas Patxo Unzueta en las páginas de EL PAIS. Bilbao y Bizkaia se volcaron con el Athletic, pero también llegaron decenas de autocares desde Vitoria y mas de una docena desde Madrid. Todos los seguidores rojiblancos quisieron festejar un titulo que se resistió 40 años.

A la hora prevista, pasadas las cuatro de la tarde, comenzaron a entrar en la gabarra, atracada en el pantalán del centenario Club Marítimo del Abra, los directivos y los empleados del club. El director deportivo, Mikel González, besó el suelo de la embarcación, bien pertrechada

de comida y bebida. Poco despues entraron los jugadores, todos ellos vestidos con una camisa a rayas rojas y blancas, en recuerdo de la que vestian los heroes de 1984. Uno de ellos, Jon Aspiazu, segundo entrenador de Ernesto Valverde, llevaba la original, la misma que vistió 40 años atras, como componente de la plantilla

A unos metros, otra embarcación reunia a los familiares de los futbolistas y otra a los campeones de 1984. Andoni Zubizarreta. Manolo Sarabia, Txetxu Gallego, Dani, Liceranzu, Bolanos y otros veteranos que en su momento viajaron en la gabarra, repetian singladura.

Desde el primer momento, cuando la gabarra enfiló la ría entre Getxo y Portugalete, bajo el Puente Colgante, Iker Muniain, el capitán, tomó el mando de la nave, y monopolizó el micrófono desde el que durigia a sus compañeros, que saludaban incrédulos con lo que estaban viendo a babor y estribor. El viaje siguio entre Lamiako y Sestao. A la

Muniain, el capitán, tomó el mando de la nave y monopolizó el micrófono

Iñigo Martinez, jugador del Barça, disfrutó de la fiesta desde su propio yate

derecha saludaban miles de aficionados vestidos con la camiseta del Athletic. A la izquierda, en lo que fueron los Altos Hornos de Vizcava, un centenar de obreros con sus cascos, que trabajan en la Acema Compacta de Sestão, algunos de elios subidos a una grua, como los que aparecen en las fotografias de 1983.

Al paso por los astilleros Murueta, sonaron las sirenas del Arteaga, un barco que se construye en sus muelles, engalanado de rojo y blanco. Después llega-

ron Erandio a un lado y Barakaldo al otro, con los balcones abarrotados y gente en los tejados. Detrás de la gabarra, en la que los jugadores seguian con la fiesta, exhibiendo la copa a una margen y la otra, viajaban decenas de barcos.

En uno de ellos, el jugador del Barcelona Iñigo Martinez, con una fkurriña y un gorro negro, a bordo de su yate anclado habitualmente en el Puerto Deportivo de Getxo. Viajó a Bilbao a primera hora después de regresar de Paris, donde su equipo jugo contra el PSG.

#### Parada en San Mamés

Segun la comitiva se acercaba a Bilbao, arreciaban los canticos en las orillas. Y tambien en la gabarra, esta vez dedicados a los periodistas, cuando se acercaban al lado de su embarcación. "¿Donde esta la ibizaneta la ibizaneta donde esta?", en relacion a las informaciones sobre las vacaciones de los jugadores en

Ibiza, o "Ay el puro que?", sobre una fotografia de Iker Muniain con uno en las manos. No quedaba un hueco libre, salvo en los lugares vallados en los que, por precaución, se prohibió la entrada de espectadores. Por Lutxana, el Varkan Marmara, un barco gasero turco, también saludó con su sirena

Luego llegó la entrada en Bilbao por Zorrozaurre, y la gabarra se detuvo para lanzar petalos de flores a la altura de San-Mamés, en recuerdo de los socios fallecidos. Después, la gabarra cruzó bajo el puente Euskalkduna, el de Deusto, la pasarela Padre Arrupe, el llamado Papa Negro, gran seguidor del Athletic, el de la Salve y finalmente el puente de Calatrava, antes de desembarcar en el Ayuntamiento, donde esperaba una multitud. Allı los jugadores saludaron desde la balconada. "Por los que están, por los que se han ido, por quienes jugaron en el Athletic y no lo consiguieron, esto va por todos", resumió Iňaki Williams.



Raphinha celebra au segundo gol en Paris, JEAN CATUFFE (GETTY)

## Raphinha se sintió Ronaldinho en París

MVP del partido, el brasileño saca partido de su polivalencia en el frente de ataque

#### RAMON BESA Barcetona

El siempre altruista Raphael Dias, conocido como Raphinha, personificó el excelente sentido de equipo mostrado por el Barça en el Parque de los Principes. El exito personal del delantero, autor de sus dos primeros goles en la Champions en uno de los mejores partidos de la plantilla de Xavl, se conjugó por una vez con su habitual esfuerzo al servicio de los centrocampistas y defensores del Barça. La productividad del brasileño no acostumbra a estar en consonancia con su ingente trabajo porque acaba mal la faena que habitualmente concibe muy bien, más generoso que egoista como se supone debe ser un jugador que forma parte del ataque del Barcelona. Raphinha se intercambió por un encuentro el papel con Lewandowski sin dejar de ser Raphinha. El brasileño remató el juego asistencial del polaco, excelente con la cintura, y el futbol profundo de Lamine Yamal.

"Me salió uno de mis mejores partidos", admitió en la sala de entrevistas después de ser distinguido como el MVP del en-

cuentro ante el PSG de Mbappe y Dembelé. Muy pocos jugadores ntacan mejor el espacio y se desmarcan tan bien como Raphinha, un futbolista dificil de clasificar para la afición barcelonista, porque no tiene el virtuosismo de Neymar o Ronaldinho ni tampoco es tan anonimo como seria Paulinho, "Raphinha es diferente y diferencial, respondió Xavi "La intensidad y el dinamismo, su capacidad para intejar la presión alta, son vitales", añadió el entrenador del Barca. Hacía cinco años que los azulgrana no ganaban un partido de cuartos de final de la Liga de la Campeones en campo ajeno ya que la ultima victoria se dio en Old Trafford ante el Manchester United en abril de 2019 con un tanto en propia puerta de Shaw: 0-1. La marca del triunfo en Paris fue de Raphinha

A sus 27 años, la valoración del brasileño va en aumento justo despues de recuperarse de dos lesiones y cuando su nombre ha empezado a correr en el merca-

La valoración del jugador, recuperado de sus lesiones. va en aumento

"Me salió uno de mis mejores partidos", admitió tras sus dos goles al PSG

do de fichajes, conscientes los posibles compradores de las dificultades financieras del Barca y de su necesidad de arreglar el fair play financiero exigido por LaLiga. Al club todavia le quedan unos 30 millones por amortizar de un jugador, procedente del Leeds, que en 2022 le costó 48 millones fijos más 12 variables y cuyo contrato acaba en 2027. El agente del traspaso fue el que un año después es el director deportivo barcelonista; Deco. Una operación que puso en alerta a Dembelé. El francés fichó por el PSG no solo por dinero y por mejorar sus expectativas sino porque sintió que su titularidad podía estar comprometida con la llegada a la cuspide del organigrama deportivo azulgrana de Deco.

La situación, sin embargo, se complicó para Raphinha por la trrupción de Lamine Yamal y la ubicación de Gavi como cuarto volante en el rombo de Xavi. Incluso estaba la alternativa João Felix. Mas a gusto en la banda derecha, el brastleño ha encontrado su sitio en la izquierda por las lesiones y por su excelente rendimiento una vez mejoró su puesta a punto, ya decisivo ante la UD Las Palmas. "La ventaja que tiene es que pude jugar en cuatro o cinco posiciones de ataque", subraya Xavi, un tecnico que pide a Raphinha que controle la velocidad "A veces va demasiado acelerado por sus ganas", certifica Xavi Los numeros del brasileño invitan al optimismo: ocho goles (cinco en la Liga) y 10 asistencias, por 10 y 12 de la temporada pasada cuando ya fue resolutivo en varios de los partidos que acabaron 1-0 (Valencia, Osasuna y Athletic).

#### Apreciado por los técnicos

"Me tengo por un luchador", recuerda Raphinha, que tiene como idolos a Ronaldinho, Neymar y a Deco. "Si puedo hacer la mitad de lo que hicieron ellos en el Barça ya seria mucho", anunció el dia de su presentación. Aunque el azulgrana sabe que no tiene regate, ni uno contra uno, lampoco la pegada y menos el jogo bonito de los ilustres delanteros de Brasil, es consciente tambien de que pocos cuentan con una mentalidad tan fuerte como la suya, especialmente servicial "para ayudar a que el Barça vuelva a ser el Barça".

Raphinha siempre quiso jugar en el Barça desde que conoció de pequeño la ciudad de Barcelona en uno de los viajes de su padre. miembro de la banda de pagode que contrataba Ronaldinho para amenizar sus fiestas después de los partidos del Camp Nou

Raphinha pelea, recupera, gana y pierde balones y hasta decide partidos como el del PSG, seguramente el más importante en competición europea de la etapa de Xavi como entrenador del Barca, Raphinha se sintió Ronaldinho por un dia en Paris.

PAISAJES

ANDONI ZUBIZARRETA

## De ritmos y controles

no de los principios que acompañan a la preparación de un gran encuentro suele ir relacionado con controlar el ritmo del partido. Si me preguntan que es eso les diria, resumiendo mucho, que consiste en que el duelo se juegue al ritmo que le conviene a mi equipo. Como me dijo una vez Johan Cruyff antes de salir a jugar las semifinales de la Recopa en aquel estadio Delle Alpi que era la casa de la Juve: "Zubi, ya sabes, cuando ellos quieren descansar nosotros sacamos rapido pero sobre todo, cuando ellos quieran acelerar entonces tu trabajo es retardar el saque, bajar el ritmo del juego y desacelerar su intensidad"

Pues mas o menos en eso consiste el control del ritmo del partido. Claro, que estaba intentando encontrar buenos ejemplos en estos trepidantes cuartos de final de la Champions y, la verdad, es que no me sale ninguno. Se diría que, así en general, los ocho equipos han tenido sus tiempos favorables, sus momentos de intensidad y de dominio, eso que llamariamos la manija del juego y que han conseguido inclinar claramente. el campo en dirección a la portería del rival

¿Y qué te queda cuando el rival te quita el balon y ataca por oleadas? Si, puedes recurrir a aquello que Johan proponta, pero eso te da unos minutos de respiro nada mas. Puedes intentar tener el balon bajo aquel axioma de que si lo tengo yo no lo tiene el rival y así descanso, pero es que hoy cuando un equipo tiene la pelota cerca de su área puede ser la situación en la que esté más cerca de encajar un gol, ya que la Intensidad de la presión rival convierte la pelota en un artefacto pe-

> hgroso y un mai pase en jugada de peligro. Aquí sí que tenemos buenos ejemplos en el primer gol del Atlético contra el Dortmund tras recuperación cerca del área rival y también en el empate del Barça cuando un mal despeje de Donnarumma dejaba el balon para el Barça a 40 metros de la portería y Pedri Potter sacaba su varita para regalarle un caviar a Raphinha que finalizaba de forma excelsa

> Entonces, ¿como se superan esos momentos agónicos en los que el rival domina y nosotros no hacemos más que achicar agua de la defensa? Les cuento el sueno de un portero para estas situaciones: lo óptimo seria conservar la calma, mantener la estructura defensiva con las líneas juntas y



Pedri, ante el PSG.

dando pocos espacios al rival siendo intensos en cada disputa porque cada balon robado es oxigeno puro y, esto ya es para nota, intentar amenazar a la linea defensiva rival con algun pase a su espalda, con alguna jugada que hago retroceder a su defensa y que al dar dos pasos hacia atrás hace que nuestro rival nos conceda dos pasos de espacio en nuestra defensa y a partir de ahí poder respirar y comenzar a darle la vuelta al partido.Claro que todo lo escrito anteriormente es pura teoria, podria ser hasta mucho mas compleja, ya que en la voragine de un partido suele ser dificil tener lucidez cuando lo que el partido demanda es accion y no hay tiempo para la reflexión.

Algo de eso se vivió también en el Bernabéu con momentos para el Madrid y tiempos para el City en un ida y vuelta magnifico para el espectador neutral, pero tremendo para Ancelotti y Guardiola, que hubieran preferido ser los amos de la velocidad y el ritmo del partido. Pero el fútbol es, a estas alturas de la Champions, un juego que se escapa de lo predecible y que nos augura cuatro partidos de vuelta llenos de rock and roll, llenos de partidos dentro de cada partido, llenos de todo eso que hace del futbol un juego maravilloso

Ah, aquel consejo de Johan acabó muy bien porque aunque perdimos 1-0 conseguimos la clasificación para la final de la Recopa, qué tiempos aquelios. El único daño colateral fue que el árbitro me mostró una tarjeta amarilla a los 20 minutos y como ya llevaba otra eso me impidió jugar la final contra el Manchester United. No existe estrategia exitosa sin bajas,

DEPORTES

# Rocha, a un paso de la presidencia, declara como testigo por el caso Brodie

El dirigente extremeño pasará por los juzgados el mismo día que será proclamado virtual presidente de la RFEF

LADISLAO J. MOÑINO Madrid

El mismo dia que puede ser proclamado virtual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) porque la abogada Eva Parera y el periodista Carlos Herrera no han reunido los 21 avales requeridos para presentar las candidaturas, Pedro Rocha (Cáceres, 69 años) declarará como testigo de la Operación Brodie. Rocha comparecerá hoy ante la jueza Delía Rodrígo, que investiga presuntas irregularidades en contratos relacionados con la federación durante los ultimos cinco años.

La primera imagen de Rocha como nuevo mandamás de
la RFEF será entrando al juzgado número 4 de Majadahonda.
Alli tendrá que declarar sobre si
mientras fue presidente de la comisión gestora obstruyó a la justicia al no haber dado traslado de la
documentación que le fue requerida por la jueza a la federación
con motivo de las investigaciones
llevadas a cabo. Esto fue el desencadenante de la citada operación
que desembocó en el registro de
la sede federativa de la Ciudad del

Futbol de Las Rozas y en la detención de varios dirigentes federativos. La magistrada investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencía a organización criminal. En la causa ya están imputados entre otros el expresidente Luis Rubiales y el excomisionado externo de la federación Tomas Gonzalez Cueto.

Rocha no tendrá que responder solo sobre su presunta obstruccion a la justicia, tambien será interrogado por los abogados de las acusaciones. Ante estos deberá responder si tuvo responsabilidad como presidente de la comisión económica federativa en la adjudicación de contratos a la constructora Gruconsa, en la que trabaja un hermano de Pedro Gonzalez Segura, director de los servicios juridicos de la RFEF Los presuntos sobrecostes de los viajes de las distintas selecciones que investiga la jueza tambien estaran en el menú del interrogatorio al que será sometido el dirigente extremeño. Rocha, que acude a declarar como testigo, corre el riesgo de salir del juzgado si no como imputado con una nueva citación de la jueza. Si esto sucediera, se abriria un nuevo embrollo complejo de desmadejar. La federación ha apartado de sus funciones a todos los investigados en el marco de la Operacion Brodie. Se supone que Rocha no seria una excepcion, por lo que la Institucion volveria a quedar descabezada.

Rocha, que vive rodeado de



Pedro Rocha, en un acto en septiembre de 2023. 6 a BARROSO (SETTY)

Será cuestionado por no mandar la documentación requerida a la jueza

Tebas: "Tendrá que hacer cambios si quiere ser reciegido en otoño" conflictos juridicos que empañan su investidura, también está a la espera de lo que dictamine el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en relacion a la peticion razonada elevada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que se le incoe expediente por falta muy grave. En concreto, por no convocar elecciones a su debido tiempo y haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la comisión gestora. Al cierre de esta edición el TAD no se había pronunciado.

El tribunal deportivo también tenia que decidir sobre la impugnación de la convocatoria de las elecciones que presentó Miguel Galán, presidente la escuela de entrenadores Cenafe. Galan también solicitó que se restituyeran los 42 asambleistas que han perdido su condición tras haber cesado del cargo o perder la licencia.

Si el calendario electoral señalaba que ayer era el ultimo dia para que los candidatos entregaran los avales, para hoy fijaba la proelamación provisional de las candidaturas a la presidencia del futbol español. Como unico candidato que ha conseguido los avales, 107 ha presentado, Rocha será oficialmente presidente de la REEF el próximo lunes sin necesidad de que se celebren las elecciones previstas para el 6 de mayo.

Rocha ha enseñado museulo con los 107 avales, interpretados como una señal de la paz y de union del futbol español. Como sus antecesores, Angel Maria Villar y Luis Rubiales, ya podra defenderse de cualquier intento por derrocarle con la manida frase de "a mi me ha votado todo el futbol. Desde luego, es la primera vez que la totalidad de los presidentes de las territoriales y LaLiga están de acuerdo en un candidato. Javier Tebas hizo aver una defensa de Rocha como si este fuera un mal menor. "No es cuestión de continuismo. es la de buscar soluciones al problema que hay. Que viene desde la época de Villar, al que tambien denuncié en 2004. Vamos a buscar soluciones y podemos encontrar miles de personas mejor que Rocha, pero ¿hay alguna viabilidad de que esa persona pueda ser presidente de la federación? No", argumentó el presidente de la patronal durante un acto. En su exposición, Tebas se permitió licencias que en otros tiempos hubieran sido impensables, como exigir camblos Internos en la RFEF a cambio de su apoyo, lo que delata la debilidad de Rocha y de la institución. "Veremos de qué gente se rodea. Tendrá que hacer camblos si quiere ser reelegido en otoño", advirtió Tebas.

# Alonso renueva con Aston Martin y competirá al menos hasta los 45

ORIOL PUIGDEMONT

Fernando Alonso no dejará de correr en el Mundial de F-1 hasta los 45 años, después de que Aston Martin, equipo con el que compite desde la temporada pasada, hava anunciado la renovacion del español, que ha firmado un contrato multianual. La ampliación de esta alianza significa que Alonso volverá a correr con un motor Honda, habida cuenta de la entrada en escena de la compañía japonesa, que suministrará los propulsores a Aston Martin desde 2026. La operación resuelve una de las incógnitas de un mercado que despertó antes que nunca, tras el anuncio de la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari con vistas a 2025. Esa maniobra generó una reaccion en cadena que, unida al terremoto interno que ha impulsado la división ejecutiva de Red Bull, abre algunas vacantes muy apetitosas.

En las últimas semanas, los rumores acerca de una posible incorporación del asturiano a Mercedes se incrementaron. aunque él, de viva voz, se encargó de rebajarlos. "No me resultaria demasiado atractivo recalar en una escudería que en estos momentos está por detrás", declaró el ovetense, tras finalizar el quinto en Japón. La renovación de Alonso despeja uno de los interrogantes más relevantes del momento, pero no el unico. Que el bicampeón del mundo con Renault (2005 y 2006) no se subira a una Flecha de Plata, y eso, se-



Fernando Alonso.

guramente, permite concluir que desde la marca de la estrella ya han elegido a su candidato.

Aunque el sueño de la cupula de la compañía de la estrella tiene el rostro de Max Verstappen, no parece sensato pensar que el holandes pueda abandonar Red Bull. Y luego está Carlos Sainz, que todavía está buscando acomodo y que se reivindica de la mejor manera posible, desde lo alto del podio. El español es el objetivo prioritario de Audi en el desembarco de la firma de los aros, confirmado como fabricante para 2026.

Al igual que Alonso habia insistido en que queria renovar con
Aston Martin, la idea de la escuderia britanica también era la de
retener al piloto asturiano, que a
sus 42 años no da sintomas ni de
agotamiento ni de aburrimiento.
Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha celebrado la renovación
del asturiano: "Asegurar a Fernando a largo plazo con Aston
Martin es una noticia fantastica.

Hemos construido una relación de trabajo solida durante los últimos 18 meses y compartimos la misma determinación para que este proyecto tenga éxito. Fernando ha sido honesto con sus palabras: cuando decidió que queria seguir pilotando, habló con nosotros primero. Demuestra que cree en nosotros y nosotros creemos en él".

Tras una primera experiencia (2023) vestido de verde que salió mucho mejor de lo que esperadoo terminó el cuarto en la tabla de puntos gracias a los ocho podios-, el arranque del segundo ejercicio de Alonso en Aston Martin no ha sido tan brillante. Su mejor resultado en las cuatro primeras paradas del calendario de esta temporada es la quinta posición en la que terminó en Yedda. Además de los dos campeonatos mundiales, Alonso ha logrado 32 victorias en la Fórmula I. La última fue en mavo de 2013 en el Gran Premio de España,



Yulenmis Agustar lanza la jabatina en la Diamond League de Paris el 9 de junio de 2023. b. M. IGETTY

La lanzadora de jabalina, "cubana de corazón" y residente en Galicia, recibe el pasaporte español para los Juegos de París

# De Cuba para España, Yulenmis Aguilar, atleta de talla mundial

CARLOS ARRIBAS Madrid

En Bayamo, donde Yulenmis Aguilar nació en 1996, nostalgia de Sierra Maestra y el cuartel Moncada, se compuso el himno de Cuba, "Al combate corred bayameses". y Santa Clara, donde se casó y vivió, es la ciudad protagonista del himno al Che Guevara que tantos cantan aun las noches de melancolia revolucionaria. Tanto fulgor combativo con el que creció se dísipó, polvo, en la cabeza de Aguilar, la mejor lanzadora de jabalina cubana entonces, en 2018, y plusmarquista mundial junior (63,86 metros), cuando choco con un sistema deportivo que la rechazó sin más explicaciones. "Yo era una niña de 21 años que llevaba 10 dedicada al deporte cuando me dijeron que no contaban mas conmigo", dice la atleta, que vive en Oleiros (A Coruña) desde 2020 y que acaba de recibir la nacionalidad española. "Fue un momento muy dificil de superar, más a nivel personal que deportivo".

Aguilar ya participó a los 19 años en los Juegos de Rio 16 y a los 20 en los Mundiales de Londres. "Cuando ya no les valia, me dejaron. Pero sigo sin entenderlo porque yo era la mejor cubana, sacaba cinco o seis metros a las demás", dice la atleta, que rechaza que su orientación sexual influyera en la decisión de descartarla del centro de alto rendimiento de La Habana. "No sé lo que pensarán en privado los dirigentes,

pero nunca noté un sentimiento de homofobia. Nunca dire que me echaron por eso. En Cuba ya aprobaron el matrimonio homosexual y yo me easé alli el verano pasado. Mi esposa sigue en Santa Clara y voy un par de veces al año"

Aguilar empezó a trabajar en un gimnasio privado y a estudiar en la universidad, y se olvidó de la labalina. "Lo dejé completamente. No peleé por volver". Aunque intentó seguir compitiendo, se quedó sin capacidad de resistencia. "Llego un momento en el que comprendí que en Cuba mi vida no tenia futuro", dice Aguilar, cuyo deseo confluyó en 2019 con las preocupaciones de Raimundo Fernandez, un entrenador de lanzamientos en A Coruña a quienes algunos tecnicos cubanos alertaron de su situación. "Ese talento no se podia dejar alli. Yo sabia por todas las lesiones que habia pasado, de hombro, de rodilla, de cartilagos...", dice el tecnico gallego. "Le ofreci un contrato de trabajo como entrenadora y aqui se vino"

"Es muy emocionante pensar que voy a competir por un país que me quiere"

"Llegó a Galicia rota y con 20 kilos de más, pero tenia brazo", dice su técnico Cuando llegó a Galicia, Fernandez se encontró con una mujer rota fisicamente y con 20 kilos de mas. "Los tobillos no le dejaban hacer nada, pero todavia tenia brazo, que es lo que importa", dice el entrenador. "Pero el primer año fue terrible", dice Fernandez. Un año despues, todo empezó a ir bien. "Y ya en 2022 fue la explosion. Su físico cambio radicalmente. En verano hizo su mejor marca, 64,16 metros en el Campeonato de España",

Exceptuando a la jerezana

Mercedes Chilla, plusmarquista nacional con 64,07 metros y bronce en los Europeos de 2006. España nunca ha tenido una lanzadora de jabalina de talla mundial. Aguilar, 1,67 metros, 70 kilos, posee la mejor marca mundial del año 63.90m, a 10 centimetros de la minima para los Juegos de Paris. en los que estará con toda seguridad, si no se rompe antes, por su clasificación en el ranking mundial y porque lanzará más lejos antes. "Claro que Santa Clara es el Che y esa cancion. Para mí es algo normal, sin más ni mas. Pero la siento. Soy cubana y seguiré siendo cubana toda la vida, soy cubana de corazón, pero en París, si Dios quiere, defenderé la camiseta de España con mas amor que nada. Es muy emocionante pensar que voy a competir por un pais que me quiere", proclama. "É iré con grandes objetivos, como minimo para pasar a la final y pensando que puedo ganar una medalla en Paris, ¿por qué no?".

Preolimpico balonmano

# Las Guerreras se acercan a los Juegos

España derrota con autoridad a las checas y encara a Argentina, un rival menos temible

LORENZO CALONGE Madrid

Las Guerreras se adentraron en el precipicio del preolimpico con el mal recuerdo del Mundial de hace cuatro meses. Ahi. ademas, les esperaba la Republica Checa, que en el campeonato de finales de 2023 les habia propinado un correctivo considerable (30-22) que les terminó descabalgando de la cita. Pero. de repente, con el abismo bajo los pies, brotó la mejor Espaha de los últimos tiempos para acercarse a los Juegos de Paris. Si hoy derrota tambien a Argentina (21.00, Teledeporte), un rival menos temíble. España se asegurará el billete olimpico, o se quedará a un palmo, segun el resto de resultados.

A la selección le funciono todo y todo el tiempo. Bordó el primer acto y manejó sin problemas el segundo, Atacó bien. que se dejaron abierto el grifo de las pérdidas (23). Por una vez, no fue el problema de España (11).

Con Mireya González al volante, la selección siempre fue en linea recta. Había advertido Ambros Martin de que buena parte del éxito se encontraba en el repliegue defensivo, y a eso se entregaron sus muchachas. Corrían hacía atrás para frenar las transiciones checas, y también las contenian en estatico.

El estirón fue definitivo: del 6-7 en el munuto 12 se pasó al 10-19 del descanso. Todos los problemas estaban en la costa checa, una máquina de perder balones, algo que sirvio a la selección para casugar una vez tras otra a la contra.

Ni siquiera hubo un minuto de Intriga tras el intermedio. La Republica Checa continuó dejándose la vida con tantos errores y España convirtió el choque en un tramite, ya con la segunda unidad en cancha. La diferencia no bajó de los ocho goles. Una jornada de triunfo, alivio y reivindicación para un equipo sufriente. El objetivo es no depender, o hacerio lejanamente, de la ultima jornada, el domingo contra Paises Bajos.



O'Mullony intenta lanzar en una acción del partido. M. LORENZO (EFE)

castigó a la contra, y se aplico en defensa sin sus clásicos apagones. Cuando más apretaba la soga, nadie fue más lucida que Mireya Gonzalez, lider de unos minutos de mucho peso para dejar la torde cast finiquitado en el descanso: 10-19. Entre su finura en ataque y las clavijas bien apretadas en defensa de todas, España resolvió con enorme autoridad un encuentro que habia sido considerado una final-Y eon el añadido de vencer por 10 dianas, un colchon nada despreciable si todo llega a definirse por la diferencia de goles.

Apenas hubo rastro de la Republica Checa que torturó a la selección el pasado diciembre. Solo Cholevova tuvo algo que decir: siete dianas. Quizá lo más ulceroso para sus intereses fue





REPÚBLICA ORUGA

ESPAÑA

Pabellan Torravieja. 2.000 aspectadores.

Rep. Checa: Kudiachova Sustackova (1)

a Frankova (2) Zachova (1). Jerabkova (2)

Maia (1) y Cholevova (7 lp) —siete inicia:—

Stefinerova (2). Striskova, Kuzova, Kordovska

Desortova (1). A. Frankova (2). Dresslerova

Kovarova (2) y Novotna (ps)

España: Castellanos, Gutterrez (3), M. López (4) Gasama, Farnández (4, 1p) Barbosa (3) y Gonzalez (7) Etreberria (1), González (1), Arcos (2), Arderios (1p) S. López (2) Tehaptehot (1) So Delgado (1), D'Mollony (1) y Zogbi

Parciales cada eineo minutos: 3-2-5-8.6-9 7-12-9-15-10-19 —descanso — (1-21-13-22 15-24-16-26-18-27 y 21-31

Arbitre: A. Konpeanin y D. Konpeanin Des minutus a Jerabkova, Kusova, Kordovska (2) Gutiérrez, Delgado, Etreberna y Tchaptobet DEPORTES

#### Masters de Augusta

El torneo, donde una entrada vale 2.000 euros, restringe la tecnología que cambia la manera de ver el deporte en vivo

# El último reducto que resiste la tiranía del teléfono móvil

JUAN MORENILLA Augusta

La tradicion nació en 1963. Fred McLeod y John Hutchison se convirtieron entonces en los primeros honorary starters del Masters de Augusta, los encargados de realizar una especie de saque de honor del primer grande de la temporada. La costumbre ha crecido hasta hoy como un pilar del museo que es este torneo donde el tiempo parece haberse congelado. Gary Player (88 años), Jack Nicklaus (84) y Tom Watson (74), 140 participaciones en el Masters y II chaquetas verdes entre los tres, dieron ayer el golpe de salida en el gran templo del golf

Augusta es Augusta, con su robusta hilera de tradiciones tan firmes como la piedra. Poco linporta lo que suceda fuera de estas puertas, lo que cambie el mundo. la sociedad o la tecnologia. Aqui el campo es el mismo, con sus azaleas y sus pinos, los caddies siguen vistiendo de blanco y todo permanece en el mismo lugar desde hace décadas. Si de repente hubiera un viaje en el tiempo. un salto al pasado o al futuro, en el Augusta National nadie lo notaria. Un espectador de los años cincuenta del siglo pasado podría aterrizar en el Masters de 2024 y apenas le extrañaman las diferenclas de vestimenta. El núcleo de esta particularidad es la prohibición de entrar con teléfonos móviles en el selecto recinto.

LeBron James se convierte en el maximo anotador en la historia de la NBA y en la grada del pabellon es dificil encontrar a un espectador sin el móvil entre su cara y un momento único. El espectaculo se consume a través de la cámara en lugar de la propia mirada, como si tuviera mas valor registrar en el dispositivo electronico un instante que ya graban decenas de cámaras que vivirlo en persona, el valor diferencial de estar alli presente. Lo mismo sucede en cada deporte, en cada torneo, en cada partido. Menos en el Masters de Augusta, un acontecimiento único en el mundo. Nadie tenía un móvil en la mano cuando Tiger Woods ganó en la inolvidable edición de 2019, o el año pasado cuando Jon Rahm tocó el cielo, ni ayer cuando el mito Nicklaus volvió a tomar un palo de golf. Y cada espectador pudo sentir esas emociones en su piel

"Deberia haber mas torneos que hicieran lo mismo, restringir los telefonos", opina Rahm. "el ambiente aqui es tan especial precisamente por eso, porque no tienes distracciones, es puro amor al deporte. Ojala hubiera mas torneos así". Augusta tiene sus leyes. No se permiten los telefonos. Si los relojes inteligentes, aunque no para enviar mensajes de texto y correos electrónicos, ni para hacer fotos. También están prohibidas las banderas y las sillas que no sean las del propio



Sergio García, aver en el primer hoyo de Augusta. MIKE SEGAR (REUTERS)

#### Ana Botín sigue a Jon Rahm

El Masters comenzó con dos horas y media de retraso. El anuncio de fuertes vientos y de tormenta electrica llevé al torneo a tomar esta medida ante el miedo a una cancelación. Sin embargo, la lluvia cayó sobre todo durante la noche y el campeonato arrancó en medio del calor y el sol. José Maria Olazabal cerró la jornada con cinco golpes sobre el par. Sergio Garcia empató con el campo y Jon Rehm, seguido durante su partido por la presidenta del Banco Santander, Ana Botin, vestida con la chaqueta verde como una de las pocas mujeres socias de Augusta, completaba al cierre de esta edición los nueve primeros hoyos con -2.

Masters, todas de ese verde tan característico para que la imagen de television sea idilica. Tampoco se puede correr por el campo. Si alguien lleva la gorra al revés, le pediran amablemente que se la ponga con la visera hacia delante. Pero si alguien saca un móvil del bolsillo, firmará su condena (para llamar estan las tradicionales cabinas). "La violación de estas politicas expondrá al titular del pase a la expulsión del recinto y al comprador a la pérdida permanente de sus credenciales", avisa la organizacion. Las acreditaciones de prensa incorporan un chip que permite saber al Masters donde está el periodista en cada momento.

Una entrada es un tesoro. Los socios controlan el flujo de unos billetes a precio de lujo. Un aficionado que pretenda acudir al Musters deberá pagar unos 1.500 euros por acceder a una ronda de prácticas (entre lunes y miercoles), y más de 2.000 por cada una de las cuatro jornadas (de jueves

a domingo). Unos 40.000 espectadores pisan anualmente la pradera de Augusta durante la competicion. Y dejan tras ellos un reguero de dinero. La tienda del campo es una mina de oro con larguisimas colas que factura 10 millones de dólares cada dia (277 por segundo) porque los productos del Masters solo se pueden comprar alli y durante esta semana. La comida, eso si, resiste a la inflación: 1,5 dolares el sándwich de pinuento y cinco una cerveza.

Todo es unico en Augusta, un gigante que no para de crecer y donde esta semana aterrizan 1.500 aviones privados. El próximo año abrirá un aparcamiento subterráneo para los jugadores y al siguiente levantará un edificio de tres pisos con todas las comodidades para los golfistas y sus familias. Los drones sobrevuelan ya el campo, y no se descarta ampliar las 7.550 yardas que hoy tiene el recorrido, puede que hasta la linea roja de las 8.000. Eso sí, el móvil ha de quedarse en casa.

#### Masters de Montecarlo

# La tierra de lo imprevisible

ALEJANDRO CIRIZA

Algunas cosas nunca cambian. Por ejemplo, la maia uva de Daniil Medvedev cada vez que pisa za tierra batida, superficie que le provoca alergia y que, con mas frecuencia de la que a él le gustaría, también le saca da sus casillas. Sucedió ayer Montecarlo, donde se inclinó en la segunda ronda ante su compatriota Karen Khachanov (6-3 y 7-5). Antes de retirarse al vestuario hizo de las suyas: un raquetazo contra el muro del fondo y gritos contra el juez: "Ayer la pelota era mala, y se cantó buena, esta vez tambien ha

sido mala... ¿Quién asume la responsabilidad? ¡Abre los malditos ojos!¡Haced algo!".

Campeón el curso pasado en Roma, en una de esas carambolas difíciles de entender, no parece que esta temporada vaya a conseguir tampoco sobreponerse a un terreno que sencillamente le supera. Así que las posibilidades de que pueda presentarse en el próximo Roland Garros a partir del 26 de mayo— como candidato real se antojan algo más que remotas. Él es, de alguna forma, uno de los pocos elementos más o menos previsibles que ofrece la actual gira de tierra masculina.

porque todo lo demás está envuelto de una extraña atmósfera: de momento, Rafael Nadal no ha llegado a tiempo y su reaparición si asi sucede— es toda una incognita, y los teoricos aspirantes bien desprenden dudas (Novak Djokovic), todavia no han desembarcado (Carlos Alcaraz) o bien no han demostrado todavia su pericia en arena (Jannik Sinner).

Sobre el papel, hoy por hoy seria Djokovic el que tendria todos los numeros para entronizarse otra vez, pero las circunstancias que rodean actualmente al serbio citado hoy con De Miñaur tras imponerse ayer a Musetti



Novak Djokovic. J. FDINEY (GETTY)

por 7-5 y 6-3— lo situan en el plano de lo imprevisible. Al extraño rendimiento del primer trimestre le acompañan algunas declaraciones que marcan su estado actual. "Sinceramente, mis expectativas no son muy altas", dice

Y en la misma linea se expresa Sinner Lanzado -24 triunfos en 25 partidos este ejercicio—, el joven italiano aún no domina un territorio en el que ha ofrecido indicios, pero en el que hasta ahora ha firmado resultados más bien discretos para un tenista de su potencial. Desbancó recientemente a Alcaraz como numero dos y encara la gira como un desafio a si mismo, confiado en adaptarse a los siempre exigentes códigos de un hábitat de mero paso en el calendario moderno. Superior aver a 5truff (6-2 y 6-2), se medírá esta tarde con Holger Rune (7-6(9), 3-6 y 7-6(2) a Dimitrov).





OFENBACH ANA MENA
DANI FERNÁNDEZ ÁLVARO DE LUNA
ABRAHAM MATEO DAVID OTERO
EUGENIO Y SEBASTIAN ESQUIVEL
BERET VICCO WALLS
MARLON DEPOL BOMBAI
PAULA KOOPS ALMÁCOR
Y DESDE OT
NAIARA PAUL THIN RUSLANA



# **HOY A LAS 20:00H**

DISFRUTA DE UN FESTIVAL A TODO COLOR EN:













# " CULTURA

Kristen Stewart Actriz

# "Hacer la misma película una y otra vez es horrible y deshumanizante"

Convertida en estrella del Hollywood más audaz, la actriz estrena el 'noir' lésbico 'Sangre en los labios'

#### ALEX VICENTE Berlin

Sentada en la recepcion del mugriento gimnasio que regenta en medio del desierto de Nuevo México, Kristen Stewart (Los Ángeles, 34 años) parece soñar con una vida lejos de tan penoso lugar. Peinada con un asimetrico corte mullet -- corto por delante, largo por detrás- y vestida con estudiado desaliño, aparece en pantalla por primera vez para desatascar un inodoro. A su alrededor, cuerpos sudorosos se someten a la dictadura del fitness y se inyectan cócteles de anabolizantes para plegarse a su dogma; sin esfuerzo no hay recompensa; no se gana musculo sin sufrir. "El dolor es la fragilidad que abandona el cuerpo", reza un cartel colgado en la pared. Sucede en los EE UU de finales de los ochenta, los del reaganismo tardio, pero podria transcurrir hoy en cualquier lugar

Ast son los primeros segundos de Sangre en los labios, el sorprendente noir lesbico que llega hoy a la cartelera protagonizado por una Kristen Stewart (Los Ángeles. 34 años) que ya no se parece a la que soliamos conocer. Otras actrices se habrian asustado con este material, violento y excesivo, que incluye sexo duro y asesinatos en serie, dosis de pulp fiction y otras tantas de body horror Ella no tuvo ningún miedo. "Me divirtió esta pesadilia sórdida, aunque no sea solo eso. Cuando leí el guion, me pareció que contema multitudes", respondia a finales de febrero en una suite de hotel de Berlin, de paso por el festival de cine de la capital alemana. "En cada entrevista me preguntan: '¿Qué quieres que se lleve la gente despues de ver la película?'. Supongo que quieren que responda que mis proyectos aspiran a cambiar el mundo, a hacernos mejores personas. Pero no hacemos cine para eso. Hacemos cine para hacernos preguntas sobre quienes somos. Me gustó que la pelicula fuera moralmente ambigua. Como mujeres, siempre se nos pide hacer lo correcto. A los hombres no les pasa".

Stewart interpreta a la hija de un mafioso local (Ed Harris, espeluznante) que intuye una via



Kristen Stewart, el 13 de marzo en Nueva York. Jose Perez (GC IMAGES)

de escape hacia un futuro mejor cuando conoce a Jackie, una bella culturista a la que interpreta Katy O'Brian, exluchadora de artes marciales con la cara de Maria Schneider y el cuerpo de Hulk. Su objetivo es llegar a Las Vegas y ganar una competición de bodybuilding que la haga rica y famosa. Lo que seguirá es un relato de venganza sangrienta, salpicado de violencia jocosa y realismo fantastico. Producido por A24, el estudio de moda, el proyecto es un extraño artefacto dentro del cine comercial, que bebe de la serie b pero la nutre de mensajes sobre el culto al cuerpo, la masculinidad toxica y el deseo indomable. Lo dinge la britanica Rose Glass, que debutó en 2020 con

Saint Maud, aplaudido cuento de terror religioso y criptolesbico. En este caso, la directora trufa el resultado de referencias cinefilas, de Thelma y Louise a Desert Hearts, la obra de culto queer que dirigio Donna Deitch en los ochenta, pasando por El ataque de la mujer de 50 pies, aunque Glass logre llevar el resultado a un terreno propio y profundamente original.

"En el cine actual todo es una mezcla a partir de películas que han tenido éxito. Si no hay una ecuación que garantice que va a funcionar, es muy dificil conseguir presupuesto. Trabajamos en una industria que quiere ganar dinero, lo que hace dificil introducir un poco de novedad, que es lo que a mi me atrae", asegura

"Soy un pistolero a sueldo. Encontrar un poco de riesgo no es muy común"

"Como mujeres, se nos pide hacer lo correcto. A los hombres no les pasa" Stewart. Sabe que no siempre está en sus manos, "Solo soy actriz, soy un pistolero a sueldo. Encontrar un poco de riesgo no es muy comun. He hecho mucho cine comercial y no he disfrutado de parte de esa experiencia. No quiero hacer películas que solo sean entretenimiento. Hacer cine es muy divertido, pero tener que hacer la misma película una y otra vez es desmoralizador, deshumanizante y harmble".

¿Ha escogido rodar solo lo que le da miedo? "Antes era así, elegía solo lo que me imponía, pero lo estoy superando. Es divertido correr riesgos, pero también es agradable trabajar en una pelicula y que luego te guste el resultado", dice con su característica sonrisa esquinada, "En todo caso, me doy cuenta de que mi instinto ha funcionado hasta ahora, así que pienso seguir usandolo".

#### Pasado orepuscular

Bella Swan ya es un lejano recuerdo. La adolescente de la saga Crepusculo la convirtió en estrella hace 15 años. Ahora parece que ha erigido su carrera contra ese papel. Sus elecciones la han convertido en estrella Indiscutible del cine estadounidense más audaz. Desde que la saga termino en 2012, Stewart ha trabajado con David Cronenberg, Woody Allen, Kelly Reichardt y Ang Lee, Obtuvo una nominación al Oscar por interpretar a Lady Di a las órdenes de Pablo Larram y ganó un César gracias a Olivier Assayas y Sils Maria, ademas de ser una de las pocas estrellas de Hollywood abiertamente homosexuales, como lo son algunos de sus papeles. ¿Aspira a hacer un cine queer? La actriz. sincera pero no candida, esquiva la bala: "Es emocionante que a Rose le dejaran hacer esta película".

En sus ultimos papeles se diluye la diferencia entre actriz y personaje, como sucedia con las grandes estrellas del Hollywood del pasado. Katharine Hepburn siempre interpretaba un papel, pero también era siempre ella misma. Igual que Bette Davis en los cuarenta o Jane Fonda en los setenta. O, en su idolatrado cine frances. actrices como Isabelle Huppert o Juliette Binoche. "Es un cumplido gigante", se ruboriza Stewart. "Me gusta que haya una continuidad entre mis papeles. Es una filosofia particular que no creo que hoy sigan muchos actores. Interpretar solo a un personaje es una forma de autoprotección, de separar tu vida y tu trabajo, de tomártelo todo con gran profesionalismo", añade Stewart, usando la palabra como sinónimo de actitud funcionarial. "Yo creo que no puedes ser nadie mas que tú mismo. É incluso si hay historias que te duminan sobre aspectos que están sepultados en tily te permiten desenterrarlos, solo puedes escarbar en tu propio arenero. Sí, soy yo en todas las peliculas. Y todas ellas forman parte de mí".

#### CINE

## Esteroides y sexo en un film salvaje

#### SANGRE EN LOS LABIOS

Direction Rose Class
Interpretes Kristen Stewart Katy O'B an
Ed Mairris Dave Franco Jena Maione
The Jer Ruino Unido 2024 104 minutos

#### FLSA FERNÁNDEZ SANTOS

Kristen Stewart es un idolo generacional al que es dificil resistirse. Heredera de Jodie Foster en el olimpo de las estrellas, interpretó con 12 años a su hija en La habitación del pánico. Desde entonces, su filmografía es el espejo de una carrera tan popular (la saga de Crepusculo) como osada (Personal Shopper, Spencer). Con 34 años, convertida en abierta musa queer, muestra su instinto como estrella en la salvaje Sangre en los labios.

Dirigida por Rose Glass, se sumerge en un mundo de rednecks y culturismo de la América profunda para configurar un paisaje en el que el imaginario del terror corporal a lo Hulk se cruza con cierta fantasía trash de Showgirls. El personale de Stewart es el de una desgraciada que trabaja en un gimnasio de carretera de Nuevo México. Su rutina, un burdo desfile de aguas fecules y basura, se detendrá cuando aparezca una explosiva culturista. Pero el tórrido despliegue de sexo y esteroides se transfor-



Sangre en los labios.

mará en una violenta película de venganza que cruza la romántica huida hacia delante de Thelma y Louise con la subversiva mirada al cuerpo de Titane, de Julia Ducournau.

Con este cóctel de referentes. Glass enmarca su drama en una estetica ochentera que destila humor y violencia. Se apoya en el carisma de Stewart, en la musculada sensualidad de Katy O'Brian y en un actor electrico. Ed Harris. el mafioso padre de la protagonista. Pero si el juego disparatado de esta obra sórdida y romántica cuaja, y eso incluye su extravagante final, es gracias a Stewart, que despliega su talento y ahonda en su imagen de heroina neopunk y queer.



Un momento de El salto.

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

CARLOS BOYERO

# El horror de la inmigración solo se siente al final

EL SALTO

Direction Bendo Zambrano Interpretes Moussa Sylla Edith Martinez Val Nansi Naue, Ali Useni, Eric Nantehouang Drama España, 2024-96 minutos

Tardaba el cine en ocuparse de una tragedia cotidiana que, en algunos casos, no muchos, tiene un final feliz, con gente que hace real su carisimo sueño, amenazado por pesadillas insoportablemente carnales, de instalarse en Europa y sobrevivir (o vivir en los casos más afortunados) en ella. La mayona viene de la depauperada Africa y lo hace en condiciones lamentables, jugandose no solo el pellejo, sino en algunos casos también el de sus crios y sus bebés. Y es muy posible que al ilegar al presunto cielo les impongan el viaje de vuelta al infierno del que intentaron huir

Hay que ser una bestia para no sentirse conmovido ante la incesante vista de los arriesgados viajeros de los cayucos, observar la carnicería que se montó en las vallas de Mehlla, constatar la esperanza o la desolación de los que han cruzado la ansiada linea despuès de un camino extenuante. Los espectadores de esta ternática estan ganados animicamente desde el principio. Otra cosa es que estuvieran dispuestos a sacrificios personales para intentar ayudar a los que llegaron a puerto. Pero todos estamos dispuestos a conmovernos. Se puede hacer un cine excelente con argumentos que estan de triste moda. El director italiano Matteo Garrone lo bizo de forma

notable, con momentos con capacidad para humedecerte los ojos,
en Yo capitan. Benito Zambrano
no consigue ese efecto en mi (aunque suene frecuentemente la musica) con su concienciada crónica
de algun inmigrante que llego, fue
devuelto y se empeñó en retornar
intentando saltar esos muros de
alambre que se convirtieron en
una ratonera mortal.

Agradezco que me manipulen emocionalmente en el cine a condición de que lo hagan con inteligencia y arte. Estoy dispuesto a creerme todo si eso conecta con mi emoción, con las sensaciones que transmite el gran cine. Pero el discurso plagado de buenas intenciones y expresado de forma subrayada o simplista no me strve. Aqua las victimas son encantadoras, no andan sobradas de matices y los verdugos que los acosan. desde la arrogante y despreciativa policía a los marroquies que los persiguen y acorralan en los bosques, son elementales, vilianos demastado crueles. Probablemente

Hay que ser una bestia para no conmoverse ante los viajes de los cayucos

El discurso expresado de forma subrayada o simplista no me sirve la realidad sea así o peor, pero es fundamental que te resulte creíble el bien y el mal, o la mezcia de ambos. Todo está en funcion de la forma de contartelo, de que esta te fascine o te convenza, de que los sentimientos te parezcan reales.

El protagonista ejerce de esforzado currante en España. No está regularizado. Lo detienen en un desganado y despreciativo control. Su hasta entonces feliz novia está embarazada. La vida de ambos tiene presente y parece poseer futuro. Todo se quiebra con su deportación. Y ahi comienza el definitivo infierno, después de haber superado anteriormente complicadas barreras. Un primo homosexual de la chica, protector y generoso, le propone casarse con ella buscando la legalización. La angustiada y separada pareja solo logra comunicarse alguna vez a través del teléfono. El sobrevive como puede en la montaña, con numerosas personas que aspiran a entrar en España a cualquier precio. Todos solidarios, apaleados y decididos.

Hasta un determinado momento, cercano al final, he seguido la triste historia sun que me
produjera ni frio ni calor, encontrandola tan previsible como llevadera. Pero en el desenlace, intentando algo tan desesperado
como es trepar por las vallas, todo me resulta veraz y terrible Me
ocurren cosas en la mirada y en el
corazón. Lástima que tarde tanto
en llegar el horror. Lo anterior me
resulta fácil y predecible.

## Una puñalada al cine de puñetazos

MONKEY MAN

Direction Dev Pater
Interpretes: Dev Pater, Sharito Copley
Probash, Sobbita Dhulipala
Acción Estados Unidos, 2024, 121 minutos

#### JAVIER OCAÑA

La mirada de Dev Patel siempre desprendió un fulgor inteligente. El actor británico de ascendencia india suele dar paz, sosiego e inteligencia a sus criaturas. A los 32 años, ha debutado en la dirección con una buena película en favor de los marginados sociales, una feroz obra de acción y artes marciales.

Patel ha vuelto a la tierra de sus ancestros para crear una arquetipica obra de venganza que se hace fuerte gracias al arsenal creativo en la confeccion de sus secuencias, y no solo las de combate. Con ciertos ecos de la brasileña Ciudad de Dios en su creatividad, sus colores y el manejo de la cámara por los recodos de Bombay, Monkey Man se ambienta tumbién en un tugurlo de lucha y apuestas en el que el protagonista siempre combate con una careta de mono.

Con estos minibres, es natural que la inercia lleve a la identificacion entre este filme y la saga John Wick, Pero ambas quedan separadas por la



Dev Patel, en Monkey Man.

puesta en escena y el montaje de sus secuencias de lucha. La acción de *Monkey Man* nunca está compuesta en base a la continuidad, sino a la ruptura. Los cortes de montaje son incesantes y van a un ritmo desenfrenado.

De texturas rugosas, colores contrastados y fotografía
ocre, como el barro social en
el que se desenvuelven buena parte de sus personajes,
Monkey Man solo se desequilibra en la segunda mitad, cuando la deidad hindu Hanuman
se apodera del halo tragico que
envuelve al protagonista y se
tiñe de un grandilocuente rollo
mesianico de ambiciones hricas un poco cansino.

El escritor y editor criticó la gestión del Gobierno de Díaz Ayuso en su discurso durante la presentación de La Noche de los Libros

# Servando Rocha, un idealista en un Madrid "lleno de fantasmas"

SERGIO C. FANJUL Madrid

"Hoy en Madrid el unico genero literario posible es el relato de terror", dijo el escritor y editor Servando Rocha (Santa Cruz de La Palma, 49 años) en un lugar donde este tipo de discursos no se espera: la presentación de La Noche de los Libros de Madrid, que tendrá lugar el proximo viernes. Estaban presentes cargos como Mariano de Paco. consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Diaz Ayuso, o Bartolomé González, director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español. El discurso de Rocha cosechó un silencio sepulcral, miradas al suelo, piernas inquietas, algun aspaviento sordo por el fondo.



Servando Rocha, el miércoles.

Una de las cosas que indignaron al escritor fue el lema del evento: "Una casa para slempre". Se lo pusieron fácil: "¿Para qué tenemos libros si no tenemos casa, sin una habitación propia como decia Virginia Woolf? Madrid es hoy una cludad poblada de fantasmas, porque, ¿qué son si no los fantasmas, sino presencias que ya no están, pero que sin embargo siguen estando ahí?". Se refería a las personas desahuciadas, a los vecinos expulsados, y también a los más de 7.200 muertos en las residencias durante la aplicación de los llamados protocolos de la vergüenza en la pandemia. Habló del "terrorismo inmobiliario, bendecido y tolerado por quienes gobiernan esta ciudad". La respuesta fue fria. El calor le llegó de las redes, donde su discurso se viralizó a través de eldiario.es, y también se hizo patente en cientos de mensajes de agradecimiento.

Rocha no se quedó al canapé.

"No lo medité mucho, sentique era lo que tenia que decir", dice ahora Rocha con su pasión característica. Recibe en las oficinas de su editorial. La Felguera, en Carabanchel. "Es muy grave lo que ha pasado y lo que está pasando", añade, y defiende que ni siquiera fue una cuestión de opinión, sino de mostrar hechos comprobados, como son los desahucios y las muertes en las residencias. "Tampoco ereo que los escritores estemos obligados moralmente a hacer critica politica. pero la cultura no puede ser un lugar donde no se digan las cosas por miedo a represalias"

Rocha es editor, junto a Beatriz Egea, de La Felguera, una rara avis en el mundo editorial que mezcla cuidados diseños con asuntos rarisimos. Por ejemplo, la politica radical y contracultural, como sus libros sobre grupos como la Angry Brigade o los Motherfuckers. La psicogeografía, en la obra del britanico Iain Sinclair o, sin irnos tan lejos, en la del pascante de los barrios bajos Pio Baroja. Tambien la historia subterranea de España. en el volumen coral de proxima aparición Una, grande y rara, que tiene como portada la foto de José María Aznar disfrazado del Cid, obra de Luis Magán para este periódico.

Rocha estudió Derecho, algo no tan comun en alguien con sus intereses y criado en el caldo de cultivo del punk. "Era por una vision idealista, entré con ganas de cambiar las cosas", dice. Y, de hecho, su ejercicio de la profesión siempre tuvo una vertiente social: defendió a presos, a okupas, estuvo en el turno de oficio. Su numero de telefono era el que los manifestantes se pintaban en la mano por si acababan en el calabozo. Su posterior especialización en propiedad intelectual v derechos de autor le fue muy útil en el mundo editorial.

Ejerció durante 18 años, mientras iba escribiendo sus primeros libros y poniendo en pie, desde 1996, el Colectivo de Trabajadores Culturales La Felguera, nombre que tomo del pueblo de la cuenca minera asturiana de fuerte raigambre anarquista que nunca había visitado, "Buena parte de mis primeros libros los escribí mientras viajaba a los juzgados o a la cárceF, recuerda.



Uno de los frescos hallados en Pompeya, en una imagen del Ministerio de Cultura de Italia

# Salen a la luz en Pompeya varios frescos sobre la guerra de Troya en un salón de banquetes

El excepcional estado de conservación de las pinturas en color traslada al visitante a la Antigua Roma

LORENA PACHO Roma

El cofre de los tesoros de Pompeva se ha vuelto a abrir. Los arqueólogos que excavan en la ciudad arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79 han descubierto un imponente salon de banquetes decorado con elegantes frescos con temas mitologicos inspirados en la guerra de Troya. El excepcional estado de conservación de las pinturas traslada al visitante a la Antigua Roma y permite evocar las celebraciones que tenian lugar en la sala, inspiradas por las majestuosas representaciones de las paredes.

Los expertos del parque arqueologico explican que el tema dominante en los frescos parece ser el del heroismo, que se aprecía por las representaciones de parejas de héroes y dioses de la guerra de Trova. Las composiciones, segun los estudiosos de Pompeya, tambien reflexionan sobre la cuestión del destino, y "sobre la posibilidad, a menudo incomprendida, que tiene el hombre de poder cambiar su ventura".

En las paredes del gran salon discurren los personajes que Homero describe en la *lliada*, como los protagonistas, Helena, considerada hija de Zeus en la mitologia griega, y Paris, principe de Trova, que en el fresco de Pompeya aparece mencionado en una inscripcion griega como Alexandros (Alejandro), su otro nombre Además, está la figura de Casandra, emparejada con el dios Apolo y que era hija de Priamo, considerado el último rey de Troya.

La version más popular del mito griego dice que Apolo prometió a Casandra el don de la profecía para seducirla, pero cuando la joven descubrio sus intenciones lo rechazó, el dios entró en cólera y decidió mantenerle el don, aunque acompañado de la maldición de que nadie creyera sus predicciones. Así, Casandra podia ver el futuro, pero nadie aceptaba sus vaticinios. Predijo el engaño del caballo de Troya y la caida de la ciudad sin ser capaz de evitar la trogedia.

Los expertos explican que "la frecuente presencia de figuras mitologicas en las pinturas de las salas de estar y de convivencia de las

La sala descubierta mide unos 15 metros de largo por seis de ancho

"Las obras hablan del individuo y su destino", explica el director del parque casas romanas tenía la función social de entretener a invitados y comensales, proporcionando ideas para la conversación y la reflexion sobre la existencia".

"La gente se reunia aquí para festejar después de la puesta de sol, la luz parpadeante de las lámparas de aceite hacia que las imágenes parecteran moverse, sobre todo tras unos vasos de un buen vino de Campania", explica el director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtrlegel. Y puntualiza que las parejas mitológicas de las paredes pretendían inspirar a los asistentes "para hablar del pasado y de la vida", "Aparentemente, eran de caracter meramente amoroso. En realidad, habian de la relación entre el individuo y el destino". reflexiona el director del parque.

El salon de banquetes que albergaba los frescos mide unos 15 metros de largo por seis de ancho y se abre a un patio que parece un pasillo de servicio al aire libre, con una larga escalera que conduce al primer piso, desprovista de decoracion. Debajo de los arcos de la escalera se encontró una enorme pila de material de construcción y alguien habia dibujado con carboncillo, sobre el tosco yeso, dos parejas de gladiadores.

Las excavaciones de la insula 10 de la Regio IX, donde se encuentra el salón, forman parte de un proyecto más amplio que tiene por objetivo asegurar un perimetro entre la zona excavada y la no excavada para proteger el vasto patrimonio pompeyano.



Dos operarios sacaban ayer los strodivorius de la uma que los protege en el Palacio Real. JAME VILLANUEVA

El Cuarteto Palatino y el violonchelo 1700 llevaban siete años sin tocar juntos y lo hacen ahora con dos conciertos en el Palacio Real bajo un estricto protocolo

# Instrucciones precisas para despertar a un 'stradivarius' con sumo cuidado

### VIRGINIA LÓPEZ ENANO. Madrid

En la sala de los stradivarius hay varias decenas de visitantes que observan cinco urnas vacias casicon el mismo interés que si estuvieran llenas. Las estrellas de esta habitación del Palacio Real de Madrid no pueden verse, pero se las oye cuando se abre por un par de segundos una de las puertas laterales. Un curioso asoma la cabeza y se topa con el personal de seguridad. Al otro lado de la puerta, en el comedor de diario, el grupo Concerto 1700 y el chefista Marco Testori resucitan el sonido de los cinco hermanos de madera que construyó Antonio Stradivari hace más de 300 años. El miércoles dieron el primer concierto juntos en siete años y ayer volvieron a sonar en un acto que tenia las entradas agotadas desde hace meses.

El protocolo de estos cinco stradivarius, el Cuarteto Palatino y el violonchelo 1700, es riguroso Lo ideó en los noventa Sonsoles Casullo, conservadora y jefa de traslados de Patrimonio Nacional, y desde entonces, explica, se sigue a rajatabla: "Es el mas estricto de todas las obras de arte que tenemos. Ten en cuenta que se los estás dando a un músico que va a manipularlo continuamente. Un cuadro, por más importante que sea, no se lo das a una persona cada cierto tiempo para que lo ponga boca abajo, boca arriba y lo toque. Es una obra de arte, pero tambien un instrumento y si no lo tocas, se muere".

A las ocho y media de la mañana. Castillo abre cada urna para meter, con ayuda de un pequeño equipo de personas y ante la mirada atenta del personal de seguridad, cada instrumento en su estuche. Todos los movimientos se reflejan en un acta y se suben a una base de datos

De aquí, y solo cuando lo ordena Castillo, van de uno en uno al cercano comedor de diario, a la espera del primer ensayo de los musicos. Hasta su llegada, la sala permanece cerrada y bajo la vigilancia de una camara de seguridad. En 2022 se cumplieron 250 años de la llegada del Cuarteto Palatino al palacio. Stradivari quiso ofrecerselos a Felipe V a su paso por Cremona, pero la entrega no llegó a efectuarse Fue Carlos III el que acabó comprándolos para su hijo, Carlos IV. gran aficionado a la musica. "El

Están prohibidos anillos, colgantes o pendientes, que pueden rallar el violín

"Es una obra de arte, pero si no lo tocas, se muere", explica la conservadora

buen trato que han tenido a lo largo de los años es lo que nos permite decir que este cuarteto y el violonchelo 1700 tienen una sonoridad excepcional y nos hace tener unas piezas únicas en patrimonio", explica Mana José Suarez, conservadora de instrumentos de Patrimonio Nacional. Ella se encarga de abrir los estuches a los musicos cuando llegan para que no toquen más que el instrumento. Les pide que se quiten los pendientes, colgantes o anillos que lleven. No puede haber nada susceptible de rozar los stradivarius.

#### Sin estuerzo

"Lo que he notado con este violin es que todo funciona haciendo muy poco esfuerzo. Estos instrumentos viven si se tocan. Son muy bonitos, pero además hay que tocarlos. Notas cada dia cómo se van despertando. Estan un poco dormidos y al tocarlo varios dias vas viendo cómo se abre el sonido", explica Daniel Pinteño, violinista de Concerto 1700. "No te lo pongas bajo el brazo", advierte Castillo varias veces a uno de los musicos durante el ensavo. Si no lo está tocando, solo puede apoyar la base del instrumento sobre su rodilla. Cuando termina se vuelven a guardar en los estuches, donde esperarán a ser trasladados, a una sala contigua al salon de columnas, donde serael concierto.

Aqui habrá un segundo ensayo poco antes del concierto. Suarez, que está colocándose un micro para una entrevista de televisión, ve movimiento y advierte: "¡Que no los toque nadie hasta que no vaya yo!". Y así se hace. Cuando llega la conservadora va llamando uno por uno a los musicos. De nuevo les abre ella misma el estuche, retira los paños protectores y, ahora sí, el intérprete puede acercarse a cogerlo. Ya en medio del ensayo general, el violinista Andrés Murilio quiere comprobar la acústica de la sala mientras sus compañeros tocan. No llegaran a 20 los pasos que ha de dar desde su silla hasta el centro de la sala, "¿Lo puedo llevar en la mano?", pregunta. La respuesta es no.

Una hora después empieza el concierto. Salen los cinco stradivarius. Rompe el silencio el Quinteto de cuerdas en re mayor 1.206 Op.1 No. 5 de Gaetano Brunetti. El cuarteto es elegante, precioso. Todos ellos con cenefas de marfil tanto en la tapa armónica como en la tapa del fondo (las partes delantera y trasera) y dibujos zoomorfos en el aro (la parte lateral del instrumento). El chelo 1700, al lado de estas cuatro Jovas, parece solo un humilde instrumento de madera. Sencillo v simple a la vista. Pero cuando suena, brilla mas que ninguno porque fue concebido para ser solista. Y se nota sobre todo en la segunda pieza del concierto, también de Brunetti. Se nota porque falta, porque para esta obra, el Cuarteto de cuerdas en sol menor LISO Op. 2 No.1, son solo necesarios cuatro stradivarius.

En la tercera y última de las piezas, ya con los cinco instrumentos juntos de nuevo, es donde se percibe que, aunque el sonido del Cuarteto Palatino resulta espectacular, juntos alcanzan un nivel celestial El tipo de sonido que cosquilles el pecho y eriza el vello. De esos que dejan nudo en la garganta. Y más si lo que suena en ellos es la musica de Luigi Boccherini, "Uno de los mayores compositores de la historia", ascgura Pinteño en una breve intervención a mitad del concierto. Y todo lo que suena, añade, fue muy probablemente tocado en el siglo XVIII por estos instrumentos.

Al terminar el concierto, un lutier destensa las cuerdas para que la tensión no los dañe, examina que no tengan daños, los limpia de sudor y resina y se guardan en los estuches para llevarlos a las vitrinas donde dormirán a la vista de nuevo de los visitantes. Y alli esperarán a que las manos de un músico los vuelvan a despertar.





Lara Siscar entrevista al periodista Raúl del Pozo, en una imagen de En primicio.

'En primicia', que emite La 2, recorre la trayectoria de 13 comunicadores españoles para contar la historia reciente

# La enorme suerte de ser periodista

#### NATALIA MARCOS Madrid

"¡Qué privilegio ser periodista!"
La exclamación de Rosa Montero
que recoge el avance de En primicia podría haberla pronunciado cualquiera de los 13 protagonistas de la docuserie que emite
los jueves La 2 (a las 23.00; también disponible en RTVE Play)
El programa no solo ahonda en
la trayectoria y la vida de 13 comunicadores españoles; tum-

bién recorre de su mano la historia reciente de España a través de su mirada, sus recuerdos, su trabajo y sus palabras.

Durante seis meses, el programa entrevistó a mas de 150 personas para trazar el perfil de sus protagonistas. Esas voces acompañan a las de los 13 protagonistas, que tuvieron largas conversaciones con la periodista Lara Siscar. Esas charlas sirven de hilo conductor de una serie que va mas allá para no quedarse en la entrevista pura y dura. Los responsables de En primicia, producido por RTVE en colaboración con Lacoproductora (productora audiovisual de Prisa, empresa editora de EL PAIS), subravan que no se trata de programas biográficos. "Queriamos contar el periodismo a través de la gente que encarna lo mejor y la diversidad de la profesion", explicaba ayer Jacobo Bergareche, productor ejecutivo de la docuserie, en la presentación

Bergareche reconoce que la selección de los 13 nombres que componen esta temporada no fue sencula. "Hubo muchas discusiones sobre con quiénes contar. Escribí a todos los periodistas que conocia y les pregunté cuales serian sus imprescindibles. Habia unos cuantos que salian en todas las listas, los que tienen más canas", admite el productor

También quisieron que existiera un equilibrio entre hombres y mujeres y que hubiera representación del periodismo regional y del peso de Barcelona en el secOlga Viza se sienta frente a Rodríguez Zapatero, a quien hizo callar en un debate

"El oficio da para que, sin usar la ficción, parezca que lo es", dice la presentadora

tor. Al final, la lista quedo así: Raul del Pozo. Rosa Montero. Manuel Jabots, Pepa Bueno, Federico Jiménez Losantos, Miguel Ángel Aguilar, Rosa Maria Calaf, Alfredo Relaño, Olga Viza, José Gabriel Munka, Gervasio Sanchez, Nativel Preciado y Jesus Maraña

En primicia se trastada con ellos a los lugares donde ocurrieron noticias que marcaron sus trayectorias profesionales y personales o incluso a su lugar de origen. "Queriamos revisar su obra y su forma de hacer", dice Maxi Gonzalez, director de la docuserie. "Nuestra profesion da para que, sin echar mano de la ficción, parezca que lo es", añade la presentadora Lara Siscar.

"Me ha tocado en suerte el mejor de los oficios, que es el de escribir", dice en la serie el periodista de EL PAÍS Manuel Jabois, el más joven de los seleccionados. José Gabriel Mujika, exdirector de El Diario Vasco, pone rostro y emoción a una historia pocas veces destacada como es la lucha de los periodistas vascos que iban a la redacción cada dia jugándo-se la vida.

#### Contra la dictadura

En un capitulo, Olga Viza se sienta cara a cara con el expresidente José Luis Rodriguez Zapatero,
al que mandó callar durante un
debate electoral con Mariano Rajoy en 2008. También compartiran plano dos de los columnistas
mas reconocidos y admirados del
país, Raúl del Pozo y Manuel Vicent. Con Miguel Ángel Aguilar,
físico de formación, repasan cómo decidió escribir para enfrentarse a la dictadura y la multitud
de procesos a los que se ha enfrentado por ello.

Rosa Maria Calaf destaca la Importancia de fijarse en los márgenes y en quienes se quedan sufriendo cuando terminan los titulares. Y dentro del periodismo deportivo, ademas de Olga Viza, la serie se centra en Alfredo Relaño, exdirector del diario As y quien fue uno de los renovadores de la forma de retransmitir los partidos de futbol. "Nos ha enseñado a mirar de forma diferente el futbol", asegura Siscar.

"La gente te dice que hacer un documental es arriesgadisimo porque te pones en manos de otros, y es así, te pueden destruir o poner en un pedestal", reflexionaba aver Jesús Maraña, otro de los protagonistas de la serie. El y el resto de entrevistados saben lo que es eso. En palabras de Pepa Bueno que recoge el documental, "decidir qué es noticia es lo más parecido a ser Dios"

# Movistar+ despide al 'Mono' Burgos por un comentario sobre Yamal

#### FL PAÍS Madrid

Movistar + ha decidido prescindir de su colaborador Germán El Mono Burgos, que el miércoles, en la previa del partido de Champions entre el FC Barcelona y el PSG, se refirió a Lamine Yamal, jugador culé, despectivamente. "En cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma ha tomado medidas tras el episodio vivido anoche, donde uno de sus colaboradores vertio

comentarios madecuados sobre el jugador Lamine Yamal. Movistar Plus+ y Germán El Mono Burgos dejaran de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma". La mención tuvo lugar cuando las camaras miraban a Yamal, que daba toques al balón. Burgos dijo: "Si no le va bien [en el futbol], termina en un semaforo" Las risas se apoderaron del plató. Por ello, Movistar+ también apercibe a los presentadores.

Al terminar el encuentro, Ricardo Sierra, periodista de Movistar +, anunció que debido a "un comentario" en la previa del duelo, "el Barça y tambien la UEFA y el PSG" les habian comunicado que no concederian ninguna entrevista porque estaban "tremendamente ofendidos". "Les hemos trasladado nuestras disculpas y debemos hacerlo desde plató porque no hemos estado afortunados". Tomó entonces la palabra Burgos: "No quería ofender a nadie, pido disculpas publicas, no era mi intención". Y añadió: "A veces haces una humorada y te metés en problemas, en esta época te tenés que adaptar a todo y en eso estamos"

Movistar + emitio por la noche un comunicado: "Con motivo de los desafortunados comenta-



German El Mono Burgos.

rios de uno de los colaboradores de Movistar Pius+ en la previa del partido de la UEFA Champions League PSG-FC Barcelona sobre el jugador Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas publicamente" La cadena anunciaba además la "adopcion de medidas", lo que ayer se tradujo en el despido de Burgos.

El exdeportista habia emitido, tambien aver, un comunicado antes de conocer su adiós: "Hago este comunicado retterando mísdisculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue ml intención hacer daño a Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+, en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegi hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social. Pido perdon a todo el que se haya sentido ofendido".

Burgos concluia; "El futbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte, ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es en lo que creo! ¡Nos vemos en futbol!".

#### O. J. Simpson

# Astro del deporte y eterno sospechoso del asesinato de su exesposa

El exjugador de la NFL, absuelto en 1995 tras el llamado "juicio del siglo", fallece de cáncer a los 76 años

LUIS PABLO BEAUREGARD

Orenthal James Simpson, conocido mundialmente como O. J. Simpson, falleció ayer en Las Vegas a los 76 años a causa de un cáncer de próstata. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales. Su entorno pidió privacidad y misericordia para quien fue una de las mayores celebridades del deporte de Estados Unidos en los años setenta. Décadas después, se convirtió en el principal sospechoso de los asesinatos de su exesposa y el amante de esta, cometidos en junio de 1994. A pesar de ser absuelto un año después de los crímenes en el que fue apodado como "el juicio del siglo", nunca más pudo sacudirse la sospecha de ser el autor del doble asesinato para la mayoría de la opinión pública de su país y del mundo.

Simpson protagonizó uno de los momentos grabados a fuego en la memoria de los estadounidenses, su hulda en una camioneta por una autopista de Los Angeles. Sucedió en junio de 1994 y obligó a que las cadenas de televisión modificaran su programación e incluso interrumpieran la narración de la final de la NBA. El exjugador habia decidido entregarse a las autoridades para encarar las acusaciones por la muerte de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Después cambiaria de opinión e hizo que la polícia lo persiguiera hasta lograr arrestarlo en su residencia varias horas después.

Esa espectacular persecución, hizo recordar a muchos su pasado lleno de gloria. Orenthal James nació en San Francisco en una familia de cuatro hijos donde su padre era conserje y cocinero y su madre, auxiliar de enfermeria. Contra todo pronóstico, se hizo un nombre en el deporte estadounidense hasta convertirse en una estrella del fútbol americano. Esto a pesar de tener una infancia en la que caminaba con ayuda de una prótesis por tener deficiencia de calcio. Después de conocer a la leyenda del béisbol Willie Mays, de los Giants, su vida dio un giro. Co-

menzó jugando en la universidad de su ciudad natal para después ser traspasado a la Universidad del Sur de California, donde saltó n la fama en 1966. Simpson llegó al fútbol americano profesional después de ser elegido por los Buffalo Bills en la primera posición del draft de 1969. Su llegada a la NFL no fue sencilla. Sin embargo, comenzó a despegar en 1972. En la temporada siguiente, logró el galardón de jugador más valioso de la liga. En 1978 regresó a su ciudad natal con los San Francisco 49ers, donde se retiró del deporte profesional en diciembre de 1979.

Su fama deportiva fue tal que le permitió dar el salto a Hollywood, donde protagonizó algunas películas. Entre las más conocidas estuvo El hombre del Klan (1974), donde actuó junto a Lee Marvin, y la saga cómica Agárralo como puedas, liderada por Leslie Nielsen.

El papel de su vida, sin embargo, lo desarrolló a lo largo de varios meses de 1995 dentro de los tribunales del centro de Los Ángeles. En el llamado "juicio del siglo", Simpson se enfrentó a las acusaciones de homicidio derivadas de la investigación de la muerte de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. La Fiscalia centró su caso basándose en los hallazgos de ADN en la escena del erimen. El guante derecho fue encontrado en casa del deportista; el izquierdo, localizado en la residencia donde ocurrió el doble homicidio, contenia sangre de las dos víctimas y probable material genético de Simpson. Ante los ojos de todos -el juicio fue televisado-, el acusado se probó el par de guantes el 15 de junio de 1995. Esos parecieron quedarle algo pequeños. Su abogado defensor, Johnnie Cochran, señaló los failos en la cadena de custodia de las muestras genéticas y la falta de pericia de la policia que llevó a que estas pruebas resultaran "contaminadas". En sus alegatos finales, el letrado dijo al jurado: "If it doesn't fit, you must acquit [si no le vale, deben exonerar]", en referencia a los guantes, una pieza central de la evidencia.

Eso es lo que ocurrió 474 días después del arresto de O. J. Simpson. El deportista fue absuelto el 3 de octubre por un jurado compuesto por nueve negros, dos blancos y un latino. Todo el proceso tuvo como telón de fondo un clima de tensión racial provocado por los disturbios en la

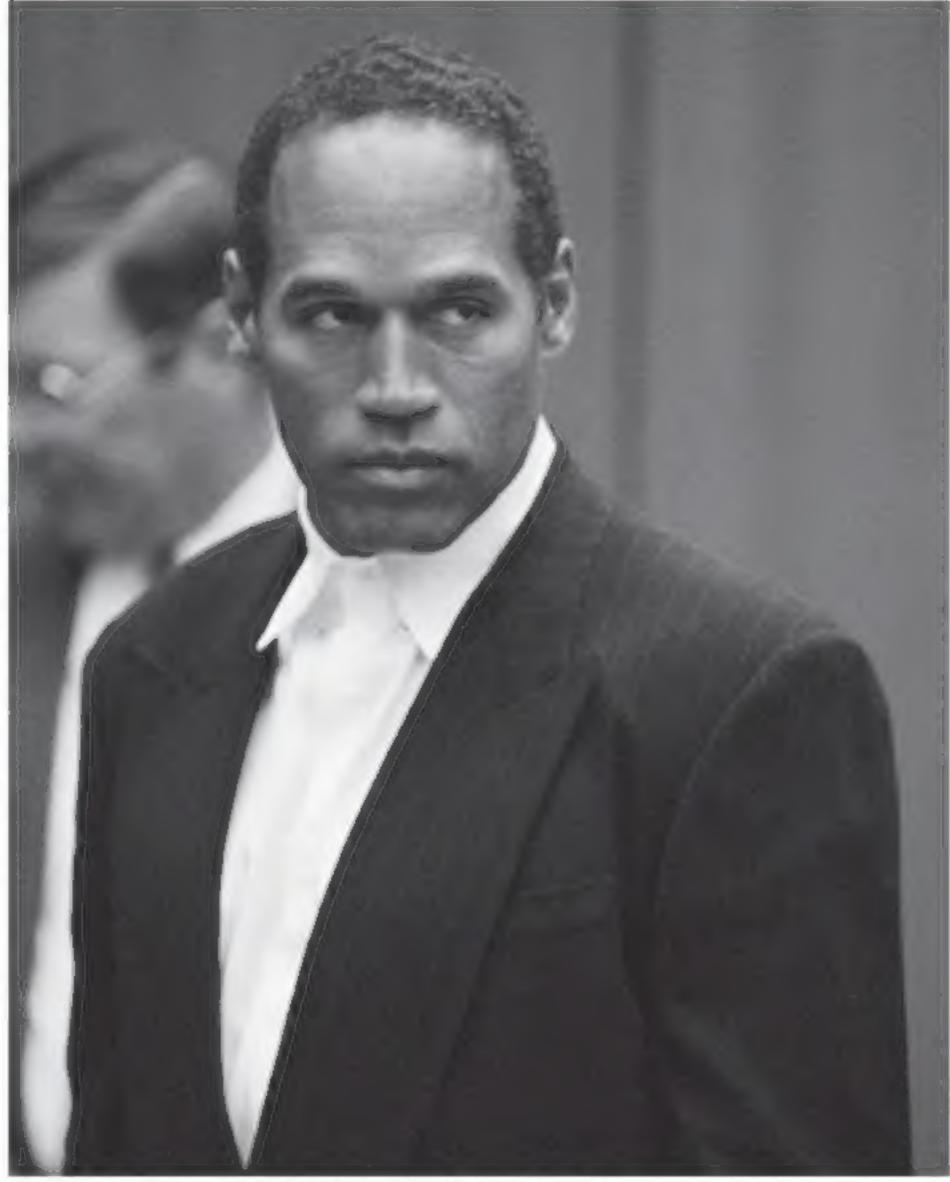

O. J. Simpson, durante su juicio en 1995 en Los Ángeles. GETTY

ciudad de 1992, cuando un jurado de mayoría blanca exoneró a cuatro policías por golpear a Rodney King, una paliza que fue grabada en video.

La absolución no le dio paz, sino que se convirtió en una losa con la que cargó durante toda su vida. Su nombre se convirtió en objeto de burla en shows televisivos y programas de comedia en Estados Unidos. El caso fue retomado una y otra vez en varios formatos. Simpson publicó en 2006 un libro con su recuento de los hechos, llamado If I did it (Si lo hice).

La decisión del jurado ni siquiera fue el punto final al caso. En 1997, los familiares de las víctimas lo demandaron por la vía

La polémica absolución no le dio la paz y se convirtió en una losa eterna

No dejó de tener problemas con la justicia y en 2008 fue encarcelado civil. Ese juicio sí lo perdió. Fue obligado a pagar 33 millones de dólares por daños y perjuicios. Las deudas legales acumuladas los años anteriores hicieron que apenas pudiera pagar parte de la deuda. En 2006, el padre de Fred Goldman demandó a Simpson por no cumplir con el fallo. Los intereses elevaban el monto con el que debía indemnizar a las victimas a 38 millones. Un juez decidió vincular los derechos de la obra de Simpson a los Goldman, quienes modificaron el título de su libro a Si lo hice: confesiones de un asesino.

Simpson se mudó a Florida con su familia para tratar de iniciar una nueva vida. Pero no pudo evitar nuevos choques con la Justicia. En septiembre de 2007 fue arrestado junto a otros cinco hombres por un atraco a mano armada ocurrido en un hotel de Las Vegas. La víctima fue un coleccionista de trofeos deportivos. Simpson aseguró que con el golpe trataba de recuperar objetos que le habían sido robados y que tenía en gran estima.

El 3 de octubre de 2008, 13 años exactos después de su exoneración en Los Ángeles, fue declarado culpable de 12 cargos, en-

tre ellos robo a mano armada y secuestro. Los especialistas en la materia consideraron la sentencia demasiado rigurosa e incluso una venganza por el fallo que lo absolvió de asesinato en 1995. En este proceso, la supuesta víctima, el coleccionista de objetos deportivos Bruce Fromong, testificó en favor de Simpson asegurando que no lo habían apuntado con una pistola. Simpson aseguró que iba desarmado. A pesar de esto, fue sentenciado a pasar entre 9 y 33 años en prisión. Fue liberado en 2017 tras cumplir la pena minima,

O. J. Simpson recuperó en diciembre de 2021 una vida sin problemas judiciales. Las autoridades de Nevada levantaron entonces la libertad condicional que pesaba sobre él tras su liberación. Después de convertirse en hombre libre, se quedó a vivir en Las Vegas. Se mudó a una urbanización privada, se aficionó al golf y se abrió una cuenta de Twitter en la que opinaba de varios temas, especialmente de fútbol americano, el deporte que lo lanzó a la fama hasta que un doble homicidio le colocó en otra posición en la memoria colectiva de la cultura popular estadounidense.

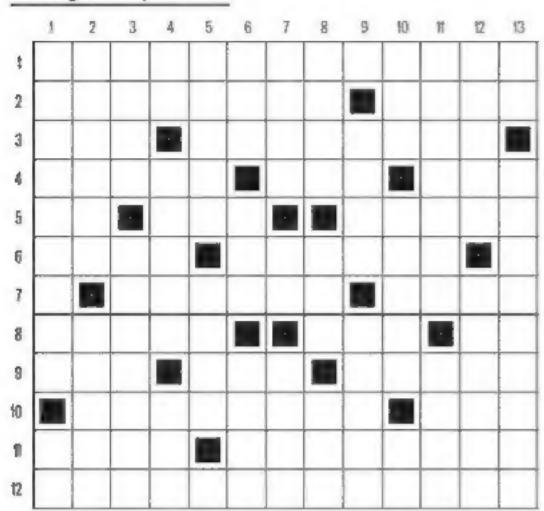

Horizontales: 1. Siempre se ha dicho de allas que son odiosas / 2. Entretenida historieta. Noveno / 3. Un noble lirio. Por desgracia esa persona no sobe leer ni escribir / 4. Se "\_" lo que se daba! En el escudo matritense. Como los de Fuenteovejuna, ¡todos a...! / 5. La uve en América. Escaso hasta cierto punto. Lo es un cantalupo, por ejemplo / 6. Riega Laón y Zamora. La situación fue a peor, se\_Quinientos / 7. Central de correos. Me "\_" la música demasiado alta. Del hueso, la médula / 8. Una y otra, las dos. Hijo de en patronimicos escoceses. Coindicen en Dresde / 9. Dilema de Hamlet, Aerolínea portuguesa. Diplomacia / 10. En él se cambia el actor. Morir guillotinado / 11. "Hermano, "\_", que la vida es brevel". Irsele directo al suelo / 12. Estas informaciones son incompletas. Verticales: 1. Guardan relación con la cabeza o son hombres crapulosos. Boro y flúor / 2. Ágatas listadas. Mover la cuna / 3. La comparten los comensales. Trabajaba en su futuro, se "\_" un porvenir / 4. Un Partido Comuniste. Cesi sante. La Ryan de Tienes un e-mail / 5. [Arrivederci], dice el italiano. Castizo usted. Una por mes / 6. Papel a representar. Cartas a medio terminar. Árbol que da oura (?) / 7. Categórico negador de Dios. Gadolinio. Piano sin cola / 8. Merodean por los tejados londinenses. Tres del gremio. Un nieto de payeses / 9. Va con L en coches de Israel. La del Colisco, Tapona / 10. El final de una encerrona. Rememora. Señorial abreviatura / 11. Pequeños sbultamientos. Tuve le / 12. Muy chico. Está demodé, no se... / 13. ¡Quieto, equinol Brindan apoyo a quienes tienen problemas de movilidad.

Solución al anterior. Horizontales: 1. Cariño. Impago / 2. Asegurada. Boj / 3. Sial. Efe. Bazo / 4. Álbum. Rábida / 5. Dar. Abedul. Rí / 6. E. Ibsen. Liban / 7. Rorro, Tenso. G / 8. Ol. Encoge. Mil / 9. Estáis. Sable / 10. Cree. RAF. Reus / 11. Ata. Pisándoso / 12. Manido. Obesos. Verticales: 1. Casadero. Cam / 2. Asila. Oferta / 3. Reabrir. Sean / 4. Iglú. Brete. I / 5. Nu. Masona. Pd / 8. Ore. Be. Cirio / 7. Afrentosas / 8. Idead. Eg. FAO / 9. Ma. Bulnes. NB / 10. P. Bilis. Arde / 11. Abad. Bombeos / 12. Gozara, Iluso / 13. Ojo. Ingleses.

#### Ajedrez — Torneo de Candidatos / Leontxo García



Posición tras 36... Ah6.

#### Suicidio de Firouzja

Blancas: G. Vidit (2.727, India). Negras: A. Firouzja (2.760, Francia). Defensa Siciliana (857). Torneo de Candidatos (6º ronda). Toronto (Canadá), 10-4-2024.

Sólo alguien que ha tirado ya la toalla y ha perdido todo interés en esforzarse al máximo para luchar por el titulo mundial puede hacer una jugade tan mala como la 13º de Alireza Firouzia cuando, a los 20 años de edad, participa en un Torneo de Candidatos. Quien analice cualquiera de las muchas partidas brillantes de aquel adolescente iraní —hoy francés— y luego vea esta desastre tendrá derecho a pensar que son jugadores distintos. Gujrathi Vidit la castigó de forma impecable: 1 e4 e5 2 Ct3 d6 3 d4 e×d4 4 C×d4 Ct6 5 Co3 Co6 6 Ac4 Db6 7 Cb3 e6 8 At4 Dd8 9 Dd2 (novedad, probablemente mejor que 9 Ac2 s6 10 s4, Ter Sohakyán-Guélfand, Gran Suizo, Riga

2021) 9... n6 10 n3 b5 11 Ae2 Ab7? (era más urgente f1... Ae7, para tener habilitado el enroque) 12 0-0-0 Db6 13 g4 (13 A×d6?! 0-0-0 14 Df4 A×d6 15 T×d6 T×d6 16 D×d6 D×t2, sin problemas para las negras) 13... D×t2? (una captura sin sentido cuando no hoy desarrollo y con el roy en el centro; lo sensato era 13... h6, sunque habría clara ventaja blanca tras 14 b4) 14 e5! (14 Ae3 era buena, pero esta es aún mejor, especulando con eventuales mates en d7) 14... Cd7 (si 14... d×e5 15 Ae3 Dg2 16 Tdg1 Dh3 17 Tg3 Dh4 18 Ag5, ganando; y si 14... C×e5?? 15 A×b5+, ganando) 15 e×d6 Db6 16 Ae3 (parece aún mejor completar el despliegue con 16 Thf1) 16... Dd8 17 Thf1 Coe5 18 Dd4 To8 19 De7 Ac6 20 D×e6 Te8 21 Ae7! g6 22 A×b6 Ab6+ 23 Rb1 A×b5 24 C×b5 0-0 25 Co7 C×g4 26 C×e8 D×e8 27 De2 D×e7 28 D×g4 Ag7 29 De4 Db7 30 De7 Db5 31 Tl4 De2 32 Td2 De5 33 Tk4 Cf6 34 De5 Cd5 35 Ra2 Df6 36 o3 Ab6 (diagrams) 37 T×d5! e×d5 38 T×d5 Af4 39 d7 Td8 40 Cd4, y Firouzja se rindió.

#### Sudoku

|   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 |   |   |   |   | 8 |   | 5 |
|   |   |   | 1 |   | 6 |   | 3 |   |
|   |   | 3 |   | 5 |   | 1 |   |   |
|   |   |   | 4 |   | 8 |   |   |   |
|   |   | 7 |   | 3 |   | 4 |   |   |
|   | 5 |   | 9 |   | 4 |   |   |   |
| 2 |   | 1 |   |   |   |   | 7 |   |
|   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |

pricil. Complete el tablero de 81 casilles (dispuestas en nueve filas y columnas) relienando las ceidas vacias con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

| 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |

Mas pasatiempos en juegos elpais com

#### España hoy

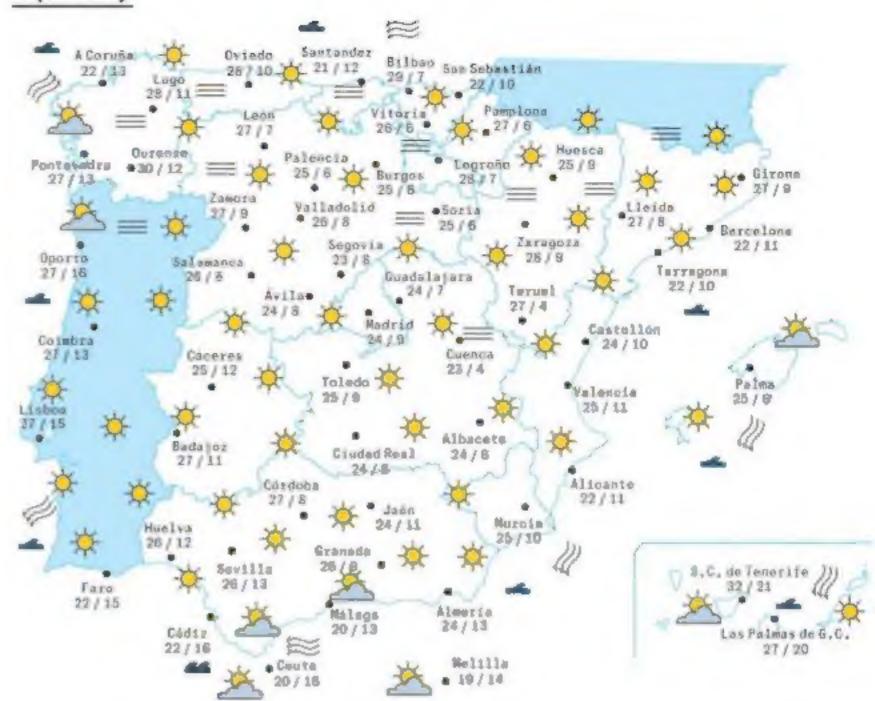

#### Ascenso de las máximas en el norte y este de la Península

Dominio de las altas presiones con anticición desde el centro del continente manteniendo la estabilidad atmosférica. Esta situación se mantendrá hasta el domingo con la llegada de un debil sistema frontal por el Cantábrico. Hoy predominarán los cielos poco nubosos la mayor parte del día en todo el país con algunas nubes bajas en el área del Estrecho y Costa del Sol. Por la tarde aumentará la nubosidad de tipo alto por el oeste de Galicia. Se formarán bancos de niebla por la mañana en comarcas del Cantábrico, de Galicia, en La Rioja, Navarra, Castilla y León e interior de Cataluña. Calimas en Canarias. Viento fuerte del este en Estrecho y por la mañana del nordeste en Canarias. A.L. NON

#### Mañana

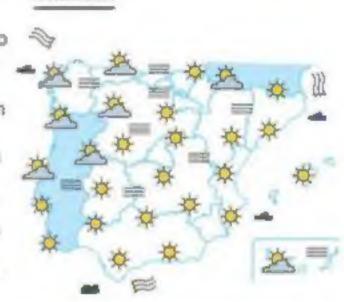

#### Indicadores medioambientales

| Calida | Calidad del aire |        |        |        |         |          |  |  |
|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--|--|
|        | BARCELONA        | BILBAO | MADRID | MÄLAGA | SEVILLA | VALENCIA |  |  |
| MAHANA |                  |        |        |        |         |          |  |  |
| LEGE   |                  |        |        |        |         |          |  |  |
| HOCHE  |                  |        |        |        |         |          |  |  |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | WADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÄRTMA              | 22        | 29     | 24     | 20     | 26      | 25       |
| PROMEDIO<br>MAXIMAS | 16,3      | 16,4   | 17,4   | 21,2   | 22,3    | 19,9     |
| HÉHEMA              | 11        | 7      |        | 23     | 13      | 11       |
| PROMEDIO<br>MINIMAS | 8,5       | 7,1    | 7      | 10,7   | 10,3    | 10,4     |

#### Agua embalsada (%) Actual control would JUCAR ÉBRO SUADIANA GUADALO, SEGURA DUERO ESTE 24,3 55,8 74,8 51,2 AÑO MEDIA 75.6 74.7 62,3 43,T 49.5 54,7 55,4 10 AÑOS

| Concentra | ción de CO <sub>2</sub> | Partos per milliol (ppm) am la almonto |                 |                 |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ÜLTIMA    | LA SEMANA<br>PASADA     | HACE<br>UN AÑO                         | MACE<br>10 ARGS | NIVEL<br>SEGURO |
| 427,35    | 426,35                  | 422,64                                 | 400,97          | 350             |

Frontes NOAA-ESRL / World Air Quality Ingles / Maistern paralla Transcion Ecologica.
Promedios Instanzos de les letigensons et de de 1/20 (Borodona), 1947 (Bibaro), 1920 (Madrid), 1942 (Malago), 1951 (Seolla) y 1937 (Videncia), elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### LOTERÍA PRIMITIVA

Combinación ganadora del jueves:

4 9 18 38 41 47 C21 R3 JOKER 9380053

#### BONO LOTO

Combinación ganadora del jueves:

5 6 18 30 35 47 C46 R5

#### CUPÓN DE LA ONCE 29404

SERIE 030

#### TRÍPLEX DE LA ONCE 297

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del jueves:

3 5 8 9 15 16 17 24 30 32 34 35 40 43 46 49 73 78 79 84

#### EN ANTENA / RICARDO DE QUEROL

## Broncano estaba cómodo en los márgenes. Sabe lo que le espera ahora

a noche del miércoles, después de que el consejo de RTVE confirmara en medio de una feroz bronca interna el fichaje de David Broncano, el cómico no lo menciono en su capítulo de La resistencia en Movistar+. Jugaba a estar descentrado, pero eso lo hace mucho. Dice: "No sé lo que viene ahora". Ricardo Castella, el otro director de su programa, le enseña el guion: "Todo está en un e-mail". Y el presentador responde: "Ya, ya, pero es que hoy he tenido mucho jaleo".

Todo parece improvisado en La resistencia, pero para eso hay que prepararse bien. Broncano, 39 años, se hace el despistado, pero es un tipo inteligente y con talento, que ha construido una marca propia.

que ha transformado en pocos años el late night y que atrae una audiencia joven poco fiel a la televisión lineal. Ejerce un humor loco y espontáneo, cada vez más despegado de la agenda de actualidad. Ya no hace monólogos, y se le daban bien: su punto fuerte son las entrevistas delirantes. Tiene más público en diferido, en las plataformas de vídeo y audio. Representa como pocos el descaro de una generación, la milenial, que va desplazando a los X y a los boomers y conecta mejor con las que van detrás.

En el mundo anglosajón se respeta a los cómicos que, como Ricky Gervais o Sarah Silverman, tienden a pisar charcos y acercarse a los limites de lo tolerable. En la mejor comedia eso es aceptado, y aplau-

dido, porque existe complicidad entre el humorista y su público. A quienes hemos seguido a Broncano nos cuesta imaginar su programa en La I a las 21.45, justo después del Telediario. Tendrá que elegir entre dar con un nuevo estilo o, si es fiel a su idea, prepararse para recibir palos a diario. Se escrutará cada palabra que diga. Es imposible hacer gracia a todo el mundo.

Como la crispación política lo está envenenando todo, ahora Broncano se ve en medio de la batalla. Se dice de él que ha sido elegido por La Moncloa, cuando su



David Broncano.

humor tiene muy poco de político. Se ha dicho que cobrará 14 millones al año, cuando ese es el coste del espacio por temporada, a 87.000 por capitulo, no más caro que otros y más barato que una serie.

Broncano estaba cómodo en los márgenes, los de un canal de pago, las plataformas y las redes. Ahora va a tener, sí, más jaleo. Será difícil que desbanque a El hormiguero,

muy asentado y más enfocado al público familiar. Por la televisión pública correrá algo de aire fresco, el que abundaba en tiempos menos timoratos.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Telediario matinal. 8.00 La hora de la 1. La hora de la politica. Magazine, presentado por Mare Sala y Silvia Intraurzendo. 10.40 Mañaneros. Magacin de actualidad y entretenimiento presentado por Jaime Cantizano, Miriam

Moreno y Marc Santandreu (16). 14.00 Informative territorial. 14.10 Ahora o nunca. m 15.00 Telediario, n 15.50 Informative territorial. n 16.15 El tiempo TVE. .

Moderna. Antonia prosigue tratando de averiguar donde estaba don Cecilio el día de la muerte de Higinia. (12). 17.30 La promesa. (12). 18.30 El Cazador Stars.

16.30 Salon de té Lu

19.30 El cazador. # 20.30 Aqui le Tierra. » 21.00 Telediario. s 21.50 La suerte en tus manos. 22.00 Cine, 'S.W.A.E.: Los hombres de Harrelson'. Jim Street,

exmiembro de los S.W.A.T. fue expulsado, tras tomar una polémica decisión en un caso de robo con rehenes. Ahora, Street busca la oportunidad de volver a cuerpo. (12). 23.50 Cine. Tierra de nadie' (16).

1.30 Cine. Elle Schon. Notas descordantes .

La 2 6.00 En lengua de signos, a 6,30 That's English, a 7.00 Inglés online TVE. 7.25 La 2 Express. s 7.40 Para todos La 2. e 8.10 Planeta azul II. e 8.55 Rescate, 'S.A.E.R'. 9.30 Aqui hay trabajo, a 9.55 UNED. . 10.50 Los montes Tatras. 'La vida al limite'. 11,40 Un pais para leerlo, 'Zafra', m 12.10 Cine. Los cinco de la venganza'. (18). 13.45 Grandes viajes ferroviarios continentales. a 14.50 Diario de un nomada, (?). 15.45 Saber y ganar. a 16.30 El Mar Arábigo, a 17.16 Super sentidos: Fuerzas especiales, a 18.00 El secarabajo verde. 19.35 Atención Obras. Benito Zambrano .

19.00 Se ha escrito un

20.30 Días de cine. Es

Padrino Julian López.

Centenario de Stanley

21.30 Plano general.

"Juan Pablo Ordunez".

nuestro cine. 'Balada

triste de trompeta'. En

plena Guerra Civil, tropas

republicanas irrumpen en

23.45 Coloquios. Cine y

0.05 Cine. Viva lo

imposible!", (12),

22.00 Historia de

orimon. (7).

Donen. (12).

un circo. (12).

circo'.

Antena 3 6.00 Remescar cosmética al instante. 6.15 Las noticias de la mañana. 🔻 8.55 Espejo Público. Magacin matina presentado por Susanna Griso que incluye reportajes, entrevistas y debates (16) 13.20 Cocina abierta de Karlos Argumano, a 13.45 La ruieta de la suerto. e 15.00 Noticias, a 15.30 Deportes. a 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero, e 15.45 Sueños de libertad. Luis no comprende el odio de Jesus hacia los Merino. 17.00 Pecado original. Yildiz ae va a vivir a casa de Hasan, ya que no quiere reconciliarse con su marido. (12). 18.00 Y ahora, Sonsoles. (16). 20.00 Pasapalahra. Presenta Roberto Loal. 21.00 Noticias. . 21.45 Deportes. m 21.55 La prevision de las 9. m 22,10 To care me suerra. Presenta Manel Fuentes. Concurso de caracter musical en el que personajes famosos se caracterizaran de artistas conocidos e interpretaran sus canciones ante un jurado. 1.30 Tu cara me suona: Grandes éxitos. a

#### Cuatro

7.00 Major Ilama a Kiko, a 7.30 (Toma salami! ... 8.05 Pianeta Calleja. "Paula Echevarria". 9.25 Alerta Cobra. Viva Colonial y Hacker de coches", (12), 11,30 En boca de todos. Programa de actualidad que acerca a los espectadores las noticias más relevantes sobre politica y sociedad. (12). 14.00 Noticies Cuatro mediodia. 14.45 ElDesmarque Cuartro. (7). 15.00 El Tiempo Cuartro. 15.20 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide (7) 18.00 Tiempo el tiempo. 20.00 Noticias Cuatro noche. Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. 20.40 ElDesmarque Cuatro. (7). 20.55 El Tiempe Cuatro. 21.05 First Dates. (12). 22.00 Primavera Salvaie. Tom es un hombre para el que la vida ha perdido completamente el sentido. En pleno colapso mental, se cruza en la carretera con Rachel, una mujer que toca el claxon de su coche en el momento equivocado (18). 23.40 Primavera Salvaje. (18).

2.10 The Game Show.

#### Tele 5

7.00 Informatives Telecinco matinal, a 8.55 La mirada critica. Ana Terradillos y Antonio Teixeira ofrecen lo mas destacado de la actualidad política. económica y social en el panorama nacional e internacional. (16). 10.30 Varnos a ver. Magacin presentado por Joaquin Prat y Adriana Dorronsoro que centra su atención en los grandes temas de interes social y en la última hora del mundo del corazón. (16). 15.00 Informativos Telecinco mediodia. 15.30 Eldesmarque Telecinco. s 15.40 El Tiempo Telecinco. n 15.50 Así es la vida. Magacin diario de actualidad y entretenimiento, con Sandra Barneda al frente y César Muñoz. (16). 17.00 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadens, a 21.00 Informativos Telecimos noche. a 21.35 Eldesmarque Telecinco. 8 21,45 El Tiempo Telecinco. u 22.00 ;De viernes! 'Elena Tablada, Ana Obregon y Carmen Borrego'. Presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. (16). 2.00 Casino Gran

#### La Sexta

6.00 Minutes musicales. 6.30 Remescar cosmética al instante. 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arus, Programa que ofrece la información del dia con humor e ironia. 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio Garcia Ferreras. (16). 14.30 Noticias La Sexta. E 14.55 Jugones. Presenta Josep Pedrarol. 15.20 La Sexta Meteo, a 15.45 Zapeando. Programa presentado por Dani Mateo. (7). 17.15 Más vale tarde. Presentan Cristina Pardo e litaki López. 20.00 Noticias La Sexta. 21.00 La Sexta Clave. Presentado por Jokin Castellón. 21.30 La sexta columna. Enilio, 1939: El Cazador de Rojos'. Acabada la Guerra Civil, medio millón de españoles huyeron a Francia para escapar de la dictadura. 22.30 Equipo de investigación. El legado oculto de Franco'. 48 años después de su muerte. la femilia Franco sigue acaparando titulares. Esta nueva entrega descubre como los Franco están yondiendo numerosos objetos... (7).

#### Movistar Plus+

6.35 Documental. Astrid . 7.40 Espacio M+. Planeta Tierra, Fascina verio tan cerca". 7.50 El espectáculo de in Tierra, El planeta en colores' y "El planeta cambiante". 9.35 Noche de Europa League. w 10.39 Los crimenes de Londongrado, s 13.20 La Resistencia, # 14,45 Todo o nada, "La historia de 007". 16.20 Cine. James Bond contra Goldfinger', A través de la investigación del contrabando de un magnate del oro. James Bond descubre que existe un complot para contaminar las reservas de oro de Fort Knox. (18). 18,10 Bellas artes. Lucas Artistas en residencia y 'Una escultura mutante' . 19.30 InfoDeportsPlus+. 20.10 Previa Euroliga. 20.30 Euroliga de baloncesto . Virtus-Baskonia'. 22.30 Cine. 'El favor'. Kathy Whiting está felizmente casada con Peter, pero le faita pasión, Su mejor amiga es Emily, que dirige una galerin de arte, Ambas comparten la idea del romanticismo que entraña el recuerdo de viejos amores del pasado. (12). 0.05 Bustres Ignorantes. Compañeros de trabajo.

#### PARA TODOS LOS PUBLICOS

Telemadrid

6.00 Telenoticina Telemadrid. 6.35 Deportes. # 8.45 El Tiempo en Telemadrid, a 7.00 Buenos dias. a 11.20 120 minutos. Magacin de actualidad presentado por Maria Rey. (7). 14.00 Telenoticias Telemadrid. 14.55 Deportes Telemadrid. a 15.20 El Tiempo en Telemadrid. a 15.30 Cine, Tess v su guardaespaldas". Tess Carksle es la viuda de un expresidente de los Estados Unidos, Vive en una lujose mansión. alejada del mundo y aunque no se atreve a mencionarlo, le acechan la soledad y la melancolía. 17.10 Disfruta Madrid. . 19.00 Madrid Directo. 20.30 Telenoticias Telemadrid, e 21.15 Deportes Telemadrid. e 21.30 El Tiempo en Telemadrid. 21.35 El show de Bertin. 'Julio Iglesias JR', (12). 23.45 Juntos, La pasion no tiene edad'. Magacin de información, entretenimiento y contenido de servicio público presentado por Aran Santos y Jose Luis Vidal. (7). 1.10 Atrapame si puedes. 2.45 Enamorados

# ideas

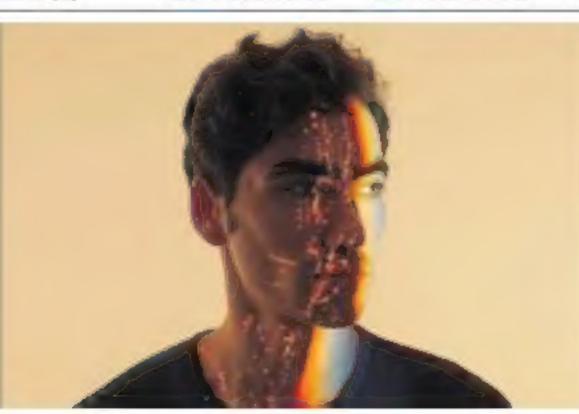

2.30 The Game Show.

## Los pensadores, las tendencias y los debates que mueven el mundo

IDEAS, el supremento dominical en el que nos hacemos preguntas para intentar comprender este mundo convulso. para intentar comprendernos a nosotros.

2.50 Pokerstars Casino.



Madrid Online Show.

**EL PAÍS** 

de Madrid, 'Salvaje',

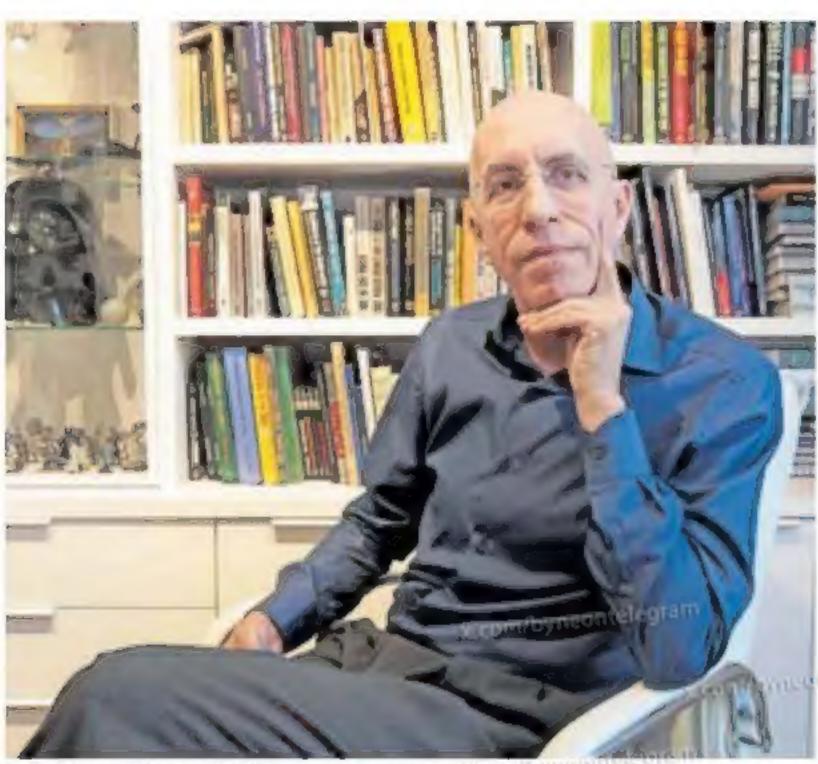

Luis Alfonso Gámez, el 21 de marzo en su casa en Bilbao. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

#### AITOR MARÍN

#### Madrid

Más de 2.200 volúmenes acerca del fenómeno ovni, el ocultismo, fantasmas, la Atlántida, monstruos y demás asuntos paranormales contemplan desde las estanterías a Luis Alfonso Gámez (Bilbao, 61 años) mientras, a través de videoconferencia, él diserta acerca de mitos y leyendas hasta abducir a su interlocutor. El periodista acaba de publicar *El anciano que murió haciendo el amor con un fantasma* (Menoscuarto), un libro en el que desmonta los fenómenos paranormales. Lo mismo dan los extraterrestres que el Bigfoot o las medicinas alternativas. Gámez no se cree nada.

Pregunta. ¿Dónde empieza su afán por desmontar todo esto de lo paranormal?

Respuesta. De chaval atraian los ovnis porque en los medios te contaban historias sorprendentes de avistamientos y de gente que se encontraba con seres supuestamente de otros mundos. En la adolescencia, empecé a leer sobre el asunto y me di cuenta de que no había ninguna prueba, solo testimonios y estos son muy falibles. En realidad, lo que más me interesa son las historias que hay detrás de lo paranormal.

P. Eso en el libro queda bastante claro.
 R. El espiritismo, la comunicación con

los muertos, por ejemplo, surge porque

unas niñas le gastan una broma a su ma-

CONVERSACIONES A LA CONTRA

# "La idea de que necesitamos tutores alienígenas es un insulto a la humanidad"

#### Luis Alfonso Gámez

Periodista

"La astrología te está diciendo que al universo le importas, pero al universo no le importamos nada" dre el día del 1 de abril. Pero lo que es de verdad apasionante es todo lo que se ha desarrollado después... Somos los periodistas los que lo creamos. El Bigfoot surge cuando un contratista estadounidense que trabaja en una carretera en California y, harto de que los vándalos destrocen su maquinaria, coge unas planchas con unas huellas grandes y las marca en el suelo. En el periódico sale que hay un bicho misterioso en el bosque y dejan de destrozarle la maquinaria.

P. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, fue un fervoroso creyente del espiritismo. ¿Cómo es posible?

R. Ser muy inteligente no necesariamente te hace ser escéptico. Como decia Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Pero cuando quieres creer, no hay ninguna prueba que pueda evitarlo.

P. ¿No le parece que los escépticos son un poco aguafiestas?

R. Sí, parece que estás diciendo: "Papá Noel no existe". Lo que me apasiona es lo que esto nos enseña del propio ser humano. ¿Por qué no contar de dónde vienen mitos como el de las visitas alienígenas? El cine no solo se alimenta de ellos, sino que los alimenta. Nadie había hablado de platillos volantes hasta el estreno en 1951 de *Ultimátum a la Tierra*, de Robert Wise. Un año después, un cocinero se encuentra un alienigena en el desierto de California que le dice que están muy preocupados en la confederación del sistema solar, por el uso que los humanos hacen de las armas nucleares...

P. ¿Hemos pasado de la picaresca a colar otro tipo de mensajes más peligrosos?

R. Si, por ejemplo, la teoria de los antiguos astronautas, que sostiene que las pirámides de Egipto o las mayas fueron construidas por extraterrestres, en el fondo vende supremacismo blanco. Minusvalora los logros de grandes culturas humanas y las grandes civilizaciones que no fueron occidentales. La Idea de que nos necesitamos unos tutores alienigenas para hacer las cosas es un insulto a la humanidad.

P. ¿Cómo es posible que sigan funcionando cosas como el horóscopo, las terapias alternativas, o las conspiranoicas?

R. El ser humano necesita creer y el horóscopo y la astrología te están diciendo que al universo le importas, pero al universo no le importamos nada, ni tú, ni yo, ni toda la humanidad. En cuanto a la acupuntura, la homeopatía y demás, la enfermedad es muy dura. Todos tenemos derecho a agarrarnos a un clavo ardiendo, pero lo que no pueden permitir las autoridades es que haya gente que nos venda ese clavo ardiendo, que se aproveche vendiendo agua con azúcar como si fuera a curarme.

P. ¿No será usted escéptico por la gracia de Dios?

R. No, lo soy porque soy cáncer y los cáncer somos escépticos [rie]. JUAN JOSÉ MILLÁS



e vuelta a casa, me erucé en la calle con una rata que, lejos de huir, se detuvo y me miró de un modo en el que percibi un atisbo de humanidad. Turbado por la experiencia, la dejé atrás mientras recordaba un verso del argentino Diego Roel: "Una lagartija irrumpe en el cuarto: me mira con los ojos de mi padre". Pense en la cantidad de ojos abiertos al mundo, pues no hay un solo lugar del planeta inobservado: ojos de gorrión y de elefante y de mosca y de serpiente y de águila, ojos insólitos de caballos y vacas, ojos sin párpados de calamares, ojos de nutria y de camaleón. los ojos de todas las criaturas de la selva, de todas las criaturas del desierto, del océano, del aire, de debajo de la cama. Cuando a la evolución le funciona algo, no deja de repetirlo hasta el hartazgo.

No es raro, pues, que un poeta se sienta vigilado por su padre desde el cuerpo de un pequeño reptil. Ignoro quién me miró a mí desde la rata, pero se trataba de alguien muy familiar, de ahí la sensación de haberme asomado, más que a un animal, a un abismo. Quizá a elia le ocurrió algo semejante. Yo cai, en fin, dentro de la rata y la rata dentro de mi. Tal vez mi imagen continue en su cerebro como la suya pervive en el mio. Ya en casa, estuve viendo en internet ojos de animales y distinguí, en un chimpancé, los de un antiguo profesor de griego y, en un lémur, los de un compañero de la infancia. Si tenías paciencia, todos los ojos de tu vida estaban repartidos por la naturaleza o por los zoos.

Luego fui a ver los míos en el espejo del cuarto de baño y resultó que no eran los míos, sino los de alguien que observaba la realidad a través de mí. Alguien, pero quién. Cuanto más los observaba, más ajenos me parecian. Aquella forma de alteridad incrustada en mi propio ser resultaba desconcertante. ¿Al servicio de quién estaba mi mirada? ¿Al de un dios ciego que se servía de los ojos de los seres vivos para contemplar su creación?

# Llevamos a tu casa los mejores vinos

Servimos la caja que elijas directamente en tu domicilio, con gastos de envío GRATIS.

Cómpralo en colecciones.elpais.com









